#### deportes !!

#### Otra vez la "naranja mecánica" detuvo a las Leonas en la ruta al oro

Como en los últimos cinco Juegos, Países Bajos fue el verdugo: en las semifinales goleó 3-0 a la Argentina, que mañana buscará el bronce frente a Bélgica.



#### Taylor Swift cancela tres conciertos en Viena por una amenaza terrorista

-el mundo

La policía austríaca detuvo a dos islamistas que, se sospecha, planeaban atacar el estadio donde iba a actuar la cantante. Página 6

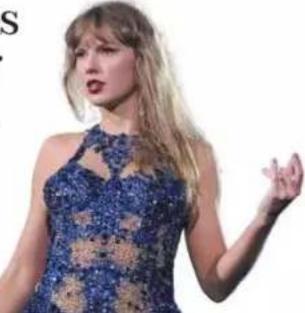

# LA NACION

JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Fabiola Yañez ampliará su denuncia por violencia contra Alberto Fernández

JUSTICIA. El fiscal Rívolo, que quedó a cargo de la investigación, se comunicó con la ex primera dama para ofrecerle asistencia de la unidad especializada en agresiones de género

La ex primera dama Fabiola Yañez fue convocada por la Justicia para ampliar su declaración sobre la supuesta violencia de género que sufrió por parte del expresidente Alberto Fernández.

El fiscal federal Carlos Rívolo, que tiene delegada la investigación, se contactó ayer con Yañez para ofrecerle el asesoramiento de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Rívolo tiene previsto tomarle una nueva declaración a Fabiola Yañez para que precise los hechos, lugares y fechas de las agresiones para avanzar con el caso.

Anteayer, Fabiola Yañez no pu-

do dar precisiones de los episodios que denunció por su estado de conmoción, cuando habló con el juez federal Julián Ercolini para reactivar la denuncia.

"Tenía mucho miedo, estaba muy conmovida, quebrada, hostigada, extremadamente vulnerable", dijeron fuentes con acceso

al caso, al describir el estado de la exmujer de Fernández cuando se comunicó con Ercolini.

La Justicia sabe que, más allá de los elementos que revelaron los chats de la exsecretaria de Fernández María Cantero, existieron más hechosy, por eso, el fiscal quiere escuchar a la ex primera dama. Página 8

#### **EL ESCENARIO**

#### El cinismo kirchnerista llevado al extremo

Carlos Pagni

-LA NACION-

la grave denuncia de Fabiola Yañez contra Alberlto Fernández, acusándolo de maltratos fisicos durante
su convivencia en Olivos, está
destinada a cifrarse en un expediente frente al que el profesor
de Derecho Penal sabrá defenderse. Al primer plano debería
pasar el mensaje político que
cobija esta amarga peripecia.
Continúa en la página 12

## Tres años de prisión a Moreno por "los dibujos" del Indec



política — El exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno fue condenado ayer a tres años de prisión y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, acusado de manipular los datos del Indec entre 2006 y 2007. Los cargos fueron abuso de autoridad, destrucción de documentos públicos y falsedad ideológica. Moreno tiene dos condenas previas, una por el uso de fondos públicos para solventar el cotillón con la inscripción "Clarín miente" y otra por amenazas en una asamblea de Papel Prensa. Página 14

# Los chicos ya no podrán usar el celular en clase en las escuelas porteñas

MEDIDA. Lo decidió la Ciudad; en primaria y jardín también estarán restringidos en los recreos El Ministerio de Educación porteño decidió regular el uso del teléfono celular en las escuelas de la ciudad. Una resolución de esa cartera, que se prevé será publicada hoy, establecerá que en el nivel primario y los jardines de infantes los chicos no podrán usar el celular ni en clase ni en el recreo; para los contenidos que incluyan herramientas tecnológicas, se informó, serán utilizados

los dispositivos propios de la institución. En tanto, en el secundario los teléfonos y las tablets deberán estar guardados durante las horas de clase, excepto en las actividades pedagógicas planificadas.

Cada escuela deberá ahora definir cómo implementar estas medidas. La disposición no fija, en cambio, normas sobre el uso de los dispositivos entre los docentes. Página 22

#### Por el crédito, repunta un motor de la economía

construcción. La venta de materiales lleva cuatro meses de recuperación

#### Carlos Manzoni LA NACION

De a poco, empieza a recuperarse uno de los motores que necesita la economía para crecer, según algunos datos. De la mano del crédito hipotecario, las cuotas para la compra de materiales y la oportunidad que abre la brecha cambiaria, la construcción da señales de recuperación. El índice Construya-mide la evolución de las ventas de materiales al sector privado- registró en julio un aumento de 12,09% mensual desestacionalizado, y lleva cuatro meses seguidos de repunte. Continúa en la página 18

#### González Urrutia desoye una orden de la Corte chavista

VENEZUELA. Se negó a certificar el triunfo que se adjudica Maduro. Página 2

# **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar IRRUPCIÓN Y SECUESTRO TRANSMITIDO EN INSTAGRAM



María Oropeza DIRIGENTE DE VENTE VENEZUELA

#### Crisis en Venezuela | LA PRESIÓN DE LA JUSTICIA CHAVISTA

# González desoye una orden de la Corte y Maduro mantiene la ola de represión

Dijo que ya son 2229 los "terroristas capturados" en cárceles de máxima seguridad; el candidato no se presentó a "certificar" ante el máximo tribunal el resultado electoral por temor a ser detenido

CARACAS.— El dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia desacató ayer por temor a una detención una citación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un proceso convocado para "certificar" la cuestionada elección en la que quedó en segundo lugar, mientras el presidente Nicolás Maduro anunció que aumentó a 2229 el número de "terroristas" capturados que, según indicó, serán llevados a prisiones de máxima seguridad.

González, apadrinado por la líder inhabilitada María Corina Machado, denunció fraude y asegura tener las pruebas que demuestran que ganó los comicios del 28 de julio. "Si acudo a la Sala Electoral [del TSJ] en estas condiciones estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso y pondré en riesgo no solo mi libertad, sino, lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano", subrayó el opositor, de 74 años, en un comunicado en redes sociales.

La audiencia en el TSJ se celebró entonces sin González Urrutia. Una silla vacía con su nombre fue mostrada en la televisión estatal. "Es importante que conste en acta su incomparecencia y que no acata la citación", dijo la presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, que ya antes había advertido de "consecuencias" en caso de inasistencia.

Maduroya había acudido la semana pasada al TSJ –que está acusado de servir al chavismo– para pedirle "certificar" la elección a través de un proceso que académicos y dirigentes políticos consideran improcedente, y González faltó a esa primera audiencia, convocada con todos los candidatos.

#### Actas opositoras

La oposición publicó en un sitio web copias de más del 80% de las actas que aseguran prueban el triunfo de González, pero el chavismo desestima la validez de esos documentos.

"Maduro ha dicho públicamente que si no comparezco incurriré en responsabilidades legales y que si comparezco y consigno copias de las actas de escrutinio también habrá graves responsabilidades penales. ¿Es ese un procedimiento imparcial

y respetuoso del debido proceso? ¿Estoy condenado por anticipado?", cuestionó el líder opositor.

El mandatario pidió cárcel para él y Machado y la fiscalía abrió una investigación penal contra ambos por "incitación a la insurrección" después de que pidieran apoyo a las Fuerzas Armadas.

Otros representantes de la coalición opositora sí acataron el llamado del TSJ: el gobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales, antiguo rival del fallecido presidente Hugo Chávez y representante del partido Un Nuevo Tiempo, y José Luis Cartaya, de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que fue luego sustituido por la actual Plataforma Unitaria.

También Simón Calzadilla, del Movimiento por Venezuela (MPV), que apoyó a González.

"Estamos reclamando respeto al voto (...), al resultado electoral del 28 de julio", dijo a los periodistas Rosales, que exigió al CNE "la publicación de las actas definitivas".

"Ningún partido político sabe ni siquiera, ll días después del proceso electoral, cuál fue la votación que sacó", reclamó por su parte Calzadilla. "Le expresábamos al TSJ que no entendíamos qué hacíamos aquí".

Los opositores no presentaron los documentos exigidos por el TSJ, que según González Urrutia "no puede usurpar las funciones constitucionales del Poder Electoral".

"El gobernador Manuel Rosales, junto a Simón Calzadilla y José Luis Cartaya, dejó claro lo que exige el pueblo venezolano. Por la paz del país publiquen las actas", insistió González en X.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de apoyar al oficialismo, proclamó vencedora Maduro con 52% de los votos, aunque no publicó el detalle del escrutinio alegando que su sistema fue hackeado.

"No hay evidencia" de que el sistema electoral de Venezuela fuese blanco de un ataque informático durante las elecciones del 28 de julio, dijo ayer Jennie Lincoln, jefa de la misión de observación del Centro Carter, que coincidió con las proyecciones del triunfo opositor.

El anuncio del CNE trajo protestas en todo el país que dejaron por lo

menos 24 muertos, según un balance publicado anteayer por organizaciones de derechos humanos.

La oposición desconoció el resultado, al igual que Estados Unidos, la Unión Europea y países de América Latina, entre ellos la Argentina, que convalidó las pruebas presentadas por la oposición y reconoció el triunfo de González.

El gobierno de Javier Milei, además, denunció una persecución contra opositores, mientras que el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo no tener dudas de que Maduro intenta "cometer un fraude" (ver aparte).

Maduro, que el sábado pasado dijo que ya había 2000 detenidos, afirmó ayer que ahora son 2229, que serán trasladados a cárceles de máxima seguridad.

En un acto televisado, el mandatario adelantó que las autoridades trasladarán a los detenidos a las cárceles de Tocorón y Tocuyito, vaciadas en septiembre y octubre del año pasado, respectivamente, y acondicionadas, según Maduro, para recluir a "todas las bandas de nuevageneración que están metidas en las guarimbas (protestas violentas)".

"Ya van por 2229 terroristas capturados, con pruebas, y el sábado serán trasladados a Tocorón y a Tocuyito, ya están listos Tocorón y Tocuyito para los terroristas, para los criminales", expresó el mandatario, que recibió a las afueras del palacio presidencial a decenas de adultos mayores que lo respaldan, en un acto transmitido por el canal estatal VTV.

El presidente señaló que los detenidos "atacaron" y "asesinaron" personas y "quemaron" hospitales, escuelas, liceos y universidades, así como módulos policiales, alcaldías y sedes del partido gobernante PSUV, entre otras acciones, de las que responsabilizó a González Urrutia y a Machado.

Según el gobierno, por lo menos 59 funcionarios policiales y 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) resultaron heridos, mientras que dos militares fallecieron.

Agencias AFP y AP



Rosales se retira de la Corte: "No entendemos qué hacemos aquí", dijo

# "No tengo dudas de que el régimen intentó cometer un fraude"

El presidente chileno dijo que se están "cometiendo graves violaciones a los derechos humanos"

SANTIAGO, Chile.— El presidente chileno, Gabriel Boric, endureció su tono sobre la crisis en Venezuela, dijo que no reconoce el "triunfo autoproclamado" de Nicolás Maduro en las recientes elecciones, afirmó que el régimen "intentó cometer un fraude" y condenó la ola de represión frente a las protestas.

El mandatario izquierdista reiteró que Chile solamente reconocería resultados verificados por organismos internacionales independientes.

"Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela", dijo a periodistas.

"Notengodudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiesen mostrado las famosas actas", agregó. "¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado, claramente hubiesen mostrado las actas", remarcó.

Sin embargo, el mandatario tampocoentregó un respaldo al eventual triunfo del opositor Edmundo González Urrutia.

"Además, se están cometiendo graves violaciones a los derechos LA NACION | JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 EL MUNDO 3

#### Represión en vivo

En medio de una transmisión en vivo por Instagram, agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Venezuela se llevaron detenida a María Oropeza, una colaboradora de la dirigente política de la oposición María Corina Machado.

#### "¡La secuestraron!"

En la misma red Machado señaló que "el régimen [de Nicolás Maduro]" se la llevó "por la fuerza" y no hay datos sobre su paradero. "¡La secuestraron! Les pido a todos, dentro y fuera de Venezuela, que exijamos su libertad inmediata", pidió.



# 0

XINHUA

humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra la oposición", denunció Boric.

El mandatario de Chile dijo que sus afirmaciones las hace "independientemente" de su posición política frente a la oposición. "Acá hay principios que se deben defender a todo evento, independiente de las diferencias", remarcó.

Boric apostó a los "esfuerzos que están haciendo países que tienen capacidad de negociación y diálogo con las diferentes partes involucradas", aunque llamó a no cometer el mismo error" que con el llamado presidente "encargado" Juan Guaidó, reconocido por decenas de países en 2019.

Boric fue uno de los primeros líderes de la región en cuestionar el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela en la madrugada del 29 de julio, cuando el organismo declaró ganador a Maduro. "El régimen de

Maduro debe entender que los resultados que publica son dificiles de creer", escribió entonces Boric en X. "No reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", agregó. Su postura desató la ira del chavismo, además de cuestionamientos internos en su coalición de izquierda.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, incluso dijo que Boric está "a la derecha del criminal Javier Milei", mientras que la cancillería incluyó a Chile en la lista de países de los que retirará su personal diplomático.

Boric también se refirió a esos ataques. "Han visto las peroratas irrisoriasquehanlanzadocontranosotros algunos de los dirigentes del gobierno. No voy a entrar a responder en los mismos términos", dijo. "No es la tradicióndeChileycreoquetenemos que mantenernos con un nivel de altura respecto de estos problemas. En especial pensando en los cientos de miles de venezolanos que hoy día están dispersos por América Latina, y en particular en nuestro país". •

Agencias Reuters y ANSA

# Caracas activa una campaña de terror y de delaciones

La dictadura habilitó una app y varias líneas telefónicas de los servicios de seguridad

Esteban Rojas

AGENCIA AFP

CARACAS.- A gritos, frente a una multitud, en un balcón del Palacio de Gobierno, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, clamó: "¡Vamos por ellos!".

Madurodacuentademásde2200 detenidos vinculados con protestas contra su cuestionada reelección, denunciada como un fraude por la oposición, y pide a sus seguidores delatar a sospechosos de "actos violentos" en las manifestaciones, a los que llama "terroristas".

Entre críticas de activistas de derechos humanos, una aplicación móvil para gestionar planes sociales y una línea telefónica de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fueron habilitadas para hacer denuncias anónimas.

"Hay que hacerse respetar en el barrio", expresó Maduro en el Palacio de Miraflores, "¡Háganmela denuncia de los delincuentes fascistas para irlos a buscar! ¡Voy a proteger al pueblo calle por calle, barrio por barrio!".

Las manifestaciones estallaron horas después de que la autoridad electoral anunciara que el gobernante fue reelegido para un tercer mandato de seis años.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, proclamó ganador a Maduro con 52% de los votos contra 43% del opositor Edmundo González Urrutia, representante de la inhabilitada dirigente María Corina Machado, que denuncia un fraude y asegura que ganó los comicios.

Las protestas en Caracas y otras ciudades-inclusoen barrios pobres que históricamente se definían chavistas-derivaron en disturbios con almenos 24 muertos, según organizaciones de derechos humanos.

En los calabozos de la Policía Nacional en Caracas, una mujer esperaba noticias de su hermano, capturado tras una protesta en un barrio popular. "Sequedó con unos amigos en una panadería" tras una marcha "yllegó la policía y se los llevó", relató mientras pedía reservar su nombre.

"Van incluso a sacar a la gente de su casa, a quitar le los teléfonos para ver qué tienen en contra del gobierno", alertó. "Fueron casa por casa tocando la puerta. Ya nos da miedo hacer declaraciones, nos da miedo que nos paren en la calle".

La ONG Foro Penal, que defiende a presos políticos, denuncia masivasdetencionesarbitrariasy reporta más de un centenar de menores de edad arrestados.

"Hay casos en los que las perso-

nashansidoarrestadasnomientras estaban manifestando ni mientras estaban en la calle, sino tarde en la nocheen sus casas, yaparentemente esas detenciones son producto de delaciones (...), generalmente en zonas muy humildes", declara de Foro Penal.

Es "la instauración del miedo comoherramienta de control social". sentencia este abogado.

El general Elio Estrada Paredes, comandante de la Guardia Nacional -cuerpo militar encargado del orden público-, celebró la semana pasada la "acción contundente" de la Fuerza Armada: "Hemos logrado llegar a la casa de estos traidores una vez que han cometido hechos vandálicos".

Solo el 29 de julio hubo un millar de arrestos. Maduro ha dicho que habilitó dos cárceles de máxima seguridad para trasladar a los detenidos.

El gobierno habilitó una pestaña en la aplicación móvil con la que gestiona planes sociales, VenApp, para denunciar a "guarimberos" (manifestantes en bloqueos de ca-

"¡Denúncialo!", llamó un presentador de la televisión estatal en un video que promocionaba esta iniciativa: "¿Ya viste que puedes denunciar al fascista, al guarimbero, al terrorista?".

La aplicación fue bloqueada en lastiendasdeGoogleyAppleyposteriormente inhabilitada, Maduro, no obstante, aseguró que "más de 5000 amenazas" reportadas por esa vía eran "atendidas".

La Dgcim habilitó en paralelo una línea telefónica para denuncias. "Operación Tun Tun apenas comienza", advierte en redes sociales. "Tun tun" hace referencia al sonido de la puerta al sertocada por la autoridad, en una frase acuñada por el poderoso líder chavista Diosdado Cabello.

Activistas denuncian que grupos en plataformas de mensajería también son empleados para delaciones.

En una protesta opositora, una joven lleva un cartel que pide "libertad para Jesús Aguilar jy todos los detenidos!". Se refiere a un manifestante arrestado en Guarenas, ciudad cercana a Caracas. Prefiere no declarar. "Hay mucho miedo. Muchas personas se niegan a reportar sus casos". dice Himoib.

El temor también se refleja en el impulso de borrar el contenido de un celular para que nada sea consideradosospechoso en una requisa. Cualquiera podría ser delatado.

#### La Casa Rosada reconoció finalmente el triunfo de González

La Cancillería comunicó la nueva posición de la administración libertaria

Cecilia Devanna LA NACION

El gobierno nacional, a través de la Cancillería, reconoció oficialmente ayer el triunfo de Edmundo Gonzá-Gonzalo Himiob, vicepresidente lez Urrutia en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio, comicios en los que el régimen de Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor sin presentar las actas escrutadas.

> El comunicado de la Cancillería llega después del traspié protagonizado el último viernes, cuando la canciller Diana Mondino publicó en X que González Urrutia era "sín dudas" el ganador de los comicios venezolanos, lo que fue compartido por el propio presidente Javier Milei en su cuenta de la misma red social. Pero dos horas después llegó un comunicado de la Cancillería en el que se relativizaba el tema. Allí se mencionó que se seguían los acontecimientos en el país bolivariano "a fin de pronunciarse en forma definitiva".

> Esa jornada, colaboradores cercanos al Presidente admitían que el cambio de postura entre lo que publicó Mondino -lo que consideraban "aún no oficial", pese a que reconocían que era lo que creían-y el comunicado de la Cancillería había una decisión de entender que "todavía no era el momento" de reconocerloy señalaban la situación de los seis asilados en la sede diplomática argentina desde marzo pasado.

> En su comunicado, el Palacio San Martín sostuvo ayer que "tal como había adelantado en el comunicado oficial emitido el 2 de agosto, concluye de manera inequívoca que el ganador indiscutido de la elección presidencial que tuvo lugar en Venezuela el 28 de julio es Edmundo González Urrutia". Y agregaron: "El pueblo venezolano se expresó mayoritariamente en favor de su candidatura y la voluntad popular debe ser respetada".

> En la misiva de esta semana se agrega: "La República Argentina condena la formulación de cargos penales contra el candidato presidencial ganador y la principal líder de la oposición [María Corina Machado], así como la detención arbitraria de figuras importantes de partidos políticos opositores, periodistas y trabajadores de prensa".

> Las autoridades argentinas además reiteraron el llamado al régimen chavista "a respetar las obligaciones que emanan de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en lo que atañe a inmunidad e inviolabilidad de las sedes oficiales". •

# Un intercambio de prisioneros con ecos del pasado de Putin en la KGB

**EL ESCENARIO** 

Anton Trojanovski THE NEW YORK TIMES

NUEVA YORK urante los cinco meses que pasó en una cárcel rusa, el campeón de los derechos humanos Oleg Orlov a veces se ponía nostálgico: ¿volvería a caminar libremente algún día, como parte de un acuerdo entre Rusia y Occidente?

Las chances de que el presidente Vladimir Putin aceptara algún día un intercambio como ese parecían tan remotas "como el titilar de una estrella lejana, muy lejana, apenas visible en el horizonte", dijo esta semana Orlov, de 71 años. El pésimo estado de las relaciones entre Moscú y Occidente y la divergencia de sus intereses parecían obturar la delicada negociación necesaria para un acuerdo de semejante complejidad.

Pero la semana pasada su anhelo se concretó, como parte del intercambio de prisioneros de mayor alcance desde la Guerra Fría: Putin v su aliada Bielorrusia liberaron a Orlovy a otros 15 ciudadanos rusos, alemanesy norteamericanos a cambio de un asesino condenado y otros siete rusos liberados por Occidente. Y en ese momento Orlov volvió a constatar hasta qué punto el pasado de Putin en la KGB, la agencia de espionaje de la era soviética (hoy FSB), es un elemento central de la identidad del presidente ruso, y también para el tipo de país en el que quiere convertir a Rusia.

El intercambio se concretó "porque Putin es un hombre de la KGB, un hombre del FSB", dijo Orlov en entrevista telefónica cuatro días después de haber aterrizado en Colonia, Alemania.

El espionaje es un tema que Orlov conoce bien, ya que pasó décadas estudiando los crímenes de la policía secreta soviética como cofundador de Memorial, una agrupación de derechos humanos que recibió el Premio Nobel de la Paz 2022.

Putin fue agente de la KGB en negociador de su estilo de lideraz-



Los Dultsev, que vivieron en la Argentina, hablaron con la televisión rusa

CAPTURA DE PANTALLA

Dresde, en lo que fue la República Democrática de Alemania (Alemania Oriental), en la década de 1980, y en la década de 1990 dirigió la agencia de inteligencia nacional que la sucedió, la FSB. Para Putin, dice Orlov, demostrar su lealtad al FSB y los demás servicios de inteligencia rusos logrando la libertad de sus agentes pudo más que el riesgo político de liberar a figuras de la oposición a las que el Kremlin tilda de traidoras. El intercambio con siete países del jueves pasado -y el recibimiento de héroes que tuvieron en Moscú los rusos que regresaron, incluido un saludo personal de Putin sobre la alfombra roja-es el fiel reflejo del Estado de vigilancia que Putin ha construido. Pero también puso de relieve el costado

go, una característica que parece haber permanecido intacta a pesar de las agudas tensiones con Occidente por la guerra en Ucrania.

#### Fachada argentina

El lunes, la noticia destacada de uno de los noticieros de máxima audiencia de la televisión estatal rusa mostró hasta qué punto el legado de la KGB se ha vuelto parte central del mensaje de patriotismo e identidad nacional impulsado por el Kremlin. El segmento de noticias fue una entrevista exclusiva con dos de los espías liberados la semana pasada: una pareja enviada a Eslovenia por el servicio de inteligencia exterior SVR, otro de los herederos modernos de la KGB.

Anna Dultseva y Artem Dultsev se hicieron pasar por una pareja argen-

tina emigrada a Eslovenia, y desempeñaron su papel tan celosamente que en su casa hasta hablaban en español con sus hijos. En la entrevista y hablandoen ruso con dificultad-durante sus años de incógnito apenas habían hablado el idioma- Dultsev contó que en la cárcel eslovena donde estaba detenido había recibido la visita de un compañero agente del SVR que le transmitió saludos de Putin.

"Medijo que Vladimir Vladimirovich yel SVR estaban haciendo todo lo posible por nuestra liberación", recordó Dultsev, refiriéndose con toda formalidad al presidente ruso por su patronímico, a la usanza rusa.

Espías como los Dultsev "entregan toda su vida al servicio de la patria y hacen sacrificios que una persona normal no entendería, co-

mo tener que criar a sus hijos como católicos de habla hispana", dijo el entrevistador. "Ahora tendrán que aprender sobre el borscht y nuestro Año Nuevo ruso".

Dimitri Peskov, vocero del Kremlin, afirmó que el hijo y la hija de los Dultsev recién se enteraron de que eran rusos cuando estaban a bordo del avión rumbo a Moscú, después del intercambio. También confirmó que Vadim Krasikov, condenado por matar a un combatiente separatista checheno en un parque de Berlín en 2019 y liberado la semana pasada, pertenecía a la agencia de inteligencia nacional FSB v tenía un vínculo personal con Putin.

#### Rehenes

Pero más allá de celebrar el supuesto patriotismo y sacrificio hecho por los agentes de Rusia, desde el jueves pasado el discurso del Kremlin también transmite otro mensaje: que el buen espionaje también sabe hacer tratos con el enemigo. Aunque en la Rusia de Putin, esos tratos muchas veces sean en base a lo que en Occidente es equivalente a una toma de rehenes, como en el caso de Evan Gershkovich, el periodista de The Wall Street Journal también liberado como parte del intercambio.

"Fue una dura partida de ajedrez jugada de acuerdo con los mejores libros de texto y tediosamente larga", escribió después del intercambio Dimitri Medvedev, el expresidente ruso y actual subdirector del Consejo de Seguridad Nacional, uno de los halcones más feroces del séquito de Putin.

Ante el interés que mostró Putin porllegara un acuerdo, algunos analistas empezaron a especular con un enfoque similar de conversaciones secretas para lograr un alto el fuego en Ucrania. De hecho, aunque Rusia y Ucrania siguen en guerra, ya han negociado numerosos intercambios de prisioneros, incluidos al menos tres canjes entre mayo y julio, donde fueron liberados 520 soldados.

Losfuncionariosoccidentalesque participaron en las conversaciones con Moscú le bajaron el precio a esa posibilidad, y dicen que el canje de prisioneros de la semana pasada fue resultado de una rara superposición de intereses entre Washington, Berlín y Moscú. En lo que respecta a Ucrania, aseguran que las dos partes siguen mucho más distanciadas. •

Traducción de Jaime Arrambide

# Ucrania penetra en suelo ruso y causa grandes pérdidas

Más de 1000 soldados de ese país combaten desde hace 48 horas en la región de Kursk, reconoció el Ministerio de Defensa de Moscú

MOSCU.- Rusia libraba ayer intensos combates contra las fuerzas ucranianas que penetraron la frontera en la región rusa de Kursk, en una de las mayores incursiones en territorio ruso desde que comenzó la guerra en Ucrania, en febrero de 2022. Este ataque supone la primera incursión de este tipo desde Ucrania y podría llevar a una intensificación delashostilidades y a una mayor militarización de la región afectada.

En esta operación, cinco civiles murieron y otros miles fueron evacuados debido a los combates y bombardeos, indicaron fuentes oficiales. Según Moscú, las fuerzas ucranianas penetraron anteayer en la región con unos 1000 soldados, una decena de tanques y alrededor de otros 20 vehículos blindados.

El presidente ruso, Vladimir Putin, denunció una "provocación a gran escala" y afirmó que el "régimen de Kiev está disparando indiscriminadamente con diversos tipos de armas, incluidos cohetes, contra edificios civiles, viviendas y ambulancias".

El jefe del Kremlin se reunió más tarde con los responsables de las fuerzas de seguridad y del Ejército. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que "la operación de destrucción de formaciones del Ejército ucraniano continúa", más de 24 horas después del inicio de la incursión. Ucrania aún no hizo ningún comentario oficial.

Rusia logró importantes progresos este año tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana de 2023 para lograr avances y les arrebató 420 kilómetros cuadrados de territorio a las fuerzas ucranianas desde el 14 de junio, según dijo Sergei Shoigu, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia.

Ucrania contraatacó anteayer y los combates continuaron durante la noche. Las fuerzas ucranianas avanzaban hacia el noroeste de la ciudad fronteriza de Sudzha, 530 kilómetros al sudoeste de Moscú, informó el Ministerio de Defensa

transbordo operativo para las ex-

portaciones de gas ruso a Europa a través de Ucrania. A solo 60 kilómetros al nordeste se encuentra la central nuclear rusa de Kursk.

Tanto Kiev como Moscú afirman que no atacan a civiles en la guerra, desencadenada por la invasión a gran escala de Rusia.

Alexei Smirnov, gobernador en funciones de la región de Kursk, dijo que había víctimas, pero no dio una cifra exacta, y pidió a los ciudadanos que donaran sangre. El Ministerio de Defensa dijo que seguía luchando contra las unidades ucranianas "en las zonas de la región de Kursk directamente adyacentes a la frontera ruso-ucraniana".

Los ataques a éreos, las fuerzas de misiles, el fuego de artillería y la acción de las unidades del destacamento en dirección a Kursk que cubren la frontera estatal impidieron que el enemigo avanzara profundamente en el territorio de Rusia", añadió.

El gobierno ruso dijo que los combates continuaban y añadió que ya Sudzha es el último punto de había destruido 50 vehículos blindados, incluidos siete tanques, ochove-

hículos blindados de transporte de tropas, tres vehículos de combate de infantería y 31 vehículos blindados de combate en la zona.

#### Factor Trump

Los combates en torno a Sudzha se producen en un momento crucial de la guerra: Ucrania está perdiendo territorio y a Kiev le preocupa profundamente que el apoyo norteamericano pueda disminuir si el republicano Donald Trump ganara las elecciones del 5 de noviembre próximo en Estados Unidos.

Trumpdijopreviamente que pondria fin a la guerra, por lo que tanto Rusia como Ucrania están deseosas de obtener la posición negociadora más fuerte posible en el campo de batalla, al tiempo que inmovilizan a las fuerzas rusas y demuestran a Occidente que todavía pueden organizar grandes batallas.

Shoigu dijo que "la ventana para la paz se estaba estrechando" y que cuanto mástardara Kieven empezar a hablar de términos, más costosa sería la paz para el pueblo ucraniano.

Las fuerzas que se describen a sí mismas como paramilitares voluntarios que luchan en el bando ucraniano penetraron en partes de Belgorod y la región de Kursk este año, lo que desencadenó un gran impulso por parte del Ejército ruso para crear una zona de seguridad en el nordeste de Ucrania.

Según el jefe de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Gerasimov, hasta mil soldados ucranianos, apoyados por vehículos blindados, penetraron en la región de Kursk, pero la ofensiva "fue detenida" a costa de grandes pérdidas.

Los soldados ucranianos, dijo Gerasimov, se enfrentaron a las fuerzas terrestres y a la fuerza aérea de Moscú, que también bombardearon la retaguardia de las tropas de Kiev, en la región de Sumy. El jefe del Estado Mayor afirmó que 100 soldados ucranianos murieron y otros 215 resultaron heridos, y que 54 vehículos blindados, incluidos 7 tanques, fueron destruidos. •

Agencias ANSA, AP v Reuters

LA NACION | JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 EL MUNDO 5



Masiva marcha en repudio al racismo en Wolthamstow, Londres

# Masivas marchas contra la violencia racista en las calles de Gran Bretaña

REPUDIO. Tras los disturbios de grupos antiinmigración de extrema derecha, miles de británicos se movilizaron en todo el país

LONDRES.- Miles de personas participaron ayer en varias ciudades de Gran Bretaña de marchas antirracistas, en rechazo de las violentas manifestaciones de la ultraderecha que sacuden el país desde hace una semana.

Gran Bretaña se ha visto a fectada por una serie de disturbios que estallaron a principios de la semana pasada después de que tres niñas fueron asesinadas en un ataque a cuchillazos en Southport, en el noroeste de Inglaterra, lo que desencadenó una ola de mensajes falsos en las redes que identificaron erróneamente al presunto asesino como un inmigrante islamista.

Durante el día, las fuerzas de seguridad temían una convocatoria a decenas de nuevas manifestaciones racistas e islamófobas y posibles actos violentos, en especial contra mezquitas y hoteles que albergan a migrantes.

Pero al final de la tarde, fueron los manifestantes antirracistas quienes se congregaron en varias ciudades.

Miles de personas marcharon en el barrio londinense de Wolthamstow, donde se había anunciado una movilización de extrema derecha.

Los manifestantes, liderados por activistas de la asociación Stand Up To Racism, corearon eslóganes como "¿de quiénes son las calles?, ¡nuestras!", y sostenían pancartas que decían "paren a la extrema derecha" y "refugiados, bienvenidos".

En Birmingham, en el centro de Inglaterra, cientos de personas se congregaron también delante de un centro de ayuda a inmigrantes.

Los presentes corearon consignas como "digámoslo alto y claro, los refugiados son bienvenidos aquí". Algunos exhibían pancartas en las que se podía leer "el fascismo no es bienvenido".

También se organizaron manifestaciones en Bristol, en el oeste del país, y en Liverpool, en el norte, alrededor de un edificio de una asociación de ayuda a los solicitantes de asilo.

Igualmente hubo concentraciones en Brighton, en el sur, en Sheffield y Newcastle, en el norte, y en Oxford, en el centro.

#### "Contramanifestaciones"

Estas "contramanifestaciones" fueron convocadas para enfrentar a los grupos racistas y de extrema derecha que habían llamado nuevamente ayer a movilizarse en toda Gran Bretaña luego de una semana de violentas protestas.

Los disturbios fueron atizados por rumores y especulaciones en internet sobre la identidad del sospechoso del asesinato de las tres niñas en Southport, falsamente presentado como un solicitante de asilo musulmán.

La policía informó, sin embargo, que el sospechoso era en realidad un joven de 17 años nacido en Gales, y los medios británicos reportaron que sus padres eran ruandeses.

Más de 400 personas fueron detenidas desdeel inicio de los disturbios, según la policía.

Los disturbios comenzaron la semana pasada, cuando grupos de unos cientos de personas, en su mayoría hombres, se enfrentaron con la policía y destrozaron ventanas de hoteles que albergaban a solicitantes de asilo procedentes de África, Asia y Medio Oriente, coreando "sáquenlos" y "frenen los botes", una referencia a quienes llegan a Gran Bretaña en pequeños botes sin permiso.

Los grupos violentos también atacaron mezquitas con piedras, lo que llevó a organizaciones musulmanas a emitir consejos de seguridad comunitaria.

El primer ministro laborista Keir Starmer, exfiscal jefe, que enfrenta su primera crisis desde que ganó las elecciones del 4 de julio, advirtió a los alborotadores que enfrentarían largas penas de cárcel, mientras buscaba terminar con el peor brote de violencia en Gran Bretaña en 13 años.

En un juicio sumarísimo, un

hombre de 58 años fue condenado ayer a tres años de prisión por desorden violento durante la semana pasada, mientras que otros dos, de 41 y 29 años, fueron condenados a 20 y 30 meses, respectivamente por los mismos disturbios.

"Esta es la acción rápida que estamos tomando. Si provocas un desorden violento en nuestras calles o en línea, enfrentarás todo el peso de la ley", dijo Starmer.

#### La cuestión de la migración

La migración a Gran Bretaña fue un factor importante en la votación de 2016 para abandonar la Unión Europea y un campo de batalla durante las elecciones del mes pasado, en las que el Partido Reformista de Nigel Farage obtuvo alrededor de cuatro millones de votos gracias a sus pedidos de controles fronterizos más estrictos.

Gran Bretaña registró realmente niveles récord de migración neta en 2022, con cifras impulsadas por quienes llegaron especialmente desde Ucrania y Hong Kong, y mediante visas de trabajo y de estudiante.

La migración neta por medios legales fue de unas 685.000 personas en 2023, mientras que 29.000 personas llegaron en pequeñas embarcaciones a través del Canal, muchas de ellas huyendo de zonas de guerra.

Los cánticos de la extrema derecha de "frenen los botes" también fueron uno de los lemas del Partido Conservador antes de que fuera barrido del poder en las elecciones después de 14 años al frente del gobierno.

La nueva administración laborista creó un llamado "ejercito permanente" de 6000 agentes de policía especializados para responder a cualquier tipo de violencia.

El Consejo de Jefes de la Policía Nacional dijo que más de 120 personas fueron acusadas y se realizaron 428 arrestos en relación con el desorden.

Agencias AFP, DPA y Reuters

# Puigdemont regresa a Cataluña pese a que lo espera una orden de arresto de la Corte

ESPAÑA. El expresidente catalán publicó un video donde dice que es la hora de volver "del exilio" en Bélgica; intentará asistir hoy al Parlamento

#### Ricard González

PARA LA NACION

BARCELONA.- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont anunció ayer, a través de un video en X, que, tras más de siete años de exilio en Bélgica, ya ha iniciado el camino de retorno a Cataluña. Su partido y varias entidades independentistas han preparado una recepción a primera hora frente al Parlamento de Cataluña, donde un par de horas después tendrá lugar la sesión de investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat.

Puigdemont se enfrenta de forma consciente a su probable detención, pues el Tribunal Supremo español rechazó aplicar la amnistía aprobada por el Parlamento en al menos un par de casos abiertos contra el político catalán, por lo morepresenta. El caosque Sánchez que su orden de arresto continúa vigente. La detención de Puigdemont podría poner en riesgo el futuro de la legislatura en el Congreso de los Diputados, ya que su partido, Junts per Catalunya, fue clave para la investidura de Pedro Sánchezy lo volverá a ser para aprobar los presupuestos de los próximos años.

En el video, Puigdemont explica que su decisión de volver y forzar su arresto tiene como objetivo denunciar el "golpe de Estado híbrido" llevado a cabo por el Supremo al haberse negado a aplicar la amnistía. "Este desafío [del Supremo] se ha de contestar y de confrontar. No hay otro camino para la normalidad democrática que el fin de la represión", proclamó el presidente en el video. "Si nos creemos la ley y queremos que abarque a todo el mundo, no podemos callar ante la actitud de rebelión del Supremo", sentencia.

Ahora bien, no está claro cómo y cuándo se llevará a cabo la detención, una imagen que tendrá una fuerte carga simbólica. El entorno del expresidente mantiene un férreo secretismosobre sus planes deviaje, yse sabe que Puigdemont no ha queridopactar suarresto con los Mossos d'Esquadra, la policía autónoma catalana. Habida cuenta de que España y Francia forman parte del espacío Schengen de la Unión Europea, no existe un control de identidad a las personas que cruzan la frontera en auto, por lo que es posible que el líder catalán pueda llegar a Barcelona sin ser detenido antes.

#### Cerco de seguridad

En previsión de posibles momentos de tensión, los Mossos blindarán el Parlamento de Cataluña y solo podrán acceder a sus inmediaciones los diputados y periodistas acreditados. El presidente del Parlamento, Josep Rull, también de Junts, aseguró que no permitirá el arresto de Puigdemont dentro de la Cámara legislativa. Según Rull, la normativa de la institución solo permite el arresto de un diputado en caso de "comisión de un delito flagrante". Sin embargo, algunos expertos legales consideran que nada impide a la policía ejecutar una orden de arresto incluso en la sede parlamentaria.

El Partido Popular echó mano de la ironía para comentar la situa-

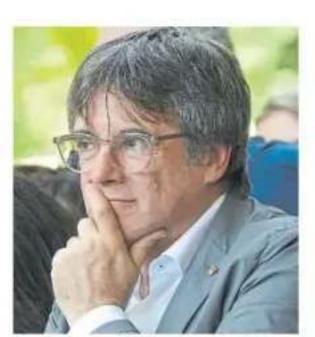

Carles Puigdemont

ARCHIVO

ción. "Honestamente, no sé qué pasará mañana, pero puede ser un circo", declaró el vicesecretario del PP, Estaban González Pons en una comparecencia ante la prensa. "Viviremos un esperpento que será la culminación de lo que el sanchisrecoge después de los vientos que siembra si se consolida el pacto fiscalentreSánchez,Illaylosindependentistas", añadió Gonzalez Pons

Más allá de sus intenciones declaradas, varios analistas coinciden en que el retorno de Puigdemont se explica por un cálculo político en la pugnaentre su Juntsy Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) por liderar el espacio independentista. En las elecciones catalanas del 12 de mayo, seimpuso el Partido Socialista liderado por Salvador Illa, pero PuigdemontquisoconvenceraERC de bloquear su investidura y forzar una repetición electoral. Puigdemont fue el segundo candidato más votado y una nueva cita con las urnases su única opción de recuperar la presidencia de Cataluña.

Sinembargo, la dirección de ERC apostópor explorar un acuerdo con Illa, que se plasmó en el compromiso de aprobar un nuevo sistema de financiación para Cataluña parecido al que tienen el País Vasco y Navarra. La llamada "financiación singular" catalana significaría que la Generalitat pasaría a recaudar todos los impuestos que pagan los catalanesy luego abonaría una cuota al Estado por los servicios prestados, como la defensa o la diplomacia, además de una cantidad en aras de la solidaridad interterritorial. La semana pasada, las bases de ERC dieron su visto bueno al acuerdo, lo que sumado al apoyo de la filial catalana de Sumar garantiza la investidura de Illa.

Aunque Puigdemont se comprometió durante la campaña electoral a volver a Cataluña para el pleno de investidura, entonces todavía no se sabía que algunos tribunales, entre ellos el Supremo, harían una interpretación muy restrictiva de la lev de amnistía, la concesión a Junts que desencalló la investidura de Sánchez el año pasado. Los detractores de Puigdemont atribuyen su vuelta a un intento de frustrar la investidura de Illa, poniendo presión a los diputados de ERC para que rompan el acuerdo con los socialistas. De hecho, se ha especulado con la posibilidad de que Rull suspenda la investidura si Puigdemont es arrestado antes de llegar al Parlamento. De momento, todo parece estar en el aire: el futuro de Puigdemont, la investidura de Illa v la legislatura española.

# Detienen a islamistas que planeaban atacar en Viena en un recital de Taylor Swift

AUSTRIA. Los dos sospechosos habían jurado lealtad al grupo terrorista Estado Islámico; la cantante suspendió tres conciertos



La policía austríaca, en un operativo en el barrio Ottakring, en Viena

VIENA.- La policía austríaca detuvo ayer a dos presuntos extremistas islámicos que planeaban atentar durante los conciertos de Taylor Swift en Viena, programados del 8 al 10 de agosto, y en otros eventos de la ciudad, informó el director general de Seguridad Pública de Austria, Franz Ruf. Los organizadores informaron que los shows de la artista norteamericana fueron cancelados por temor a un ataque.

"Con la confirmación por parte de funcionarios del gobierno de planes de un ataque terrorista en el estadio Ernst Happel, no tenemos más remedio que cancelar los tres conciertos programados para la seguridad de todos", dijo Barracuda. music en un post en Instagram, en el que añadió que todas las entradas serían reembolsadas automáticamente "en un plazo de diez días".

Tras la conmoción en Gran Bretaña por un ataque a puñaladas a tres niñas en una clase de baile con temáticadeSwift(verpágina5), Rufdeclaróque se habían reforzado las "medidas de seguridad para estos conciertos poniendo especial énfasis en los controles de acceso y la inspección de personas", aunque luego se decidió la suspensión de los shows.

Ruf confirmó, en conferencia de

prensa, que el principal sospechoso es un joven de 19 años que fue arrestado en Ternitz, unos 65 kilómetros al sur de Viena, y la segunda persona en la capital austríaca.

El director de seguridad pública del Ministerio del Interior de Austria dijo que "los acusados habían realizado preparativos concretos para llevar a cabo un atentado terrorista", tal como indican los objetos hallados en el domicilio de Ternitz. Y que, además, habría indicios específicos que apuntaban a los conciertos de Swift, informó la Agencia de Prensa Austríaca.

El joven arrestado en Ternitz se radicalizó a través de internet y prestó un "juramento de lealtad a Estado Islámico (EI)" en julio, detallaron las autoridades, que encontraron sustancias químicas en su residencia.

"Detectamos preparativos específicos para los conciertos de Taylor Swift", señaló Ruf, que agregó que tenían planeado desplegar en el estadio unidades especiales que incluían personal encubierto, unidades caninas y la intervención de la Unidad Cobra, la principal fuerza táctica de operaciones especiales antiterroristas en Austria.

#### Esperaban 65.000 asistentes

Swift tenía conciertos programados en el estadio Ernst Happel de Viena hoy, mañana y el sábado como parte de su gira Eras Tour.

Se esperaba la asistencia de unos 65.000 espectadores por día, con entre15.000y20.000personas adicionales en las cercanías del estadio Ernstestatal de Viena, Gerhard Pürstl.

La operación antiterrorista comenzó en la mañana de ayer en Ternitz y duró varias horas, durante las cuales se evacuó una residencia de ancianos y otros edificios, y se establecieron controles en la ruta, informa la agencia austríaca de noticias APA.

Viena fue blanco de un atentado terrorista en noviembre de 2020, en el que fallecieron cuatro personas. En diciembre pasado, las autoridades detuvieron a cuatro sospechosos de planear un ataque en la catedral de San Esteban, en el centro de la ciudad.

Rápidamente tras el anuncio de la cancelación de los shows, en

los grupos oficiales de WhatsApp de las "swifties" -como se conoce a las fans de la cantante- empezó a expandirse la desazón en miles de mensajes.

Marie Sereinig, una estudiante de 15 años que se desplazó desde el sur de Austria para asistir al espectáculo de la artista norteamericana con su tía, tenía previsto desde hace meses su vestimenta y estaba impaciente. "Estoy simplemente impactada y muy triste. Pero también puedo entender que Taylor Swift no se atreva a subirse al escenario en estas condiciones". señaló.

Como ella, otros seguidores confesaban sentirse tristes por la cancelación. "Realmente no tengo palabras", contó Flora Zoe Koberwein, una estudiante de 20 años. "Es una gran decepción" para todos los espectadores, comentó en X el canciller austríaco, el conservador Karl Nehammer, al tiempo que celebró que "la amenaza se haya podido identificar y combatir a tiempo y evitar una tragedia".

La cantante, de 34 años, tenía previsto actuar a partir de hoy en Viena en el marco de su gira europea, que comenzó en mayo en París. Después de Francia se desplazó a Suecia, Portugal, España, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Suiza, Italia y Alemania, con un gran impacto para la economía en cada uno de estos países.

Esta gira, la sexta de Swift, comenzó en marzo de 2023 en Esta-Happel, dijo el director de la Policía dos Unidos, y se convirtió al final del año pasado en la primera de la historia en recaudar más de 1000 millones de dólares en entradas. Se espera que esta cifra se duplique al término de la gira en Canadá en diciembre próximo.

En Austria, se esperaban unos beneficios económicos estimados en unos 100 millones de euros. El país europeo incrementó sus medidas preventivas desde que tuvo lugar un atentado jihadista el 2 de noviembre de 2020, que causó cuatro muertos, el primero ocurrido en esta nación, de 9,1 millones de habitantes y por lo general muy segura. •

Agencias DPA, AP y Reuters

# Biden no confía en una transición pacífica si Trump pierde

EE.UU. Fuera de la carrera presidencial, el mandatario recordó que el republicano dijo que habría "un baño de sangre" si no ganaba

WASHINGTON.- Retirado de la carrera por la reelección después de masivos llamados de sus partidarios y aliados, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo ayer que no confia en un traspaso pacífico del poder en el país si el republicano Donald Trump pierde las elecciones del 5 de noviembre.

"Si Trumppierde, no confio en absoluto", dijo Biden en una entrevista con CBS News cuando se le preguntó si creía que habría un traspaso pacifico del poder tras la votación.

"Él va en serio con lo que dice. No lo tomamos en serio. Lo dice en serio. Todo eso de que 'si perdemos habría un baño de sangre", añadió Biden.

Durante una comparecencia de campaña en marzo en Ohio, Trump advirtió que habría un "baño de sangre" si no ganaba las elecciones. En ese momento hablaba de la necesidad de proteger la industria automotriz estadounidense de la competencia extranjera, y luego aclaró que se mes pasado después de que los derefería específicamente a eso cuando utilizó el término.

Trump ha afirmado falsamente que ganó las elecciones de 2020 contra Biden y fue acusado penalmente en Washington DC y Georgia de intentar anular ilegalmente los resultados.

Biden abandonó la campaña el



Walz y Harris, ayer, en Eau Claire, Wisconsin

mócratas le pidieran que se apartara tras una pobre actuación en el debate contra Trump que suscitó dudas sobre la edad y la salud del presidente.

En este contexto, la demócrata Kamala Harris llevó su vertiginosa campaña presidencial por estados claves que serán cruciales para alcanzar la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, en un intento de formar una coalición con indecisos, independientesy hasta republicanos descontentos con su rival, Donald Trump.

Con los sondeos a favor, la vicepresidenta, de 59 años, surfea por la cresta de la ola de entusias moque suscitó su candidatura, un espectacular girodesde que sustituyó a Biden como

abanderada del Partido Demócrata para enfrentarse a Trumpel 5 de noviembre.

Harris y su nuevo compañero de fórmula, el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, se presentaron en un mitin en la localidad de Eau Claire, en Wisconsin, y después viajaron a la ciudad de Detroit (Michigan), para otro acto con miembros del sindicato automotor United Auto Workers (UAW).

Apenasunashorasdespuésdeque se anunciara la designación de Walz, anteayer, ambos celebraron el mayor acto demócrata hasta la fecha para estas elecciones ante unos 14.000 espectadores en el crucial estado de Pensilvania, determinante para una victoria de quienes se enfrentan en noviembre.

"Somos los menos favorecidos en esta carrera, pero tenemos el impulso v sé exactamente a qué nos enfrentamos", dijo Harris a la multitud enardecida en Filadelfia.

Visto inicialmente como un outsider para la elección de vicepresidente, Walz fue impulsado a la lista de candidatos de Harris por tildar de "raros" a los integrantes de la fórmula republicana encabezada por Trump y J.D. Vance, una ocurrencia que se hizo viral.

Los republicanos tachana Walzde Agencias AP, Reuters y ANSA

idealista de extrema izquierda que ofreció beneficios a los inmigrantes indocumentados y toleró disturbios en las calles de la ciudad de Minneapolis en 2020, tras el asesinato de George Floyd, un hombre negro asfixiado por un agente blanco durante un cuestionado y mediático operativo policial.

Está previsto que aparezca junto a Harris en cada uno de los estados indecisos, con paradas en Arizona y Nevada el fin de semana. Los actos en Carolina del Norte y Georgia debían ser reprogramados tras ser suspendidos por mal tiempo.

El equipo Harris-Walz tiene previsto contar con más de 750 asistentes para los actos en los estados clave que forman el denominado "muro azul" de Pensilvania, Wisconsin y Michigan, cuando se inaugure la Convención Nacional Demócrata en Chicago la semana próxima.

Harris aventaja a Trump por 51% a 48% según la última encuesta de NPR-PBS News-Maristy en 0,5 puntos porcentuales en el promedio nacional de sondeos de RealClearPolitics. Hace 17 días, cuando Biden se retiró de la campaña de reelección y designóa Harris, Trump aventajaba al presidente por tres puntos. •



# Los mejores deportistas están en París y sus mayores hazañas, en LA NACION



#### Armamos un gran equipo para brindarte la mejor cobertura.

Enviados especiales, resultados en vivo, entrevistas exclusivas, la agenda de cada disciplina, el medallero y un podcast con historias inspiradoras de atletas argentinos.

La emoción y la grandeza de los Juegos Olímpicos, en un solo lugar.



# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @LNpolitica | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### VENDERÁN LA SEDE DEL MINISTERIO DE LAS MUJERES

El Gobierno lo anunció en medio de la conmoción por la acusación contra Alberto Fernández



#### El escándalo de los chats | LOS PRÓXIMOS PASOS

# Fabiola Yañez ampliará su denuncia por violencia contra Alberto Fernández

El fiscal Rívolo, que quedó a cargo de la investigación, se comunicó con la ex primera dama para ofrecerle asistencia de la unidad especializada en agresiones de género

#### Hernán Cappiello

LA NACION

El fiscal federal Carlos Rívolo, que tiene delegada la investigación de los supuestos actos de violencia físicay psicológica que denunció haber sufrido Fabiola Yañez por parte de Alberto Fernández, se contactó ayer con la ex primera dama.

Rívolo convocará a Yañez, que se encuentra en España, para que precise los hechos, lugares y fechas para avanzar con el caso.

Ayer, el fiscal la interiorizó del "trámite del proceso, las facultades que le otorga la ley y los pormenores que le serán solicitados en el futuro".

Así lo informó oficialmente la fiscalía mediante un comunicado publicado en la página oficial del Ministerio Público Fiscal.

El físcal recibió la causa 2539/2024, delegada por el juez Julián Ercolini.

Rívolo le informó a Yañez que ya convocó a la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic), a cargo de Malena Derdoy, y a la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), de la fiscal Mariela Labozetta.

La intención de la comunicación de Rívolo es "brindar inicialmente una acabada protección de la víctimay para el desarrollo de medidas y estrategias de investigación", según el comunicado.

Anteayer, Fabiola Yañez no pudo dar precisiones de los episodios que denunció por su estado de conmoción, cuando habló con el juez federal Julián Ercolini para reactivar la denuncia. "Tenía mucho miedo, estaba muy conmovida, quebrada, hostigada, extremadamente vulnerable", dijeron fuentes con acceso al caso, al describir el estado de la exmujer de Alberto Fernandez cuando se comunicó con Ercolini.

Esa circunstancia anímica le impidió a Yañez dar detalles sobre los hechos deviolencia, dónde tuvieron lugar y las fechas, ya que al parecer fueron más de un episodio y pueden haber ocurrido en diferentes escenarios.

precisara esos sucesos, Yañez le res-

pondió que no se sentía bien y que "en los próximos días iba a contar todo". "Hubo más cosas que pasaron que lo que surge de los chats y la imágenes del celular. Falta precisar esos hechos y explicarlos formalmente. Asimismo se puede chequear, por los mensajes, las fechas en que tuvieron lugar esos episodios", dijo a LA NACION una fuente cercana al caso.

El asunto se conoció a partir de la filtración de los chats entre la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, y su esposo, el broker de seguros Héctor Martínez Sosa. Ambos están siendo investigados por fraude y tráfico de influencias para quedarse con el negocio de los seguros. En esos intercambios que auditó la Justicia, aparecieron fotos ychatsde Yañezaludiendoa que era víctima de violencia de género por parte de su marido.

Se trata de evidencias halladas en la copia forense del teléfono celular de marca Samsung, de color gris, perteneciente a María Cantero. Allí aparecieron conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de lesiones leves en un contexto de violencia de género.

Ercolini citó a Yañez a una audiencia por Zoom, en la que la ex primera dama dijo que no iba a impulsar la investigación, por lo que el expediente se archivó el 1º de julio pasado por tratarse de un delito de instancia privada. Pero el caso dio un vuelco anteayer, más de un mes más tarde, cuando Yañez dio marcha atrás con esta decisión.

La mujer reactivó la denuncia contra Alberto Fernández. Para ello, llamó por teléfono al juzgado. La atendió la secretaria del juez, que le pasó la comunicación. Yañez relató sus intenciones y fue invitada a formalizar ese acto en una audiencia por Zoom. Yañez dijo que queria hablar sola: no mencionó la necesidad de contar con su abogado Juan Pablo Fioribello.

Esa declaración ocurrió poco después de las 12 del mediodía. Yañez dijo que este mes había sido sometida a un constante hostigamiento por parte de Alberto Cuando Ercolini le preguntó que Fernández, que "ya no aguantaba más" y que quería denunciar a su

exmarido. Contó que estaba diariamente siendo molestada por teléfono, que su exmarido la llamaba y le escribía, casi obsesivamente, para presionarla y que se desdijera y señalara que no eran ciertos los hechos que se desprendían de lo chats. Señaló que "tenía mucho miedo" y que lo que quería era que Alberto Fernández no le escribiera más y que le reforzaran la custodia, ya que no confiaba en los policías que la cuidan, dado que pertenecían al entorno de su exmarido.

Es por eso que Ercolini dispuso una exclusión de 500 metros para que Alberto Fernández no se acerque a ella, ordenó cambiarle la custodia e instó al expresidente a que cese de hostigarla en el ámbito "analógico y digital". En paralelo se presentó una denuncia para investigar el desempeño de la custodia.

El juez delegó el caso en el fiscal Rívolo, ya que el Ministerio Público Fiscal cuenta con la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres y con otra unidad especializada en víctimas. La situación de Yañez era de extrema vulnerabilidad y por eso no pudo precisar los hechos en la audiencia de anteayer, según las fuentes judiciales. Una vez que Rívolo reúna la información y realice esta declaración de manera virtual se decidirá cómo sigue adelante la investigación.

Yañez vive en un departamento en Madrid, con su madre y su hijo Francisco. Quienes tuvieron contacto con ella en las últimas semanas la describieron como "arrumbada", "humilde", en un estado que no condice con la idea de que "vive como una reina". De hecho, a raíz de la reactivación de la causa, se sintió con un malestar que lo adjudicó a que le subió la presión, según su abogado Fioribello.

Una vez que se precise el lugar donde ocurrieron los hechos y sus características, se decidirá si la causa sigue en la fiscalía de Rívolo o si corresponde que se declare incompetente y envíe el caso a la Justicia Federal de San Isidro, que tiene jurisdicción sobre la quinta de Olivos. El juez federal de turno en San Isidro es Lino Mirabelli, el mismo que tuvo la causa de la fiesta de cumpleaños de Yañez.



La policía se mantenía ayer como custodia frente al edificio de Fernández

# Mensajes alarmantes, visitas de urgencia y un pedido al médico

Fernández tuvo una crisis el fin de semana y sus amigos corrieron a verlo; se estabilizó días después

Paz Rodríguez Niell y Mariano Spezzapria

Julio Vitobello y Alberto Iribarne, dos viejos amigos de Alberto Fernández, entendieron que la situación era preocupante el sábado por la tarde y partieron de urgencia hacia el departamento de Puerto Madero en el que vive el expresidente. Poco antes, Fernández se había enterado de que estaban por salir a la luz las acusaciones de violencia física de Fabiola Yañez en su contra. Desesperado, habló con algunos amigos, a los que les dijo que no podía soportar la situación. Ellos conversaron entre sí y coincidieron en que debian ir a verlo.

Vitobello e Iribarne son de su cír-

culo más cercano. Fernández hizo amistad con ellos en las filas del PJ porteño en los años 80 y profundizaron los lazos durante la década menemista. El sábado, a la hora de la siesta, cuando ellos entraron a la torre River View, ya había llegado al departamento del expresidente su medio hermano Pablo Galíndez. Tan mal lo vieron que llamaron al exjefe de la unidad médica presidencial Federico Saavedra para una intervención de urgencia para que lo estabilizara psicológicamente.

Según pudo reconstruir LA NACION sobre la base del relato de gente del entorno del expresidente que cuenta haber seguido de cerca lo que estaba pasando en Puerto Madero, el sábado fue el día más crítico, el del colapso de Fernández, desatado por el aviso del abogado Juan Pablo Fioribello de que saldrían a la luz viejos mensajes que Yañez le había escrito a María Cantero, secretaria histórica del expresidente, en los que le contaba sobre hechos de violencia LA NACION | JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024

POLÍTICA | 9

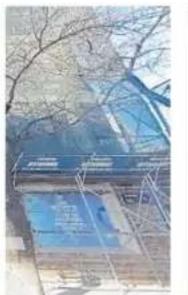



#### Un edificio de 18.000 metros cuadrados

El Gobierno pondrá a la venta el edificio donde, entre 2019 y 2023, funcionó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que la administración libertaria cerró al asumir la gestión. En el mercado inmobiliario, el edificio, tasado en más de 12,5 millones de dólares, está ubicado sobre las calles Cochabamba y Azopardo y la avenida Ingeniero Huergo, y tiene una superficie total de 18.000 m2 construíbles y 7000 m2 construídos.



MARCOS BRINDICCI

ejercidos por Fernández sobre ella. La propia Yañez habría sido destinataria de duros mensajes de su expareja esedía. Ella denunció ante la Justicia, el último martes, que él le hizo "terrorismo psicológico". Relató que sufría, de parte del expresidente, un "acoso telefónico diario" destinado a "amedrentarla", y que esa persecución seguía hasta la actualidad y la tenía muy asustada.

El domingo, Fernández permaneció encerrado en el departamento que le prestan su amigo Pepe Albistur y la diputada Victoria Tolosa Paz. En esas horas hubo otros dirigentes y viejos conocidos que se interesaron por la situación del expresidente, como el exvicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos y quien fue el intendente de la quinta de Olivos Daniel Rodríguez, un exbombero de la Policía Federal que lo acompaña desde que era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

Rodríguez podría ser un personaje clave para el futuro avance de la investigación judicial sobre la denuncia deviolencia degénero que le hizo Yañez a Fernández. Fuentes que fueron asiduas visitantes de la quinta presidencial entre 2019 y 2022—en el último tramo de 2023 Rodríguez se peleó con el expresidente—cuentan que el intendente tenía conocimiento de la mala relación entre el mandatario y la primera dama, y que en

alguna oportunidad presenció una situación violenta que lo habría llevado a interceder. Hoy está claro que también María Cantero, la exsecretaria de Fernández, sabía de las acusaciones por los chats con fotos que la propia Yañez le envió.

En la quinta de Olivos a nadie le extrañó cuando en el último año del mandato del Frente de Todos ella se mudó con su hijo Francisco a un chalet distinto del que había compartido con Fernández.

Esa fue la peor etapa en el gobierno de un Fernández al que se le iba la presidencia entre los dedos: en 2023 tuvo que renunciar a la reelección y que dó relegado en la internadel peronismo, que pasaron a dominar por completo Sergio Massa y Cristina Kirchner. El repudio de esos sectores tras la denuncia de Yañez molestó al expresidente, aunque lo que más le dolió fue ver las firmas de algunos amigos en un proyecto de declaración de UP, en la Cámara de Diputados, que propone "expresar profunda preocupación" por la denuncia de Yañez".

El expresidente superó "el brote" que tuvo el fin de semana. En las primeras horas del lunes dio señales de reacción y a algunos dirigentes y amigos, como el legislador porteño Claudio Ferreño, les dijo que no "se merecía" lo que le estaba pasando. Pero muy pocos pondrían hoy las manos en el fuego por él. •

# Una joya de regalo y una salida: qué dicen los chats sobre Yañez

"Esto me encanta para Fabiola", es una de las frases que aparecen entre los mensajes

Camila Dolabjian LA NACION

Loquese conoce hasta el momento del teléfono secuestrado de María Cantero, la exsecretaria privada de Alberto Fernández, es apenas la punta del iceberg de la información clave que contiene para dos causas: la de posíble corrupción con los seguros y la de violencia de género, iniciada anteayer por Fabiola Yañez. La conversación entre las dos mujeres forma parte de la carpeta apartada por el juez Julián Ercolini y todavía no vio la luz. Por otro lado, todavía no se cargó en el expediente el segundo dispositivo de Cantero que, se supone, estaba reservado para intercambios con Alberto Fernández y unos pocos más.

Sin embargo, hay dos recortes en los chats con su jefe y con su marido que están en la prueba subida a la causa de seguros, que hacen referencia a la ex primera dama. El primero, entre Fernández y Cantero, es del 20 de agosto de 2022, alrededor de los meses en los que habría ocurrido una de las golpizas a Yañez.

Cantero: –Jefe, ¿cuándo se va Faby?

Fernández: -Hoy.

Cantero: -¿No necesitás nada de Hecky?

Fernández: - Creo que no. Pero si lo necesitara, te aviso.

Cantero:-Dale.

Fernández: -Va a parar a una estancia.

Cantero: –Sí, lo sé. Hecky conoce a todo el mundo allá. ¿Cuántos días se va?

El recorte finaliza ahí: mucho de lo que se hablaba de ella fue extraído del expediente principal. El 11 de abril de ese año, tan solo cuatro meses antes, había nacido Francisco.

La segunda referencia disponible es entre Héctor Martínez Sosa y Cantero, del 15 de octubre de 2022, dos meses después de la charla previa con Fernández.

Cantero:-Tengo que hacer algo por Alberto. Anoche hablé con él un rato largo.

Martínez Sosa: -¿Qué cosa? Votarlo. ¿Después de hablar conmigo?

Cantero: -Antes. ¿Te conté? Martínez Sosa: -Sí, algo. Cantero: -Estuvo bien.

Martínez Sosa: -No sé a qué te referís. Me contaste que tuviste una linda charla. ¿En qué podes ayudarlo?

Cantero: -Acá tenemos mu-

chas ideas de regalitos.

Martínez Sosa: -¿Para Fabiola?

Esa conversación ocurrió alrededor del mediodía. Cantero le contestó a su marido que buscaba



Fabiola Yañez ARCHIVO

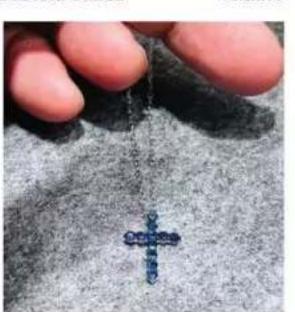

ARCHIVO

El regalo

un regalo para Fernández, pero cerca de las siete de la tarde retoma el tema y le reenvía una foto originalmente de un chat con un "Nachito" en el que hay una mano aparentemente masculina que muestra un colgante con una cruz compuesta de 11 cristales azules. "Esto me encanta para Fabiola", le dice "Nachito", unas horas antes. "Este es el regalo para Fabiola", le cuenta Cantero a su esposo. Era frecuente que buscara presentes para personas que el expresidente quería agasajar, como lo hizo en otra oportunidad, cuando le compró un perfume que tenía como destinataria a Zulemita Menem.

La Justicia, en el expediente de los seguros, intenta determinar la relación comercial que había entre el matrimonio y Fernández. En varias oportunidades se gestionan intercambios de dinero y se da a entender que estaban a disposición del expresidente, incluso durante su gestión, para aprovisionarle cosas, como estos regalos.

La naturaleza de las relaciones sale a la luz ante los últimos eventos, con personas que vieron a los personajes principales de la quinta de Olivos interactuar durante cuatro años. Distintas fuentes refieren que Cantero y Yañez no eran amigas ni tuvieron un buen vínculo durante gran parte de la presidencia.

El vínculo entre Fernández y Yañez se erosionó mucho antes de que terminara la gestión. El distanciamiento físico comenzó después de la fiesta de Olivos.

#### Renunció un funcionario denunciado por acoso en Hurlingham

El tesorero de la municipalidad de Hurlingham fue desplazado de su cargo tras una denuncia de acoso sexual por parte de una empleada bajo su órbita. El funcionario del intendente camporista Damián Selci, identificado como Mauro Rojas, de 24 años, fue desplazado de su cargo primero y pocas horas después presentó la renuncia, explicaron fuentes con acceso al tema.

De acuerdo con la información sobre el caso, Rojas fue denunciado por una joven que trabaja como cajera en una dependencia de la municipalidad, por sus constantes acosos. A partir de allí las versiones son contradictorias. Mientras que cerca del municipio y La Cámpora negaban que Rojas fuera la mano derecha de Selci, otras fuentes con conocimiento del tema sostenían lo contrario. "Era el tesorero, la persona que firmaba los cheques con Selci. Si ahí no se pone una persona de confianza, ¿dónde se pone?", se preguntó una de las fuentes, que no dudó en definir a Rojas como "un militante puro y duro" de La Cámpora.

Cerca de la organización rechazaban también de plano ante LA NACION que el ahora exfuncionario forme parte de sus filas. Desligándose de él sostuvieron que "es falso que el denunciado sea militante de La Cámpora". Y aseguraron que "nunca jamás" militó en la organización. "Era un técnico, licenciado en Economía. No ejerció cargos ni de secretario, ni de director municipal". En esa misma línea "desmentían rotundamente" que fuera "hombre de confianza de Selci".

Reconocieron que en Recursos Humanos del municipio recibió la denuncia por acoso de una trabajadora y afirmaron que "inmediatamente se aplicó el protocolo correspondiente y 24 horas después el denunciado fue desplazado de su cargo y presentó la renuncia como trabajador".

Sobre ese punto, otras de las fuentes consultadas también marcaban distancia y referían que, ante la primera advertencia de la joven de 30 años que sufría el acoso, la respuesta del área no habría sido la de avanzar con una investigación y desplazamiento, lo que habría llevado a la víctima a denunciar el caso de forma anónima en un portal local. Lo que terminó derivando, según esas mismas fuentes, en que el estado público del caso terminara en el desplazamiento de Rojas.

Desde el municipio apuntaron que "denunciado y denunciante tenían una relación preexistente al vínculo laboral".

#### El escándalo de los chats | REACCIONES DE LA POLÍTICA Y LAS ONG

# Para Milei, el caso es una muestra de "hipocresía progresista"

Milei dijo que la solución para la violencia machista "no es crear un Ministerio de las Mujeres ni contratar miles de empleados públicos"

El presidente Javier Milei cuestionó ayer las políticas de género del gobierno anterior luego de que se hiciera pública la denuncia de Fabiola Yañez contra el exjefe de Estado Alberto Fernández por violencia de género. En un posteo de X, el mandatario habló de la "hipocresía progresista".

"La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarles a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres", publicó.

Es la primera declaración del Presidente luego de que se conociera El presidente Javier Milei la acusación que realizó la ex primera dama desde Madrid, en una videollamada por Zoom con el juez federal que lleva el caso, Julián Ercolini, y que convirtió a Fernández en el primer presidente argentino acusado de violencia de género.

Desde entonces, se declararon medidas de protección para Yañez y restricciones de acercamiento para su expareja. Aun así, Fernández negó el martes haberla golpeado: "Solo voy a decir que es falso y jamás ocurrió lo que ahora me imputa", dijo el expresidente.

#### "Estafa"

Milei trató a las políticas de género aplicadas por el gobierno anterior como una "estafa" que su administración se encargó de desmantelar. Una de las principales modificaciones que realizó su gestión fue la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a principios de junio, cartera que se encontraba bajo el mando de Ayelén Mazzina, quien fue acusada por distintas versiones de no haber ayudado a Yañez cuando se le acercó por los hechos de violencia física.

Ayer, el Gobierno resolvió sacar a la venta el edificio que ocupaba ese ministerio, en el barrio de San Telmo, que según valuaciones del mercado inmobiliario podría ven-



#### Javier Milei PRESIDENTE DE LA NACIÓN

"Siempre dijimos lo mismo y fuimos los únicos en denunciar esta estafa. Usan causas nobles como excusa para justificar sus negocios'

derse en 12,5 millones de dólares.

"Siempre sostuvimos lo mismoy, como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política. Las causas nobles en las que se embanderan, como la igualdad de género, son una excusa para justificar sus negocios", escribió Milei.

Para el mandatario, la única solución posible para bajar el delito es "ser duros contra quienes los cometen".

Yañez denunció a Fernández por violencia física y hostigamiento. Además, en su declaración al magistrado federal incluyó que el expresidente la somete a "terrorismo psicológico".

ARCHIVO

Ercolini resolvió inmediatamente la prohibición del expresidente para salir del país. Aunque es la primera vez que Milei habla al respecto, el Gobierno ya se había fijado una posición ayer por la mañana a través del vocero presidencial, Manuel Adorni. "Apelamos a que la Justicia funcione lo más rápido posible y que si hay algún culpable, que vaya preso", expresó en su habitual conferencia de prensa.

"Cuando vamos a los hechos, los de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos. No importa que haga cada uno. Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a cortar derechos, somos los violentos, etc", agregó el funcionario.

Desde el martes pasado, diferentes referentes del kirchnerismo apuntaron contra Fernández por "esconderse y colgarse de sus banderas" sobre género y feminismo. Entre ellos se encontraban dirigentes como Ofelia Fernández y la exdirectora del Inadi Victoria Donda. •

# Las asociaciones de defensa de los derechos de la mujer rompieron el silencio

Se pronunciaron a favor de Fabiola Yañez, pero también cuestionaron el "desmantelamiento" de organismos públicos en la administración de Milei

Tras un par de jornadas en silencio, distintas organizaciones feministas salieron ayer a repudiar a Alberto Fernández por la denuncia que le que hizo Fabiola Yañez, aunque también aprovecharon la oportunidad para criticar al presidente Javier Milei, a quien cuestionaron por "desmantelar" los servicios de protección a las mujeres.

El pronunciamiento de las entidades tuvo lugar en medio de un fuerte debate con mujeres que pertenecen a espacios políticos enfrentados al kirchnerismo, que les recriminaron la "doble vara" cuando se trata de dirigentes cercanos a estas organizaciones.

A modo de réplica, el colectivo de Actrices Argentinas emitió un duro comunicado en el que apuntó contra la administración libertaria por "extinguir" todas las "políticas de prevención de violencia degénero y de asistencia a las víctimas". A través de un mensaje en las redes sociales, sostuvo: "Habiendo escuchado al presidente actual y su equipo repetir que 'la violencia de género no existe', la denuncia de Fabiola Yañez al expresidente Alberto Fernández es una muestra de lo que gritamos desde los feminismos, la violencia de género arrasa en todos los ámbitos".

"Es una lamentable constante en la vida de las mujeres y disidencias. Se produce en ámbitos políticos, en nuestras casas, trabajos y lugares de estudio", afirmaron las Actrices. Y pidieron que la Justicia investigue el caso. "Este hechogravísimo debe ser investigado por la Justicia con el tratamiento respetuoso y la perspectiva de género que merecen todas las víctimas. Las luchas de los feminismos intentan ser utilizadas políticamente", aseguraron.

El comunicado de Actrices Argentinas cerró con otra crítica al Gobierno: "Frente al desmantelamiento de la línea 144 de asistencia a víctimas de género y los centros de acceso a la Justicia, nos preguntamos, ¿a dónde irán a denunciar las víctimas que vendrán?".

Por su parte, la agrupación Periodistas Argentinas se solidarizó con Yañez. "Abrazamos a nuestra colega Fabiola Yañez. Exigimos que la Justicia investigue esta denuncia gravísima contra el expresidente Alberto Fernández y también reclamamos presupuesto y políticas públicas para combatir estas violencias", indicó en un breve mensaje. El presidente Javier Milei dijo ayer en un tuit que "la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer" (ver aparte).

Entre las organizaciones que repudiaron a Fernández también estuvieron las mujeres de La Cámpora. En un mensaje dirigido a Fabiola, afirmaron: "Te creemos y acompañamos. Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia machista, provengan de quien provengan, agravados en este caso por el ejercicio del poder que implica el cargo de presidente de la Nación".

Además, las camporistas le dieron al caso de Fabiola un matiz político: "No podemos no remitirnos a la violencia ejercida por el mismo (Fernández) contra Cristina, así como contra mujeres de su entorno cercano a quienes responsabilizó por situaciones que se le cuestionaron públicamente a él".

A su vez, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) sostuvo: "Creemos en la palabra de la mujer en situación de violencia. La Justicia tiene la obligación de investigary tomar medidas de manera veloz y eficaz, procurando la protección de la mujer que toma la decisión de denunciar".

"Que dirigentes políticos como Alberto Fernández hayan impostadocompromisocon los derechos de las mujeres y hayan hecho un uso político de un movimiento que no les pertenece no quita relevancia y trascendencia al movimiento feminista y nuestras reivindicaciones. No invalida el trabajo que muchas personas hicieron antes, durante y después de su mandato, con o sin identificación político-partidaria", afirmaron desde ELA.

# "Me dijo que Alberto le destrozó la cara", aseguró el abogado

Fioribello aseguró que la ex primera dama le dijo que Fernández le "lastimó la cara" con los golpes

El abogado Juan Pablo Fioribello dijo ayer que Fabiola Yañez le dijo que el expresidente Alberto Fernández le "destrozó la cara" y le "lastimó el cuerpo".

"No aguanté más, Juan Pablo. Perdón, no aguanté más y lo denuncié", le dijo a su abogado sobre la acusación ante el juzgado de Julián Ercolini, después de sentirse muy "presionada".

En diferentes entrevistas periodís-

ticas, Fioribello también señaló ayer que Yañez tenía fotos "espeluznantes" como resultado de las golpizas y que le remarcó: "Megolpeó muchas

"Me golpeó, me pateó, me golpeó en la cara", agregó el abogado.

Fioribello, si bien dio por cierta la existencia de las fotos que muestran las supuestas marcas de los golpes de Alberto Fernández, aseguró que no las vio.

"Yo no he visto las fotos, pero le creo en lo que ella está contando", aseguró el abogado, quien también recordó que el expresidente le aseguróque eran falsas las acusaciones, cuando lo consultó.



Juan Pablo Fioribello ABOGADO

"Había fotos que le mandó a (María) Cantero. No son conversaciones de un día impulsivo, hay chats de muchos días", precisó el letrado.

"El hostigamiento, según ella, viene desde hace mucho tiempo", agregó el abogado. Y aseguró que la ex primera dama le dijo que Alberto Fernández le "lastimó el cuerpo".

El abogado precisó que, durante su estadía en la quinta presidencial deOlivos, Fabiola Yañez se fue a vivir a una casa aparte dentro del mismo complejo.

"Quiero que avancen las medidas judiciales. En este tipo de denuncias generalmente vienen medidas restrictivas de contacto físico y de cualquier vía, ya sea celular, chats o mensajes. En las generalidades de estos casos, con este tipo de denuncias, desde el órgano judicial se busca asegurar que la persona que denuncia no corra riesgo de integridad física

ni anímica de ser avasallada por la persona", detalló el abogado.

Fioribello ratificó que Ercolini iba a brindar de inmediato medidas de "restricción y protección" en favor de ella para que los presuntos hechos a los que aludió no se reiteren.

De todos modos, aún no se confirmó que Fioribello vaya a representar a Yañez en esta causa, pero dejó en claro que a pesar de haber trabajado también para la otra parte, espera poder acompañarla en el proceso legal.

Mientras tanto, Fabiola Yañez deberá ampliar su denuncia, donde ya se espera que presente más material probatorio.

# Unión por la Patria respaldó a Yañez, pero sin el aval de todos los diputados

De los 99 integrantes de la bancada kirchnerista, solo 38 acompañaron un comunicado donde expresan preocupación y dicen creerle a la "víctima"

#### Delfina Celichini

LA NACION

Los diputados de Unión por la Patria (UP) presentaron un proyecto de resolución para expresar su "profunda preocupación" por la denuncia por violencia de género formulada contra el expresidente Alberto Fernández por quien fue su pareja Fabiola Yañez.

"Corresponde reafirmar nuestra convicción política respecto de que en estos casos siempre le creemos a la víctima", sentencian 38 de los 99 legisladores que componen el bloque. Entre otros, se encuentran las firmas del líder de la bancada. Germán Martínez; Leandro Santoro; Paula Penacca, y Cecilia Moreau. En tanto, no rubricaron la petición Santiago Cafiero (exjefe de Gabinete y excanciller) ni Victoria Tolosa Paz (exministra de Desarrollo Social), dos dirigentes muy cer-

canos al exmandatario peronista.

En el texto, además, los diputados llamana "exhortara las autoridades competentes a efectuar las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades pertinentes".

Entre los fundamentos, el bloque kirchnerista destaca que la iniciativa "tiene por objeto que esta Honorable Cámara se pronuncie con firmeza ante la gravedad que implica la denuncia por violencia de género que ha formulado recientemente la Sra. Fabiola Yañez".

Y concluye: "La indiferencia ante la situación planteada no es una opción en el marco de la agenda de los derechos que el Estado debe garantizar. Ante la denuncia efectuada resulta fundamental que los hechos sean totalmente esclarecidos y determinadas las responsabilidades correspondientes. Vivir sin violen-



Los diputados kirchneristas Martínez y Moreau

ARCHIVO

cia es la única opción para que las mujeres y las diversidades puedan desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de sus quehaceres".

El proyecto de resolución fue presentado minutos antes de que comenzara la sesión en la Cámara baja, donde está previsto que la denuncia efectuada por la ex primera dama se cuele entre las cuestiones de privilegio que formulen los diputados. De esta manera, el kirchnerismo pretende blindarse de las acusaciones de complicidad de sus oponentes políticos.

Ladenunciade Yañez contra el exmandatario por violencia de género causó un terremoto en el arco político. Tanto referentes del oficialismo como de la oposición reaccionaron el martes por la tarde y la mayoría de las publicaciones apuntaron al tina Kirchner, el que aseguró que "es todo falso". Dirigentes mujeres como la exministra Elizabeth Gómez Alcorta, la exlegisladora porteña Ofelia Fernández y la extituar del Inadi Victoria Donda -también abanderadas del feminismo-fueron algunas de las que se pronunciaron al respecto.

Recluido en su departamento de Puerto Madero, Fernández tiene prohibida la salida del país por orden del juez federal Julián Ercolini. La causa quedará en manos del excompañero de fórmula de Cris- fiscal federal Carlos Rívolo, ya que el juez le delegó la investigación. Rívolo decidirá si se queda con el expediente o si lo envía a la Justicia de instrucción de San Isidro, que es donde supuestamente ocurrió el episodio de violencia de género, o a la Justicia nacional de instrucción.















#### El escándalo de los chats | IMPACTO EN LAS FILAS DEL EXPRESIDENTE

#### **EL ESCENARIO**

# El cinismo kirchnerista al extremo

Carlos Pagni

-LA NACION-

#### Viene de tapa

La posibilidad de rescatar ese mensaje es el único beneficio que puede esperar la sociedad de la tóxica sordidez que vició la vida en Olivos durante la permanencia de la pareja en esa residencia.

La defección de Fernández respecto de valores que adornaron su retórica merece escasos comentarios. Si hay algo que no podría asombrar en la conducta del expresidente es la incoherencia, que acaba de llevar al extremo la doble moral. ¿O qué fue la reconciliación con Cristina Kirchner? Por eso esta vez el vicio sorprende solo por el grado. A Yañez le cabe el amparo que merece toda víctima. Y a Fernández, la presunción de inocencia. Sí llama la atención un detalle. Ningún dirigente peronista, ni siquiera del círculo más cercano al acusado, reaccionó diciendo "no lo puedo creer, es imposible". Las imputaciones fueron recibidas por los compañeros del expresidente con una suposición de verosimilitud que acentúa la sospecha.

Poner el foco en Fernández impide observar un fenómeno más relevante. El cinismo kirchnerista. La de la igualdad de género era la última bandera que le tocaba bastardear. No es una responsabilidad que se agote en Fernández. El doble estándar está mucho más extendido. Es obvio que las denuncias de Yañez, si se terminan verificando, dejarían al descubierto la hipocresía del Presidente que prometió liquidar al patriarcado. Pero la falsificación es más extensa. Fernández se suma a una lista demasiado larga de paladines del machismo. La integran, entre otros, José Alperovich, Fernando Espinoza, el exsenador camporista Jorge Romero y algún gladiador de la gramática inclusiva, como el profesor Pedro Brieger. Ninguno provocó un escándalo en las filas igualitarias del populismo. Las condenas fueron lacónicas. No se propusieron más que salvar la гора.

La desfachatez de algunos ataques a Fernández vuelve más evidente esa duplicidad. Cuando todavía Yañez no había formulado su denuncia, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, dictaminó que el expresidente "daba el tipo de maltratador".

En su momento, la misma Mendoza tuvo enormes dificultades para censurar el comportamiento de Fernando Espinoza, procesado por acoso sexual. Solidaridades de intendentes del conurbano. En realidad, las distracciones de Mendoza son más antiguas: en 2017 La Cámpora se vio sacudida porque varias militantes denunciaron la hostilidad machista de algunos dirigentes. Se quejaban de haber llevado su situación a la Mesa de Género sin obtener respuesta alguna. Esa mesa era presidida por Mendoza.

El sablazo de la intendenta sobre Fernández llegó desde México. Imposible suponer que no fue supervisado por Cristina Kirchner, a quien Mendoza acompañaba. Quiere decir que con Fernández los feligreses de la expresidenta se to involuntario con un argumento encarnizaron más que con otros compañeros. Dicho de otro modo: la primera reacción del grupo ante las insinuaciones de Fabiola Yañez

fue sacar provecho interno. Un típico caso de lawfare, pero doméstico. Sería ingenuo alegar que el cinismo queda expuesto solo con esta situación escandalosa.

El kirchnerismo todavía debe explicar su doble estándar frente a toda la agenda de los derechos humanos. Cristina y Néstor Kirchner militaron sin chistar en las filas del partido que apoyó la autoamnistía de la dictadura, en una decisión apegada a la lógica: ese perdón abarcaba también los crímenes cometidos entre 1973 y 1976. Se trata del mismo PJ que se negó a integrar la Conadep. No debería escandalizar: Alicia Kirchner fue designada funcionaria en Santa Cruz por José López Regay siguió a cargo de la acción social durante todo el gobierno militar.

Un cinismo de la misma especie contaminó la política social. La innumerable cantidad de malversaciones podría sintetizarse en una sola: la desviación de fondos destinados a la construcción de viviendas populares por parte de Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender en el programa Sueños Compartidos. Un delito que, por su densidad simbólica, resulta más agresivo que los bolsos que José López revoleó en un convento a las 3 de la mañana. Un agravio a los derechos humanos y a la justicia social que convierte a la fiesta de "mi querida Fabiola" en plena cuarentena en una broma de mal gusto.

#### El paralelo con Venezuela

El brochazo de bleque que Alberto Fernández, según lamentan sus compañeros de partido, arrojó sobre el estandarte feminista es la última traición del kirchnerismo a un ideal. Es decir, termina de perforar la legitimidad de cualquier alegato progresista. Es un derrumbe inoportuno, porque coincide con el que se está registrando en Venezuela: también allí la izquierda se queda sin palabras.

La señora de Kirchner intentó maquillar el infortunio pidiendo a Nicolás Maduro que exhiba las actas de las elecciones "en homenaje al legado de Hugo Chávez". Podría haber evitado ese sarcasmo. Porque el legado de Hugo Chávez, observado desde Buenos Aires, evoca una cadena inagotable de negocios que se sintetizan, en honor a la brevedad, en la fatídica valija de Antonini Wilson. En el Caribe y el Río de la Plata se descalabra un mito: el de la superioridad moral de la izquierda populista.

La derivación de esta secuencia vergonzosa es el fortalecimiento del liderazgo de Javier Milei. Para este triunfo Milei no necesita hacer mérito alguno. Es una victoria que le regalan sus rivales degradando la calidad de la vida pública. Es decir, corroborando su impugnación a la política. Sea por los detalles que trascienden de la causa promovida por Yañez, sea por la mezquina reacción del kirchnerismo, lo único que aportan estas novedades son miserias.

El Gobierno desmerece ese éxiaberrante. Deduce que el escándalo de Alberto Fernández justifica haber desmantelado el Ministerio de la Mujer. Es, como diría el Maestro,

"la lógica peculiar que da el odio". Porque si algo demuestra lo que habría ocurrido en la intimidad de Olivos es la necesidad de fortalecer políticas de género más eficaces y transparentes.

El resto son curiosidades escabrosas. Y un mar de incógnitas. A medida que avance la investigación del juez Julián Ercolini y del fiscal Carlos Rívolo se irán despejando

El kirchnerismo todavía debe explicar su doble estándar frente a toda la agenda de los derechos humanos

Desde el entorno de Alberto Fernández dejan trascender narraciones destinadas a desmentir el discurso de la víctima

Las viviendas de Bonafini y Schoklender fueron un agravio a los derechos humanos y a la justicia social que convierten a la fiesta de "mi querida Fabiola" en una broma de mal gusto

En las oficinas de la Casa Rosada festejan el calvario del expresidente



algunas. Por ejemplo: ¿es posible que en Olivos se viviera el clima de violencia que describe la exesposa de Fernández y que ningún funcionario dijera una palabra? Allí hay custodios policiales y personal de la Casa Militar. Además de los empleados habituales de la residencia. Yañez filtró al periodismo que su marido la tuvo poco menos que secuestrada, encerrada en una casa distinta de la principal, a la espera de que desaparecieran los hematomas que le dejaron en el rostro unas trompadas. ¿Nadie asístió a ese encierro? ¿El séquito de amigos y asistentes que la rodeaba jamás escuchó ninguna confesión? Ercolini y Rívolo ya aclararán estos enigmas.

Mientras tanto, desde el entorno de un angustiadísimo Alberto Fernández dejan trascender narraciones destinadas, como es previsible, a desmentir el discurso de la víctima. La más convencional: "Fabiola está pidiendo plata desde que llegó a Madrid".

Al parecer, después de la separación, solo atesora un millón de dólares que controlaría una especie de administrador llamado Oscar Kelly. Habladurías, ¿Y las fotos de los moretones? "Se las tomó ella la vez que, alcoholizada, se desbarrancó desde una escalera", contestan los amigos del expresidente. Juran que María Cantero, la secretaria, las recibió en ese contexto, con una primera amenaza "que inventaba un Alberto golpeador". Estas explicaciones, o para decirlo más claro, estas coartadas, provienen del anonimato: por su propia naturaleza, parecen un intento de corregir el machismo con machismo.

El caudal de especulaciones conspirativas es desbordante. Una de ellas sostiene que en la aparición de esas imágenes siniestras se superponen dos resentimientos. El de "mi querida Fabiola" y el de "mi querida María". Es decir, Cantero. El 29 de febrero, Alberto Fernández declaró que él desconocía por completo las gestiones de la secretaria en favor del productor de seguros Héctor Martínez Sosa, su marido. Para el matrimonio fue una puñalada. Cinco días después les allanaban la casa, capturando sus teléfonos celulares. En el de Martínez Sosa no había contenido de importancia. En el de Cantero, sí. Sobre todo, las fotos de Fabiola. ¿Las conservó para vengarse? La casta está plagada de mentes afiebradas.

Más allá de esa fantasía, Fabiola tuvo con su denuncia un extraordinario sentido de la oportunidad. Echó combustible sobre el escándalo de las aseguradoras. Alberto Fernández está en esa trama imputado por su propia biografía. Los seguros fueron su área de trabajo desde que se incorporó al gobierno de Carlos Menem como responsable de esa área. Tiempos en que militaba bajo la pragmática tutoría de Emir Yoma. Cuando Eduardo Duhalde lo designó al frente del grupo Bapro, siguió con la misma especialidad. Incluso hay funcionarios de Mauricio Macri que recuerdan a Fernández haciendo gestiones a favor de algunas compañías. En plena campaña hacia la presidencia, el periodista Santiago O'Donnell registró en su portal algunos antecedentes muy

poco edificantes de ese desempeño. O'Donnell se sirvió del libro en el que Roberto Guzmán, fallecido en 2004, detallaba los negociados en las operaciones de reaseguro. El trabajo se titulaba "Alberto Fernández y la mafia del Inder, el Instituto de Reaseguros".

En pleno enfrentamiento con Cristina Kirchner, el año pasado, Fernández se ufanó de "no entregar obra pública a los amigos ni tener amigos empresarios". Eran los días calientes de la causa sobre los fraudes de Vialidad en Santa Cruz. El 12 de junio, LA NACION informó que desde el Instituto Patria habían respondido: "Obras públicas no, pero ¿contratos de seguros?". Y se preguntó: "¿Hablan de Héctor Martínez Sosa?".

Días más tarde. Horacio Verbitsky asumió el rol de vocero de Alberto Fernández para negar que desde las oficinas de la señora de Kirchner se hubiera hecho esa insinuación. Verbitsky fue más allá, con una explicación insultante: atribuyó la información de LA NACION a las empresas que, según él, habían sido despojadas por el Presidente de sus negocios de intermediación. Una injusticia para con Cristina Kirchner y sus seguidores. Porque debe reconocerse que mientras el Banco Nación estuvo bajo el control de La Cámpora, con Juan Forlón, los brokers de seguros perdieron un espacio que recuperaron con Fernández.

Ahora que sobran los pormenores sobre aquellas irregularidades, cometidas en especial en el mismo Banco Nación, el vocero de Fernández sigue sin corregir el error ante sus desprevenidos lectores. Pecata minuta: a Verbitsky le falta honestidad intelectual, pero le sobra gratitud. ¿O no fue el gobierno de Fernández el que le permitió vacunarse como un paciente VIP durante la pandemia? Otra bandera enchastrada por el kirchnerismo.

En las oficinas de la Casa Rosada festejan el calvario del expresidente. La oscura saga expuesta por Fabiola Yañez refuerza uno de los pilares de la comunicación del Gobierno: la herencia recibida fue horrorosa. Esa maquinaria de propaganda tiene desde ayer otro culebrón para alimentarse.

El menor de los Macri, Mariano, denunció a su hermano Gianfranco, a su sobrina Florencia y a varios directivos de Socma, el imperio fundado por Franco Macri, acusándolos de administración fraudulenta y lavado de activos. Para los amantes de las casualidades: Mariano Macri había adelantado algunas de esas imputaciones en un libro que publicó Santiago O'Donnell.

No es la única coincidencia. La denuncia del menor de los Macri cayó en el Juzgado № 6, que Ariel Lijo subroga hasta septiembre. El bolillero de Comodoro Py parece estar cargado de malas intenciones. ¿O no hay tal bolillero? Porque estas acusaciones sobre los Macri aparecen apenas días después de que el expresidente tomara distancia del Gobierno en varios temas. Sobre todo, en uno: la postulación de Lijo para ocupar un lugar en la Corte. Un diputado peronista comentó: "El Mago no perdona". La casta está plagada de mentes afiebradas. •

POLÍTICA | 13 LA NACION | JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024



El juez federal Julián Ercolini, en la entrada de los tribunales de Comodoro Py

# La Justicia rechazó un pedido de Fernández para apartar al juez

El expresidente había recusado a Ercolini, que lo investiga por el caso de los brokers, el expediente del que se desprendió la investigación por presuntos golpes a Fabiola Yañez

#### Paz Rodríguez Niell LA NACION

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer el pedido de Alberto Fernández para que el juez federal Julián Ercolini sea apartado del caso de los seguros, de donde se derivó además la investigación contra el expresidente por presuntos ataques físicos y hostigamientos contra la ex primera dama Fabiola Yañez.

La decisión de confirmar que Ercolini seguirá al frente de la causa la tomó, de manera unipersonal, el camarista de casación Gustavo Hornos, que entendió que los argumentos que le presentó la defensa de Alberto Fernández no eran suficientes para disponer el apartamiento del juez al que por sorteo le había tocado el caso. Según Hornos, no hay elementos que justifiquen un temor en cuanto a la imparcialidad del magistrado. Ni por la relación histórica de ambos ni por la conducta del juez en este caso.

El planteo del expresidente ya había sido rechazado por el propio Ercolini y por la Cámara Federal, en una decisión -también unipersonal- del camarista Roberto Boico, el único de los miembros de la Cámara Federal nombrado por Alberto Fernández.

El exmandatario, en su recusación, dijo tener un temor fundado de que el juez será parcial y actuará en su contra.

En los inicios de esta causa, Ercolini avanzó con rapidez contra Fernández tras la presentación de la denuncia y ordenó la inhibición general de los bienes del expresidente (que la Cámara Federal revocó, pero que podría ser reimpuesta por la

Casación), además de un informe de sus comunicaciones, cuyo resultado todavía no está incorporado a la causa. El martes, tras la denuncia de Yañez, Ercolini abrió una nueva investigación por presuntas lesiones leves agravadas por violencia de género y dictó una serie de medidas cautelares, que incluyen la prohibición de salida del país de Alberto Fernández.

En su intento por correr a Ercolini, el exmandatario sostuvo que había elementos para creer que el caso de los seguros se trata de "una venganza disfrazada de causa penal" porque primero fueron amigos -algo que Ercolini niega-y después Fernández denunció al juez por el caso Lago Escondido y pidió incluso su destitución.

El expresidente no acusó al juez solo por el viaje en sí, sino por maniobras para esconder ese viaje que salieron a la luz cuando se difundieron unos chats -de origen ilegal e inutilizables como prueba, según la

Justicia Federal-en los que quienes participaron de la visita a Lago Escondido aparecían intentando o cultar cómo había sido el viaje, La causa contra Ercolini y sus compañeros de excursión al sur había avanzado en Bariloche, pero con Mariano Cúneo Libarona (hoy ministro de Justicia) como abogado, otro de los jueces investigados - Pablo Yadarola-logró que el expediente pasara a los tribunales de Comodoro Py, donde se cerró sin que la fiscalía apelara, en diciembre pasado, al filo de la feria judicial.

Alberto Fernández, como presidente, hizo una cadena nacional en la que, basado en esos chats, informó que había ordenado que se pidiera el juicio político de los jueces que participaron del viaje. Para la Justicia, se trató de una decisión institucional, no personal, del expresidente y no es motivo suficiente para sostener una recusación.

En su fallo, el camarista Hornos señaló: "Respecto de la supuesta

relación personal alegada por el recusante, a la que describió como de amistad primero y de enemistad después, cabe recordar que tal circunstancia fue negada en el informe realizado por el juez, quien dijo no poseer ningún prejuicio de ese tipo, a lo que cabe aunar que la parte no ha aportado elementos objetivos suficientes que desvirtúen ese rechazo".

En cuanto a la denuncia por el caso Lago Escondido contra Ercolini, Hornos afirmó que se produjo como consecuencia del ejercicio de la más alta responsabilidad funcional ejecutiva que desempeñaba Alberto Fernández por aquel entonces, y muy especialmente por la percepción que tuvo, en términos políticos, acerca de la oportunidad y conveniencia de hacerlo. Que no fue una cuestión personal y que el anuncio de Fernández de que iba a denunciarlo lo hizo sin "adjetivación personal alguna" contra el juez.

Hornos manifestó: "Sostener lo contrario [hacer lugar a la recusación] llevaría al resultado inaceptable de permitir que el mero señalamiento o mención genérica de algún magistrado en el marco de cualquier actividad pública bastaría para evitar su futura intervención en eventuales investigaciones judiciales". Y añadió: "Permitir tal afirmación tergiversaria y minimizaría el verdadero sentido de la norma en estudio, que impone la invocación de causales serias de recusación y no simples alegaciones hipotéticas y abstractas, lo que tendría resultados negativos para el correcto servicio de administración de justicia, propio del sistema republicano que expresamente adopta nuestra Constitución nacional". •

#### El hermano de Macri hizo una denuncia y la tomó Lijo

SOCMA. Mariano Macri apuntó a supuestas maniobras en la firma

Mariano Macri, uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri, presentó una denuncia en la Justicia Federal contra buena parte de la familia accionista del grupo Socma, incluidos sus sobrinos, a quienes acusa de administración fraudulenta en la gestión de la empresa. Afirmó que buscan vaciar la compañía en beneficio de una sociedad que actúa como testaferro de algunos parientes, para despojarlo de sus bienes.

Los denunciados son Gianfranco Macri, Rodrigo Valladares Macri, Franco Valladares Macri y Florencia Macri; los directores de Socma Edgardo Prospero Poyard, Ezequiel Viejobueno, Jaime Cibils Robirosa; y los síndicos Sergio Lobbosco, Marta Elizabeth Lira, Leonardo Maffioli y Víctor Composto.

La causa recayó en el juzgado federal que subroga el juez federal Ariel Lijo, quien -desde que es candidato a juez de la Corte-delega sus expedientes en los fiscales para que lleven adelante la investigación. Mariano Macri es patrocinado en esta denuncia por el estudio de Maximiliano Rusconi, que tiene entre sus clientes a exfuncionarios del kirchnerismo en problemas con la Justicia.

Lo que plantea la denuncia de 166 páginas es que existe una deuda de la empresa Socma con un banco, la cual nunca fue reclamada por la entidad y que es refinanciada desde hace tres ejercicios de manera poco transparente. Sugiere la denuncia que esa deuda no es tal y que es manejada de modo de perjudicar los balances de la empresa contra los intereses de Mariano Macri.

#### Negociación

La denuncia se enmarca en una decena de presentaciones que viene haciendo Mariano Macri como denunciante en varios expedientes y como querellante en otros donde está imputado Mauricio Macri, como el de los parques eólicos. Estos reclamos judiciales son contemporáneos con una negociación de hace mucho tiempo entre los hermanos para la venta del paquete accionario, dijeron en el entorno del expresidente.

La presentación de Mariano Macri señala que el Meinl Bank, un banco austríaco que estuvo bajo una investigación de auditoría por irregularidades y bajo la mirada del gobierno de ese país por sospechas de lavado de dinero, es acreedor de Socma. Sostuvo que ese banco y otra firma fueron usadas por Franco Macri para obtener el control del paquete accionario de las acciones del Correo Argentino SA. .

#### NO DARÁ CLASES EN LA UBA

Tras la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violendará clases en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el segundo cuatrimestre del año. Según confirmaron a LA NACION fuentes de la casa de altos estudios, se debería a que su curso no alcanzó el mínimo requerido de alumnos inscriptos.

Fernández eradocente de la carrerade Derechode la Universidad de

Buenos Aires (UBA) desde 1985 y se desempeñaba como profesor de la cia de género, el expresidente no materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena. Tras ser elegido presidente, prometió que no se tomaría licencia y continuaría dando clases y que por lo menos iría cada 15 días. De hecho, el 13 de diciembre de 2019, días después de haber asumido, el entonces presidente fue a la Facultad de Derecho paraintegrar una mesa de examen de su cátedra.

# Condenan a Moreno a tres años de prisión

ÍNDICES. El exfuncionario kirchnerista fue hallado culpable de manipular los datos del Indec; no quedará detenido; tiene dos condenas previas -por la campaña contra Clarín y las amenazas en Papel Prensa- pero ambas sin sentencia firme

Federico González del Solar LA NACION

ElTribunalOralFederalN°2(TOF2) condenó aver al exsecretario de Comercio Guillermo Moreno a tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para cargos públicos al considerarlo responsable de la manipulación de los datos del Indecen 2006 y 2007, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

De este modo, el exfuncionario, que fue encontrado culpable por el delito de abuso de autoridad y el de destrucción e inutilización de artículo públicos, podrá cumplir por ahora su pena fuera de prisión porque la sentencia es de ejecución condicional.

Si bien carga con otras dos condenas previas, una por el uso de fondos públicos para solventar el cotillón con la denominación "Clarín miente" y otra por amenazas en una asamblea de Papel Prensa, ninguna de ellas está firme, ya que no pasaron por la Corte Suprema.

El tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel, dispuso que la pena de prisión sea de ciani había pedido cuatro años de berán fijar residencia y someterse a ejecución condicional y no efectiva prisión para el exfuncionario y 10 la supervisión de un patronato. por el monto del castigo, que no supera los tres años. Esta condena, no obstante, deja a Moreno más cerca de la cárcel porque, de quedar firme, podría acumularse con otras -tampoco firmes aún-, y si esa acumulación diera más de tres años. la prisión ya no sería en suspenso. Sin embargo, esa acumulación no es necesariamente el resultado de la suma matemática entre las penas.

En esta causa, el fiscal Diego Lu-



Los fiscales, Moreno, Paglieri y los jueces, ayer, en la audiencia remota

años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La defensa, en cambio, su absolución.

Además de Moreno, hubo tres acusados. La exdirectora del Indices de Precios de Consumo (IPC), Beatriz Paglieri, fue penada con tres años de prisión condicional y seis de inhabilitación para ejercer cargosy, al igual que Moreno, podrá cumplir su condena en libertad. Los dos exfuncionarios condenados de-

En tanto, Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, ambas exempleadas del organismo, fueron absueltas por el tribunal, que dará a conocer los fundamentos del fallo el cuatro de septiembre.

En su alegato final, el exfuncionario kirchnerista, acusado de los delitos de abuso de autoridad, destrucción de documentos públicos y falsedad ideológica de un instrumento público, sostuvo que fue un

juicio "académico" en el que no hubo pruebas, ratificó la metodología aplicada durante sus años como funcionario al frente del organismo y apuntó contra el fiscal Luciani, a quien felicitó irónicamente. "Mi formación es de economista, pero he tenido algunas materia en derecho. Hay un viejo dicho que dice algo así como hechos, pruebas, y derecho", comenzó. "[En la investigación] no surgió ninguna prueba. Nadie puede decir si algo es falso o verdadero si no está la prueba", agregó.

"Hay que reconocer que el alegato del fiscal fue inteligente. No tenía pruebas. Entonces apeló a un juicio académico. Ahora, como ustedes saben, los juicios académicos lo pueden hacer los pares, no es facultad del fiscal", sostuvo.

"Pruebas no hubo, descarto que habrá derecho", cerró Moreno, cuya defensa estuvo en manos de Graciana Peñafort, que reemplazó al abogado Alejandro Rúa en la audiencia.

Lo siguió Paglieri, quien también apuntaló la metodología utilizada por el organismo en su período. "El peritaje del juez [Rodolfo] Canicoba Corral indicó que se respetó la metodología", afirmó qué la metodología y tampoco incorporé informáticos", se defendió.

En su acusación, el fiscal Luciani sostuvo que el exprecandidato a presidente en las últimas elecciones fue el principal responsable del desprestigio al que se vieron sometidas las estadísticas oficiales. "La intervención alteró indicadores cruciales como el IPC, que afectó las mediciones de pobreza, y estas manipulaciones han llevado a una

desconfianza generalizada de las estadísticas oficiales. Moreno llevó las riendas de la maniobra. Ejerció presiones necesarias para lograr la consumación de los delitos", sostuvo.

El 5 de julio de 2022, Moreno fue condenado a dos años de prisión en suspenso y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas. Fue a partir de un hecho de 2010: el exsecretario irrumpió a los gritos en una asamblea de Papel Prensa. "¿Casco o guante? ¿Qué quiere?", preguntaba Moreno desafiante a los directivos de la firma, luego de haber instalado un clima de hostilidad. El exsecretario de Comercio aceptó el fallo del tribunal: "Creo que la declaración indagatoria fue clara y pertinente y la exposición de mi abogado allanó el camino a una sabia decisión de ustedes. No tengo nada que agregar", sostuvo en aquel tiempo.

Luego de que Casación confirmara el fallo tras su apelación, Moreno planteó un recurso extraordinario, que resultó rechazado. El exsecretario fue en queja a la Corte Suprema, que tiene su caso en estudio.

la exdirectora del IPC. "No modifi- Además, el exsecretario fue condenado en octubre de 2017 a dos años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñar cargos públicos por haber destinado fondos del Estado a la compra de merchandising contra Clarín. Moreno también apeló el fallo, pero la cámara de Casación rechazó el recurso extraordinario. Luego, elevó un recurso de queja que la Corte Suprema tiene en sus manos desde hace dos años. •

#### Francisco Jueguen

LA NACION

El hostigamiento de Guillermo Moreno a las mujeres había comenzado en mayo de 2006. Fue entonces cuando el poderoso secretario de Comercio Interior las recibió en su despacho. Abrió las puertas con una sonrisa de oreja a oreja para acompañar el ingreso de la directora nacional de Estadística de Condiciones de Vida, Clyde Trabuchi, y a la del Indice de Precios al Consumidor, Graciela Bevacqua. Ambas manejaban un dato clave: la inflación oficial.

Moreno puso música clásica, criticó las estadísticas brasileñas y comenzó a cuestionar la metodología que usaba el IPC. "¿No te das cuenta de que estás haciendo mamarrachos?", gritó luego de que Bevacqua contó cómo variaban los precios de la ropa. Moreno señaló una pila de zapatos, camisas, de ropa que tenía en una esquina de su oficina, y dijo: "Yo quiero saber si esto está o no en el IPC. Esos pelotudos como Mármora [director entonces del Indec] o Krieger [subdirector] no saben contestar una pregunta bien".

Luego de dos horas de tensión, Moreno les dijo que trabajaba para pagar menos por los bonos que se ajustaban por CER (la inflación). "Nosotros, la patria, tenemos que pagar los bonos", les admitió.

Lastécnicas ofrecieron hacerle algunos ejercicios al secretario, pero sin violar el secreto estadístico protegido por ley. "Voy a hacer como en la vieja época peronista", agregó enojado y a los gritos. "Voya esperar a cada encuestador del IPC, lo voy a llevar a tomar un café y le voy a tachar lo que no corresponda", amenazó. Moreno, en rigor, ya le había pedido a Mármora en una reunión

# La historia detrás de la patota del exsecretario y las heroínas del Indec

El fallo en la Justicia contra el extitular de Comercio Interior intenta reparar el daño que provocó la destrucción institucional del kirchnerismo; un caso testigo

con Oscar Tangelson (en Economía) la lista de los comercios a los que el Indec encuestaba para poder impulsar una manipulación externa.

Pasó casi un año. La inflación seguía subiendoy, más allá de los bonos, amenazaba la candidatura de CristinaKirchner, que iba a reemplazar a su esposo. "Kirchner quiere tu cabeza", dijo Trabuchi el lunes 29 de enero de 2007, cuando comenzó la intervención. Las palabras eran para Bevacqua. Así lo rememoró la profesora de matemáticas, aunque Trabuchino recuerda haberlas dicho. Sí la decisión oficial de desplazarla, que comunicó ella. Los datos provisorios de la inflaciónerande 2,1%, una variación que el gobierno no aceptaba. Los problemas entonces eran los precios de la lechuga, las prepagas y el turismo.

Trabuchi intentó defender la frente a la entonces ministra de Economía Felisa Miceli y el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández. No lo logró. Las dos mujeres fueron desplazadas. Otra mujer, cuyo marido había estudiado con Moreno la carrera de Economía en la UADE, se convertía en la interventora de los precios y ocupaba el lugar de Bevacqua. Era Beatriz Paglieri. Su primer trabajo fue pedir una simulación –un ejercicio estadístico-del cálculo de inflación en el que se mantuvieran las ponderaciones originales pero se cambiaran algunas variaciones. Ese simulacro salió publicado como el primer IPC trucho de la era Moreno.

Fue entonces, con la intervención del Indec, que comenzó el llamado "apagón estadístico". Fue una década de un completo desmantelamiento del instituto, y el primer y más grotesco caso de destrucción institucional luego replicado en otras carteras públicas. A esto se sumó el falseamiento de las estadísticas oficiales para cristalizar un relato político acomodado.

Pero no fue solo eso. La patota de Moreno, cuyos integrantes eran conocidos como sus "apóstoles" (Hernán Brahim, Rubén Zampino y Norberto Itzcovich, entre otros), comenzó a hostigar a muchos de los técnicos, sobre todo a mujeres. Varios pertenecían a su partido, Pueblo Peronista, v va se habían hecho conocidos por sus operaciones en el Mercado Central y el de Liniers.

Muchas de las amenazadas y hostigadas fueron mujeres. Con licencia psiquiátrica, Bevacqua fue enviada a la biblioteca del Indec. Trabuchi se terminó escapando del organismo. A Cynthia Pok, encargada de medir la pobreza, la corrieron y terminó fuera del instituto en 2008. A Marcela Almeida, hoy en el equipo del IPC, le sacaron su escritorio de trabajo y tuvo que pedir la restitución de tareas en la Justicia. No fueron las únicas. Otras trabajadoras del organismo, como la encuestadora Vanina Micello o la economista Cecilia Pazos, entre muchas otras, también sufrieron la violencia de Moreno.

Otras mujeres fueron cómplices. Moreno designó a Ana María Edwin, exencargada de personal, número uno del Indec, y se apoyó en el gremio UPCN para perseguir a los díscolos. La resistencia, con valentía, la ejecutó ATE-Indec. Dato de color: la hija de Edwin, Sol Padin, fue la encargada del censo 2010, el que se realizó el mismo día de la muerte de Néstor Kirchner. Se lo denunció por adulteraciones.

Todos los datos del Indec fueron cuestionados. Primero, la inflación, pero luego la pobreza, el PBI, el desempleo y hasta los vinculados al comercio exterior. Tanto es así que los informesdel FMI pusieron un asterisco para explicar que no eran confiables; lo mismo hizo The Economist.

La Argentina comenzó a medir los precios con los indicadores provinciales: el de Mendoza y el de San Luis. Quienes osaron medir la inflación desde el ámbito privado fueron multados y perseguidos por Moreno. Entreellos estaban Jorge Todesca, quien transparentó el Indec ya en tiempos deMauricioMacri, yelactual director del organismo, Marco Lavagna.

La manipulación del Indec llevó al kirchnerismo a la vergüenza propia. Anibal Fernández afirmó que en la Argentina había menos pobres que en Alemania; Jorge Capitanich, que

se había acabado el hambre, y Cristina Kirchner debió usar varias veces en sus diatribas públicas datos y aclarar que no eran del Indec de Moreno.

Axel Kicillof, que reemplazó en el poder económico del kirchnerismo a Guillermo Moreno, dijo que discontinuaba los datos de pobreza oficiales para no estigmatizar a la gente. Lo cuestionó entonces Victoria Donda. Kicillof la mandó a "ponerse las plumas". Hoy la extitular del Inadi de Alberto Fernández trabaja para Kicillof en la provincia.

El único que se opuso a la manipulación entre los ministros que pasaron por el Palacio de Hacienda fue Miguel Peirano. Duró en su cargo de julio a diciembre de 2007. En 2009, Amado Boudou, luego condenado por corrupción (como Miceli), buscó ganar tiempo y creó una comisión de especialistas (varias universidades, entre ellas la UBA). Terminaron concluyendo que el IPC no era "confiable".

El enfrentamiento a la manipulación de las estadísticas del kirchnerismo montó incluso insólitas parejas, hoy imposibles, como las que formaron Patricia Bullrichy Sergio Massa para crear el IPC Congreso.

Cuando ganó Macri, en 2015, se levantó el "apagón". El equipo legal de Alfonso Prat-Gay, cuando asumió como ministro de Hacienda de Cambiemos, buscó evitar la catarata de juicios contra la Argentina y nego todo. Temían lo que luego se materializaria: litigios millonarios.

Todavía sin una ley que blinde las estadísticas públicas, la autonomía e independencia del organismo y las condiciones de sus trabajadores, la Justicia condenó a Moreno y también a Paglieri. Aunque el kirchnerismo buscara ocultarla, la verdad siempre termina por imponerse.

POLÍTICA | 15 LA NACION | JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024

# El oficialismo no logró el quorum y se levantó la sesión en la Cámara baja

FALTAZO. El bloque de Pichetto se negó a bajar al recinto ante la falta de acuerdo, tras fuertes enfrentamientos entre las bancadas

#### Delfina Celichini

LA NACION

La sesión que estaba prevista ayer en la Cámara de Diputados fue levantada por falta de quorum. Así lo dictaminóa las 12.54 Martín Menem, el presidente del cuerpo, después de haberse cumplido holgadamente la media hora reglamentaria para juntar la mayoría de 129 legisladores para abrir el debate en el recinto. Solo logró reunir a 115 legisladores.

El bloque de Miguel Angel Pichetto, exaliado del oficialismo, se negó a aparecer. Fue por una falta de acuerdo en Labor Parlamentaria, la reunión previa a la sesión donde los presidentes de bloque coordinan la discusión en el recinto. La controversiase centró en cómo abordar la posible sanción para los seis legisladores libertarios que visitaron a condenados por delitos de lesa humanidad en Ezeiza. "Es un papelón discutir 10 horas sin acuerdo", sentenciaron cerca del exsenador.

Suman 16 diputados, cruciales para que el oficialismo consiga la mayoría sin tener que recurrir al kirchnerismo.

Tanto Unión por la Patria (UP) como Hacemos Coalición Federal pidieron que el proyecto de repudio de esa visita, elaborado por los mismos libertarios, fuera "más contundente". Según pudo saber LA NACION, el líder deLaLibertadAvanza(LLA),Gabriel Bornoroni, ofreció mejorar la redacción, pero no fue suficiente. Ambas bancadas exigieron que el tema se discuta al principio de la sesión y se gire a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, presidida por la legisladora Pro, Silvia Lospennato. Sin embargo, Menem evitó tomar una decisión. Ya sin acuerdo, ninguno de estos bloques aportó número para iniciar la sesión.

"Sin nosotros no tienen quorum. Los bloques insignificantes a veces son importantes", chicaneó un referentede Hacemos Coalición Federal. Los roces entre Menem y el bloque de Pichetto se multiplicaron en las últimas semanas producto de la discusión por la composición de la Comisión Bicameral de Inteligencia. El presidente de la Cámara le negó a Emilio Monzó, de Hacemos Coalición Federal, la posibilidad de sumarse, y la tensión escaló. Pichetto



Los legisladores se retiran sin sesionar

DIPUTADOS

le reprocha a Menem "falta de palabra", algo determinante para el experimentado legislador que hace cultodelos "usosycostumbres" parlamentarios.

Tal fue el enojo de este bloque que ni siquiera le avisó al presidente que no iban a participar de la sesión. Las 17 llamadas perdidas que uno de los referentes del bloque de Pichetto recibió de Menem dan cuenta de la falta de notificación.

Pocos minutos después de que el recinto se vaciara, Hacemos Coalición Federal sacó un comunicado en el que explicó las razones de su faltazo. Con el título "No vamos a ser funcionales a discutir la agenda identitaria de los extremos del arco político", instaron a Menem a que la Cámara "recupere el normal funcionamiento".

No ayudó que el único tema que fue excluido del debate haya sido la designación de los tres auditores para cubrir las tres vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN) que le corresponden a la Cámara de Diputados. En una reunión que mantuvo con los jefes de bloque, Menem, insistió en que uno de esos lugares le corresponde al oficialismo en su

condición de segunda minoría; sin embargo, los bloques de la oposición habían cerrado la semana pasada un acuerdo para ungir al exdiputado radical Mario Negri. Si bien los libertarios no reunirían los votos para impulsara un dirigente propio-Santiago Viola, el apoderado del partido-repiten que no quieren ceder su lugar. Otro acuerdo incumplido por parte del jefe de la Cámara.

Los temas calientes de la coyuntura preanunciaban una sesión difícil. Las denuncias de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia física y hostigamiento; la reunión de seis diputados libertarios con represores, y la crisis en Venezuela iban a ser cuestiones de peso con promesas de fuego cruzado entre oficialistas y opositores. Se calculaban 24 horas de sesión, con más de 30 cuestiones de privilegio a tratar.

El temario formal estaba limitado solo a aprobar una serie de tratados internacionales y dos proyectos sobre seguridad, uno que propone regularizar la tenencia de armas y el segundo, que modifica el Registro Nacional de Datos Genéticos, que en la actualidad solo almacena información sobre delitos sexuales. •

## La oposición presiona para tratar el DNU de gastos reservados de la SIDE

Hoy se reúne la Comisión Bicameral; los más duros convocarían a una sesión especial en Diputados

El oficialismo enfrentará hoy el primer paso de una ofensiva opositora cuando, en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, una mayoría integrada por los representantes del kirchnerismo, la UCR y Hacemos Coalición Federal busquen apurar el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el que se aumentaron en \$100.000 millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En paralelo, la oposición más crítica del Gobierno busca voluntades para convocar a una sesión especial con el propósito de rechazar sin más el polémico decreto.

El mayor problema que afronta el Gobierno es que el 15 de este mes vencen los plazos que prevé la ley 26.122 -que regula el tratamiento de los decretos presidenciales-para que dicha comisión bicameral emita el respectivo dictamen. De no hacerlo, ambas cámaras estarán habilitadas para llevar el de- un sector de la UCR. creto en cuestión al recinto para tratarlo de oficio: podrán avalarlo o derogarlo con solo la simple mayoría de los votos.

El oficialismo busca demorar como sea esta instancia. Por de pronto, excluyó del temario de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo –que se reunirá hoy a las 14- los tres decretos que dictó el presidente Javier Milei relativos a la SIDE: dos de ellos (el 614/24 y el 615/24) se refieren a la reestructuración del sistema de inteligencia, mientras que el tercero (el 656/24) dispone el incremento en los gastos reservados.

En cambio, y para enojo de la oposición, el presidente de la comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, incluyó tres decretos de la presidencia de Mauricio Macri, 31 de la gestión de Alberto Fernández y solo cinco de estos siete meses del gobierno de Milei.

La jugada dilatoria del oficialismo se topará con el planteo unívoco de la oposición -dialoguistas incluidos- para priorizar el tratamiento de los tres decretos de la discordia. Por las dudas, el kirchnerismo llevará preparado un dictamen de rechazo ante la eventualidad de que venzan la resistencia de los libertarios y sus aliados de

Pro. Tienen seis votos; para alcanzar la mayoría necesitarían otros tres avales. Hasta ahora solo el diputado Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, anticipó que se suma a la embestida.

Los dos representantes de la UCR, en cambio, tendrían posturas dispares. El senador Víctor Zimmerman no espartidario de apretar el acelerador y su correligionario, el diputado Francisco Monti, aunque crítico del decreto que aumenta el presupuesto de la SIDE, aún no definió su posición a la espera de consensuarla con su bloque.

#### Sesión especial

Lo importante, sin embargo, no pasará por lo que suceda hoy en la Comisión Bicameral pues, como se dijo, ambas cámaras estarán habilitadas a tratar de oficio los decretos de marras a partir de la semana próxima. Massot y sus compañeros de bloque de Hacemos Coalición Federal convocarían mañana a una sesión especial en Diputados; de hacerlo, se descuenta que los 99 representantes de Unión por la Patria bajarán al recinto, al igual que la izquierda y

De todas maneras, el eventual rechazo que le propine la Cámara de Diputados al decreto no será suficiente para dejarlo sin efecto: la ley 26.122 exige que ambas cámaras se pronuncien en el mismo sentido.

El kirchnerismo pretende no solo rechazar la norma que incrementa los gastos reservados de la SIDE, sino que, además, apunta a obstaculizar el DNU 614/2024, que modifica integramente la estructura de inteligencia. En efecto, esa medida dispuso la creación de cuatro órganos desconcentrados bajo la órbita de la SIDE: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).

La UCR y Hacemos Coalición Federal, en cambio, prefieren focalizar su embestida contra el DNU 656. No solo porque, a su juicio, vulnera facultades propias del Congreso al disponer asignaciones presupuestarias en materia de gastos reservados; sostienen, además, que un aumento de \$100.000 millones para el área de inteligencia resulta cuando menos irritante en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias. •

# Derrota para el Gobierno en el Senado por las jubilaciones

ACTUALIZACIÓN. Es el proyecto que aprobó Diputados en junio y que Milei prometió vetar; apoyaron dos radicales y el kirchnerismo

En un golpe político para el Gobierno, una mayoría circunstancial de kirchneristas, radicales y fuerzas provinciales se impuso ayer en un plenario de comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda del Senado y logró emitir como dictamen de mayoria el proyecto de ley de actualización de las jubilaciones que había aprobado la Cámara de Diputados el pasado 4 de junio.

El proyecto quedó ahora en condiciones de ser discutido en el recinto en la próxima sesión que, hasta ahora, la conducción de la Cámara alta, a cargo de Victoria Villarruel, pretende celebrar el jueves próximo.

No obstante, el Gobierno seguirá

negociando con la oposición dialoguista con el objetivo de introducir cambios en la iniciativa, devolverla en segunda revisión a la Cámara baja y seguir demorando la sanción de la norma, que rechaza por considerar queaumentará el gasto y dará por tierra con el superavit fiscal del que hace gala la administración Milei.

La propuesta del Poder Ejecutivo quedó plasmada en un dictamen impulsado por el oficialismo, pero que quedó en minoría. En este caso, el despacho fue apoyado por los senadores de Pro y en disidencia por los radicales Eduardo Vischi (Corrientes), jefe de la bancada del centenario partido, y Víctor Zimmermann (Chaco), que responden a los gobernadores Gustavo Valdés y Leandro Zdero, respectivamente.

La iniciativa que obtuvo dictamen de mayoría establece una compensación del 8,1% por la inflación de enero, no reconocida por el Gobierno cuando actualizo las jubilaciones por decreto en abril ultimo; fija el índice de precios al consumidor (IPC) como variable de la movilidad; establece que la jubilación mínima deberá ser un 9% superior al valor de la canasta básica de alimentos, y una recomposición anual complementaria, a calcularse en marzo y equivalente al 50% de la diferencia entre el indicador salarial Ripteyla inflación,

en caso de que aquel sea superior.

Perologue más molesta al Gobierno, y que provocó la airada reacción del Presidente cuando anunció que vetaría la ley en caso de que fuera sancionada por el Congreso, es la cláusulaque le exigea la Anses que en el plazode unaño (seis meses prorrogables por igual período) liquide las deudas que reclaman las provincias por los fondos que la Nación les debe girar a las que no transfirieron sus cajas previsionales.

la tarde del martes una propuesta alternativa que elimina las cláusulas más polémicas y solo mantiene, de la versión votada por la Cáma-

ra baja, la actualización por IPC y la compensación para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, aunque sin reconocer este pago de manera retroactiva a abril.

La propuesta provocó divisiones al interior del bloque radical entre aquellos legisladores que responden a sus gobernadores, los que aún priorizan mantener buenas relaciones con la Casa Rosada, y aquellos que en la jerga legislativa se conoce como "sin techo", es decir que pro-El Poder Ejecutivo presentó en vienen de distritos gobernados por otras fuerzas políticas y, por lo tanto, no están ligados a las presiones fiscales de sus respectivos gobiernos provinciales. • Gustavo Ybarra

# El Gobierno comenzó a monitorear la gestión de los ministros

CASA ROSADA. El jefe de Gabinete inauguró una nueva dinámica de reuniones con los titulares de las carteras; ya pasaron Cúneo Libarona (Justicia) y Bullrich (Seguridad)

#### Maia Jastreblansky

LA NACION

A Guillermo Francos no le interesa ser un *controller* obsesivo de la gestión. Cómodo en el perfil político que tiene desde el día uno, cuando heredó la Jefatura de Gabinete de Nicolás Posse decidió cambiar la impronta. Relajó los controles internos y terminó la doble verificación de cada proceso. Sin embargo, en las últimas semanas, el ministro coordinador comenzó a seguir más de cerca a cada ministro.

Según distintas fuentes del Gobierno, Francos le pidió a cada titular de cartera que le hiciera una presentación-pantalla mediante-con los planes para lo que queda del año. En una nueva dinámica interna, el jefe de Gabinete comenzó a pautar reuniones con cada ministro para hacer un seguimiento de la gestión, una planificación de posibles anuncios y una revisión de la ejecución presupuestaria.

Ya hay dos ministros que pasaron por la Casa Rosada con papeles bajo sus brazos: Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad). Las reuniones duran alrededor de una hora y media, y se realizan en el Salón de los Escudos. en la planta baja de la Casa Rosada, con parte de los equipos de los ministros y varios funcionarios de la sede de gobierno.

El titular de Justicia habló, entre otros puntos, de sus planes para cerrar los registros automotores, de la implementación del sistema acusatorio en el interior del país y de los proyectos de juicio en ausencia y para bajar la edad de imputabilidad que se enviaría al Congreso.

Cúneo Libarona - que tiene un rol institucional y delega las cuestiones políticas en su segundo, Sebastián Amerio- está decidido a cumplir con algunos objetivos de gestión para darse por realizado en su paso por la gestión pública.

Bullrich, por su parte, le presentó a Francos los avances en el combate del narcotráfico en Rosario y presentó el paquete de proyectos de ley que esperan ser tratados en el Congreso.

Para auditar la agenda de los ministerios, Francos se apoya en una estructura que en rigor había armado Posse para el control de la gestión.

De los encuentros con los ministros participa el vicejefe ejecutivo, José "Cochi" Rolandi – que estuvo los primeros meses abocado a las negociaciones de la Ley Bases y ahora quedó a cargo de toda la coordinación del gabinete-y la subsecretaria de Coordinación Interministerial, Camila Soledad Varela. También hay enviados del Ministerio de Economía para resolver asuntos presupuestarios. Generalmente asiste el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que es quien está sentado sobre la "billetera" del Gobierno.

La semana que viene será el turno del ministro de Salud, Mario Russo, mientras que a fin de mes se haría la reunión de seguimiento con la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La ministra se ausentó a las últimas dos reuniones de gabinete alegando compromisos de agenda. Sus faltazos coinciden con un momento de fuerte confrontación interna con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Ambos arrastraban desconfianzas desde la campaña, pero ahora acumulan resquemores políticos y de gestión que los mantienen incomunicados.

Con Francos, en cambio, la ministra tiene una buena relación. Ello a pesar de que el jefe de Gabinete les pidió a todos los funcionarios que salieran a defender su gestión y la titular de Capital Humano hizo caso omiso. Salvo que se lo pida Javier Milei, ella no brinda entrevistas y prefiere que los secretarios de las múltiples áreas que tiene a su cargo mantengan el bajo perfil.

Pese a que participa del control presupuestario del resto de los ministerios, también el titular de Economía, Luis Caputo, pasará por la Casa Rosada. No se descarta que en su caso se realice más de un encuentro, ya que él, como Pettovello, tiene múltiples áreas a cargo, que abarcan transporte, obra pública, vivienda y energía, entre otras.

Las variables macro, en cambio, Caputo las monitorea directamente con Milei. Más allá de los temas de gestión, el principal mojón que se plantean en el Gobierno es llegar a noviembre con menos de dos puntos de inflación mensual. •

#### CAPUTO Y RITONDO, EN UNA REUNIÓN PARA LA DISTENSIÓN

La relación entre el Gobierno y Pro atraviesa días confusos, entre los reproches públicos de Mauricio Macri a la mesa chica de Javier Milei y las señales de hostilidad de la Casa Rosada. Pese a que reina la desconfianza, los canales no se terminaron de romper. Ayer al atardecer, el titular del bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo, se reunió a solas con Santiago Caputo, el asesor todopoderoso de Milei, que-según Macri-vienegenerando interferencias en el vínculo. Si bien ellos siempre tuvieron buen vínculo, ambos consideraron necesario verse las caras para bajar la espuma después de la escalada que se registró la semana pasada con la reaparición de Macri en la escena pública.



El jefe de Gabinete, ayer por la tarde, al exponer en el Rotary Club

ROTARY CLUB

# Francos dijo que la alianza del Gobierno con Pro "no está en riesgo", pero le contestó a Macri

DISERTACIÓN. Reconoció que el oficialismo y sus aliados del macrismo compiten por un mismo electorado y admitió diferencias

#### Jaime Rosemberg

Puntual, sonriente y con paso firme, Guillermo Francos llegó al salón principal del Hotel Libertador, pero al rato se puso en guardia. "Veo que hay muchos periodistas, muchas de las cosas que pensaba decir no las voy a decir. No voy a hablardel presidente [Mauricio] Macri ni darles títulos", dijo el jefe de Gabinete de Javier Milei, invitado principal del almuerzo organizado por el Rotary Club porteño.

Más allá de la advertencia inicial, Francos pareció contestarle en varios tramos de su discurso al expresidente, que en el acto organizado por Pro en La Boca había apuntado contra la falta de "equipos" y de "gestión" en el gobierno de Milei. También reconoció que el macrismo y La Libertad Avanza compiten por el mismo sector del electorado, pero recalcó que las nuevas generaciones se inclinan por el partido del Presidente.

En un discurso de poco más de 20 minutos, el ministro se encargó de pintar de modo optimista el presente y el futuro de la economía. "Bajamos la inflación y va a seguir bajando", afirmó, y proyectó "un crecimiento del 5 por ciento" de la economía en 2025.

Criticó de modo directo al exministro de Economía del gobierno del Frente de Todos Martín Guzmán, al que adjudicó "haber pateado toda la deuda para gobiernos posteriores". "Hace unos días pagamos otra vez US\$3000 millones, y así y todo tenemos superavit", dijo.

Y enseguida apuntó contra los críticos de la gestión libertaria. "Ningún gobierno ha conseguido tener superávit siete meses seguidos. Y eso es gestión", señaló Francos. Y enseguida recordó las negociaciones con los gobernadores, que derivaron en la firma del Pacto de Mayo. "Al principio,

todos los gobernadores que están sufriendo crisis me vinieron a pedir, y encima todos gobernadores de otros sectores políticos. Entonces esa también fue una situación que hubo que gestionar con mucha amabilidad, sin un mango y postergando y conversando", detalló el ministro coordinador.

Francos se hizo un momento para destacar un encuentro pasado con el arzobispo de Buenos Aíres, Jorge García Cuerva, y afirmó: "La democracia no nos ha ayudado a los argentinos a conseguir todo lo que está faltando", en referencia a la pobreza, motivo central de la peregrinación del Día de San Cayetano en el barrio de Liniers.

En tren de elogiar las medidas

#### "La democracia no nos ha ayudado a conseguir lo que está faltando"

#### "Quien preside un partido (opositor) no puede estar de acuerdo en todo"

económicas, Francos recordó: "El déficit fiscal promedio anual de los últimos 8 años, hasta que tomamos el gobierno, fue de 30.000 millones de dólares anuales. Primer semestre del año 2024, superávit, 3000 millones de dólares. ¿Sí? Comparen, ¿no?", dijo al auditorio, donde se destacaban autoridades del Rotary como su presidente, Jorge González Zuelgaray; el expresidente de la entidad Luis Ovsejevich; el dirigente de la UIA José Urtubey, y los embajadores Fares Yassir (Marruecos) y Dieter Lamlé (Alemania). Los "últimos ocho años" incluyen al gobierno de Cambiemos.

"¿Vengo bien? Párenme, porque

si no, hablo mucho", dijo Francos, antes de tomar aire y continuar con su discurso. "Algunos dicen que hemos bajado en las encuestas, pero las que tenemos nosotros, que son objetivas, dicenque estamos en el pico más alto de aceptación", desafió.

Luego de comer la pasta de pescado y carne con ensalada, Francos respondió unas cuantas preguntas del auditorio, formuladas por la periodista Clara Mariño. Allí le volvieron a preguntar por Macri y su relación con el Presidente.

"Quien preside un partido no puede estar de acuerdo en todo", dijo sobre Macri, aunque destacó que en esa lucha "por el mismo electorado" con Pro, "el electorado futuro, que son los jóvenes, nos está acompañando". Un rato después, y con tono conciliador, afirmó que "la alianza (LLA-Pro) no está en peligro, más allá de algunas diferencias".

Hacia el final, Francos dejó otras definiciones. En relación con el futuro de la Corte Suprema, afirmó: "Mi opinión personal es que la Corte debería ser ampliada"; que se avanza junto a la CGT en "cambios en el sistema laboral", y que dos de los objetivos principales de los próximos meses son "salir al mundo a conseguir inversiones" y "avanzar en reformas electorales", como la aprobación de la boleta única de papel, hoy en el Senado. En ese último punto, también se quejó del actual sistema de partidos, "porque hoy son 770". "Hemos creado una cantidad de pymes impresionante", destacó.

Ante consultas de la prensa, Francos evitó definirse sobre la denuncia de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. "Que lo defina la Justicia", destacó. También evitó ponerle una fecha a un eventual encuentro entre Milei y el presidente chino, Xi Jinping, antes de regresar a Balcarce 50. Lo esperaba el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. •

POLÍTICA | 17 LA NACION | JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024



Dirigentes de Unión por la Patria, al frente de una columna en la concentración al santuario

RICARDO PRISTUPLUK

# El kirchnerismo y la CGT aprovecharon San Cayetano para enfrentar al Gobierno

MARCHA. Junto con Daer, Moyano y ministros de Kicillof, la UTEP de Grabois lanzó fuertes acusaciones contra la administración de Milei

Javier Fuego Simondet LA NACION

Con fuertes mensajes de rechazo hacia la gestión del presidente Javier Milei, los distintos sectores en los que se agrupa la oposición más dura se concentraron ayer en la Plaza de Mayo por la festividad de San Cayetano, para reclamar pany trabajo y dejar planteado un mensaje desafiante para el jefe del Estado, al que prometieron enfrentar porque, según se indicó en el acto, promueve "el exterminio social".

"Este gobierno está empujando al exterminio social al pueblo argentino", se quejó Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), una de las agrupaciones que impulsaron la movilización, al cerrar el acto.

Las calles cercanas a la Plaza de Mayo comenzaron desde el mediodía a poblarse de militantes que confluyeron frente al escenario, dispuesto a la altura de la Pirámide de Mayo, de espaldas a la Casa Rosada. La concurrencia pobló la mitad de la plaza y las calles más cercanas. Las zonas parquizadas del paseo público, recién regadas, se convirtieron rápidamente en barriales difíciles de transitar.

Gramajo-nuevo jefe de la UTEP, que reemplazó a Esteban "Gringo" Castroen ese lugar-aseguró que "se acercan a la olla popular cientos de miles de trabajadores, producto del ajuste de Milei", y pidió a los presentes "sostener la unidad para recuperar el gobierno con centro en el pueblo humildey trabajador". Subrayó, además: "Estamos en manos de un gobierno que miente. Lo hemos demostrado con nuestras compañeras cocineras [de los comedores comunitarios], cuando al menos cinco funcionarios de primer nivel tuvieron que salir a dar explicaciones de por qué tenían mercadería encanutada en los galpones".

"Diputados y diputadas votaron una ley infame [por la Ley Bases], senadores y senadoras son cómplices de este proyecto de destrucción de la Patria, y los gobernadores se venden por treinta monedas", acusó el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, uno de los oradores. Minutos antes, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, había reclamadoque "Mileiy [la ministra de Capital Humano, Sandra] Pettovello entreguen la comida".

También fueron desafiantes los mensajes de los sindicalistas estatales Hugo "Cachorro" Godoy y Daniel Catalano. "El gobierno del déspota de Milei ha multiplicado la pobreza. Veinticinco millones de argentinos vivimos debajo de la línea de la pobreza y 8,5 millones tienen hambre. Basta, Milei, la legitimidad de origen la tiraste a la basura. Querés convertirte en un déspota, no lo vamos a permitir", cuestionó Godoy, líder de una vertiente de la CTA.

Catalano, secretario general de ATE Capital, afirmó: "Con unidad, vamos a liberar a los dos presos políticos [por Daniela Calarco y Roberto de la Cruz, detenidos desde el 28 de junio, cuando protestaban contra la Ley Bases} y un marco para que la compañera Milagro Sala recupere la libertad".

Entre los dirigentes que se mostraron en el escenario, estuvieron los secretarios generales de la CGT Héctor Daery Pablo Moyano, acompañados por otros sindicalistas como Rodolfo Daer, Omar Plaini, Roberto Baradel o Sonia Alesso, entre otros; también hubo presencia de funcionarios bonaerenses como Andrés Larroque, Carlos Bianco, Walter Correa, Daniel Menéndez y Gildo Onorato, aunque el gobernador Axel Kicillof no participó porque tenía actividades en Lezama y Villa Gesell.

El Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de PieyLibres del Sur se ubicaron cerca del escenario, armado con dos acoplados de camión. En la plaza no estuvo La Cámpora, que acompañó el inicio de la marcha, en el barrio porteño de Liniers.

En declaraciones a la prensa, Pablo Moyano atacó al Gobierno, pero no adelantó si la CGT prevé un paro. "Rechazamos la convocatoria del Gobierno para la semana que viene, es todo verso. No me voy a prestar a una foto con estos delincuentes, como [el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico] Sturzenegger y [el ministro de Economía, Luis] Caputo, que fueron funcionarios de la Alianza, destrozaron el país y son responsables de 40 muertos que hubo en Plaza de Mayo", resaltó.

Sobre la avenida Belgrano, se estacionaron varios micros, algunos de larga distancia. Frente al Cabildo, estaban las banderas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que convocó a sus funcionarios a marchar junto a los intendentes peronistas, pero muy pocos jefes comunales se hicieron presentes. Se vio a Mario Secco (Ensenada) y Lucas Ghi (Morón), entre otros. Más adelante, se sumó Fabián Cagliardi (Berisso).

Sobre Hipólito Yrigoyen, se destacaba una gran bandera de La Matanza, aunque su intendente, Fernando Espinoza, no estuvo. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, pasó por el punto de confluencia, pero prefirió seguir adelante por Yrigoyen y participar de la marcha sin entremezclarse en la columna gubernamental.

Detrás del escenario, se instaló una feria de productores de la UTEP. La izquierda llevó su propia columna, con dirigentes como Eduardo Belliboni (Polo Obrero) a la cabeza.

# Empresarios cristianos: "El despido no debe ser la primera solución"

La asociación que los nuclea aprovechó la conmemoración para expresar su preocupación

En oportunidad de la movilización a la iglesia de San Cayetano, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) hizo mención a la situación económica y a la situación de personas con su empleo en peligro.

"Los empresarios cristianos queremos recordar que, en períodos de dificultades económicas, no debe ser el despido la primera solución a encarar", sostuvieron en su misiva.

Los números muestran que, por ejemplo, en la construcción se perdieron 100.000 puestos de trabajo, tal como informa la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), aunque ayer las nuevas cifras revelaron una reactivación (ver página 18).

Al mismo tiempo, el último relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA) indica que el 24,3% de las empresas relevadas respondieron que redujeron personal.

Pero no todo es despidos. La crisis también congeló las contrataciones de nuevos empleados.

De hecho, el informe oficial titulado Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) reveló que la entrada de trabajadores a empresas privadas prácticamente quedó estancada, ya que, según muestran los números de mayo de este año (último dato disponible), tocó el nivel del mismo mes de 2002.

En este contexto, los empresarios cristianos nucleados en AC-DE sostuvieron: "La decisión de invertir y crear puestos de trabajo es parte ineludible de nuestro servicio al bien común".

En consecuencia, y con el objetivo de aumentar el número de empleados, puntualizaron que se necesitan "políticas públicas que favorezcan el desarrollo de la actividad económica privada".

normalización macroeconómica del país encara una etapa en la que varios sectores de la economía se



Silvia Bulla PRESIDENTA DE ACDE

En el último encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Silvia Bulla, la titular de la entidad, expresó: "Nos duele una realidad en la que la mayoría son pobres y la mayor parte de los pobres son niños, sin acceso a la salud o a la educación"

preguntan cuándo llegará la recuperación.

Eso es muestra de un comportamiento dispar o un repunte heterogéneo, ya que las cifras oficiales difundidas por el Indec muestran que en abril la actividad económica no registró ninguna caída y en mayo volvió a tener números positivos: 1,3%.

De hecho, las ventas minoristas, tal como reflejó el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), comenzaron a exponer datos de repunte, aunque todavía no dan cuenta de una recuperación.

La otra cara de la moneda la padece el sector metalúrgico. La Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) enumeró distintos rubros del sector, todos con números rojos. De esta manera, analizó que la actividad atraviesa una "caída sistémica".

Pese a eso, el sector privado expresa expectativas de recupe-En ese sentido, el período de ración hacia fin de año. Y desde ACDE mencionaron que la desocupación no ayuda a la reactivación, sino todo lo contrario. •

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de **José Luis Brea** www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

| Minorista | \$977,43  | ▲ (ANT: \$977,15) |
|-----------|-----------|-------------------|
| CCL       | \$1327,03 | ▼(ANT: \$1340,93) |
| Mayorista | \$936,50  | ▲ (ANT: \$936,00) |

Paralelo \$1385,00 ▲ (ANT: \$1375,00)

Turista \$1528,80 ▲ (ANT: \$1527,20)

Euro \$1064,88 ▲ (ANT: \$1023,31)

Real \$178,40 ▲(ANT: \$165,81)

Reservas 27.299 ▼ (ANT: 27.311)

en millones de US\$

# Construcción: señales de recuperación en uno de los motores de la economía

REPUNTE. La venta de materiales básicos para la actividad creció en julio por cuarto mes consecutivo; son claves el crédito en general y la baja en dólares del costo para construir

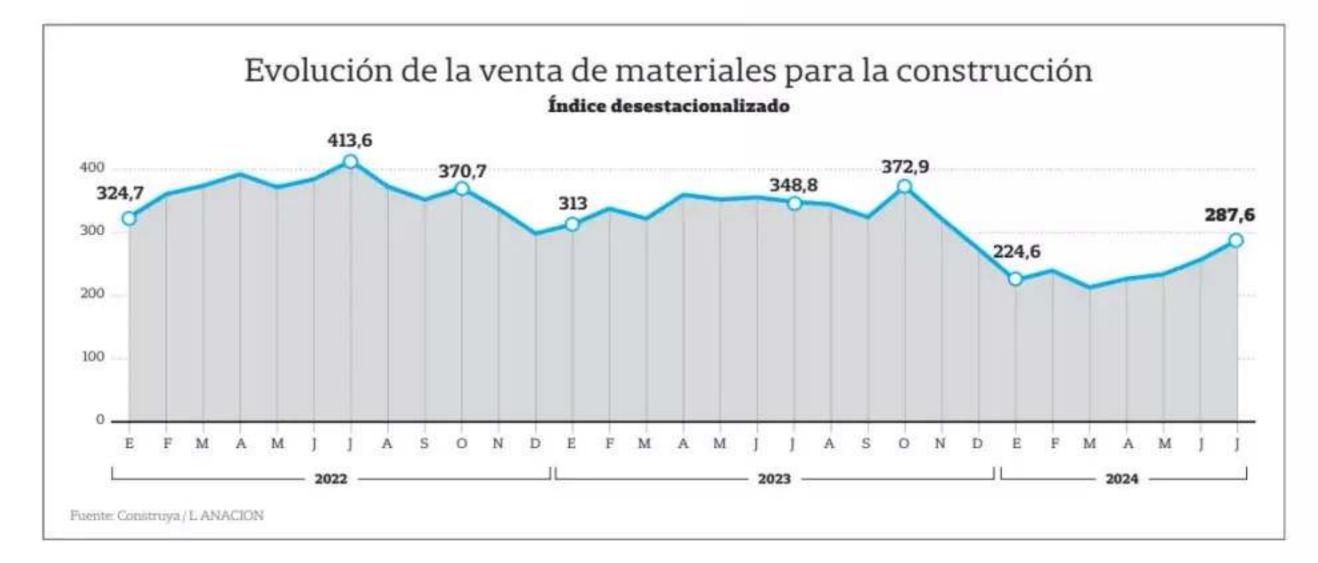

#### Viene de tapa

Había tenido una variación mensual favorable de 9,7% en junio; de 9,5% en mayo, y de 5,8% en abril, luego de cinco meses seguidos de caídas importantes. En sintonía, los despachos de cemento crecieron 11% en el séptimo mes del año.

"En julio –y por cuarto mes consecutivo– desde el Grupo Construya acompañamos la recuperación gradual de la demanda con mayores niveles de despachos para obras nuevas y refacciones. Creemos que la gradual estabilización macro, así como la reaparición del crédito para el sector privado, incluido el hipotecario, están comenzando a impactar positivamente en la dinámica del sector", explicaron desde Construya

Los materiales incluidos en el índice Construya son ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.

En tanto, el economista Fernando Marull, socio en la consultora
FMyA, remarcó que es un dato a
tener en cuenta el del despacho
de cemento, que, como se precisó,
registró en el séptimo mes del año
un crecimiento desestacionalizado
de 11%. A la hora de analizar las razones que explican ese repunte, el
economista señaló: "Hay un poco
de todo en este momento. Influyen
la brecha entre el dólar blue y el oficial, el crédito y, también, la baja de
los precios en dólares".

Pedro Brandi, presidente de Grupo Construya, precisó que la mejora en el nivel de actividad fue

general entre los fabricantes de materiales, sin que uno se destacara más que otro. A su entender, con el cambio de gobierno, el negocio de la venta de insumos para la construcción volvió a la normalidad. "Ahora hay factores que están relacionados con la conveniencia o no de construir, pero ya no con la especulación que se produjo antes de las elecciones del año pasado, cuando, para deshacerse de los pesos, muchos se stockearon con materiales de construcción", dijo el directivo.

#### Recomposición de stock

Según Brandi, lo que sucede ahora es que, después de seis meses de caída de actividad y una baja de compras por parte de los comercializadores -desde octubre de 2023 hasta abril de este año-, hay recomposición de stock. "Otra parte de esta recuperación se produce por las mejores condiciones en el sector agropecuario, que tracciona mucho la economía en la región central del país. Además, se empieza a mover el crédito, no solo el hipotecario sino el general, lo que impulsa proyectos y los pone en marcha".

En este contexto, aparecen otros dos datos que evidencian que la actividad se empieza a mover. Por un lado, el empleo formal en el sector dejó de caer, y por otro, la demanda de hormigón elaborado, que es el que se usa en obras que se están iniciando, tuvo un importante crecimiento.

Está claro, de todos modos, que la base de comparación quedó muy baja, por eso también era esperable que en algún momento hubiera un rebote. De hecho, en la medición interanual, el índice Construya exhibe en julio una caída de 16,50%

respecto de igual mes del año pasado.

José Rozados, director de la consultora especializada Reporte Inmobiliario, comentó que era lógico que se produjera un repunte debido a que la caída había sido muy profunda desde el último trimestre del año pasado, y en el primero de este año aún más. "Esto se da, más que nada, por una menor volatilidad del tipo de cambio y una fuerte desaceleración en el aumento de precios de los insumos", opinó.

Más allá de estas cifras, que parecen marcar un quiebre en la actividad de la construcción –hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicará el índice sectorial correspondiente a junio, ya que viene con un mes de retraso–, los especialistas observan que puede ser una tendencia que se mantenga e incluso mejore. "Va a seguir el rebote", proyectó Marull.

Por su parte, Rozados cree que no solo se sostendrá este repunte, sino que, "en la medida en que cobre velocidad el otorgamiento de créditos hipotecarios, tanto a individuos como a desarrolladores, la actividad tenderá a aumentar". Además, el especialista agregó: "A esas variables se les sumarán obras privadas que serán producto de las inversiones que se generen por el RIGI [Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones]".

El economista Federico González Rouco, de la consultora Empiria, dijo que "las claves para esta recuperación del sector son la mayor estabilidad económica (menor inflación), la mejora en los salarios, la perspectiva de créditos a futuro y, sobre todo, la baja del costo de construcción en dólares producto de la devaluación del dólar MEP y el contado con liquidación". Además, González Rouco subrayó la influencia que tuvieron muchas señales para la construcción que dio el Gobierno, como el impulso a los créditos para construir, las mejoras regulatorias y el blanqueo que permite entrar en obras no terminadas.

Por el momento, si bien los analistas consultados coinciden en que se trata de una recuperación que continuará en los próximos meses, el mercado sigue funcionando mediante obras pequeñas y medianas, algo de remodelación y refacción, porque, según explican, hay muy poca obra pública y escasos proyectos grandes.

#### Cifras para destacar

En la red social X, algunos economistas pusieron de relieve los signos que indican que el sector comenzó a despertar de su letargo. Uno de ellos fue Amilcar Collante, economista del Centro de Estudios Económicos del Sur, que escribió: "La construcción rebotó. Variación mensual: ISAC (May/24): +6,2%; Construya (Jul/24): +12,1%; Despacho de Cemento (jun/24):+25,9%".

Otro de los economistas que hicieron hincapié de este repunte de la actividad en la red X fue Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group. "El Índice Construya marca su cuarto mes consecutivo de mejora, con un aumento del 12,1% MoM en julio. Desde mínimos de marzo de 24 sube 35,1%", destacó.

No hay que olvidar que la construcción siempre demora más que otras actividades en iniciar su recuperación, porque sus proyectos tienen no menos de seis meses de maduración para arrancar. Los números sectoriales de julio indican que algo de eso comenzó a ocurrir.

#### Las industrias pesquera y minera dieron datos positivos en junio

La pesca creció en el mes 21,6%, mientras que la minería aumentó 0,3%

La pesca y la minería, dos sectores que se destacan por su alto potencial de crecimiento en el país, dieron buenas noticias en junio, que apuntalan la idea de cierta recuperación de la actividad en general. Según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Producción Industrial Pesquero (IPIP) aumentó en junio 21,6%, respecto de mayo, mientras que el Índice de Producción Industrial Minero (IPIM) subió 0,3% en igual período.

Asimismo, el IPIP registró en junio un incremento de 35,5% respecto de igual mes de 2023. Además, el índice de la serie tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,9% respecto del mes anterior.

Al poner la lupa por tipo de especies, se observa que "Peces" registró una suba de 49,2% respecto de igual mes del año anterior; "Crustáceos" mostró un incremento de 56,4%, y "Moluscos" tuvo una caída de 64,2%.

Detodos modos, según advirtió el Indec, el IPI pesquero de pesca marítima presenta un patrón estacional cambiante y mucha irregularidad. "Además, para una interpretación integral de los resultados y un mejor diagnóstico del corto plazo, es conveniente analizar la evolución de la tendencia-ciclo en conjunto con la serie desestacionalizada", indicó.

En lo que respecta al IPIM, en tanto, el organismo estadístico oficial informó que en el sexto mes del año mostró un alza de 3,3%, respecto de igual mes de 2023. Además, el acumulado enero-junio de 2024 presentó un aumento de 8,2% respecto de igual acumulado del año anterior, mientras que el índice serie tendencia-ciclo registra una disminución de 0,1%, contra el mes anterior.

En cuanto al índice de "Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural", subió 4,7%, respecto de igual mes de 2023. El acumulado enero-junio de 2024 presenta un aumento de 9,4% respecto de igual acumulado del año anterior.

Por su parte, el índice de "Extracción de minerales metalíferos" creció 4,7%, respecto de igual mes de 2023. "El acumulado enero-junio de 2024 presenta una disminución de 1,6% respecto a igual acumulado del año anterior", se añadió en el informe del Indec. En tanto, el índice de "Extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación" registró una baja de 11,5% respecto a igual mes de 2023, "El acumulado enero-junio de 2024 presenta un aumento de 3,0% respecto a igual acumulado del año anterior", se especificó. •

LA NACION | JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024

# Riesgo país debajo de 1600 puntos y dólares financieros en caída, en otro día volátil

FINANZAS. Fue una rueda de intensidad en los mercados globales, que terminó por afectar a la Bolsa porteña, cuyo índice bajó 0,4%

#### Melisa Reinhold

LA NACION

El mercado financiero argentino no quedó ajeno a la volatilidad que se registró en esta rueda a nivel global. Si bien los bonos soberanos presentaron alzas del 3% y el riesgo país logró perforar la barrera de los 1600 puntos básicos, la Bolsa porteña revirtió la suba que registró en las primeras horas del día y cerró el día en terreno negativo.

Los bonos soberanos de deuda operaron ayer en terreno positivo. Entre los Bonares se destacó el título con vencimiento en 2029 (AL29D), con un avance del 1,47%; mientras que en los Globales la mayor suba fue para el bono con vencimiento a 2046 (GD46D), con un 3,15%.

Esto permitió que el riesgo país retrocediera 51 unidades y cerrara el día en los 1574 puntos básicos (-3,14%), luego de que el lunes tocara valores por encima de los 1700 puntos, el nivel más alto desde mediados de marzo. Este indicador, que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos frente al resto de los países, es clave para que la Argentina vuelva a los mercados internacionales de crédito de cara al año entrante.

"A pesar del 'flight to quality' [salto a la calidad hacia activos más seguros] que golpea a los activos emergentes, el sentimiento del mercado fue relativamente favorable para los soberanos argentinos. El desempeño refuerza la idea de que una porción del mercado puede estar viendo una oportunidad de entrada en los activos argentinos, ante una caída guiada por factores externos", consideraron desde Portflio Personal de Inversiones (PPI).

A pesar de haber iniciado el día al alza, la Bolsa porteña terminó por retroceder un 0,4%, en línea con la tendencia global. En el panel principal del S&P Merval, las mayores caídas se observaron entre las ac-



(-3,14%), luego de que el lunes to- Resultados mixtos para las acciones argentinas en Nueva York ARCHIVO

ciones de Banco Macro (-4,3%), Cablevisión Holding (-3,3%) y Transportadora de Gas del Sur (-3%).

En cambio, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) presentaron variaciones mixtas. Por un lado, subieron los papeles de Telecom Argentina (+3,6%), YPF (+3,2%) y Mercado Libre (+2,7%). Por el otro, operaron a la baja Transportadora de Gas del Sur (-2,6%), Despegar (-2,3%) e IR-SA (-1,7%).

#### Dólar

En la tercera rueda de la semana, el dólar blue se vendió a \$1385, una suba de \$10 frente al cierre anterior (+0,7%).

Sin embargo, desde mediados de julio empezó a asentarse una calma cambiaria, luego de que el Gobierno anunciara que el Banco Central (BCRA) intervendría en el mercado financiero. Al momento se habrían destinado unos US\$250 millones a esta maniobra, según estimaciones privadas, aunque en las

últimas ruedas se registró casi nula presencia oficial.

En ese contexto, el dólar MEP terminó el día a \$1331,95, unos \$4,5 menos que el martes (-0,3%). El contado con liquidación cerró a \$1327,42, una baja diaria de \$13,5 (-1%).

"La intervención en el mercado (menor a la esperada), además de que se han implementado incentivos para que los importadores vuelvan al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) mediante la flexibilización de pagos de importaciones, y una mejora en los flujos, esto los desplaza del CCL alivianando la presión compradora".

Además, el objetivo de emisión cero, en el mediano plazo, podría llevar a una mayor demanda de pesos, junto al aumento de stocks de dólares a través del blanqueo, lo cual mejoraría la oferta de divisas. Todos estos factores están contribuyendo, en mayor o menor medida, a una reducción en la brecha cambiaria", dijo Piedad Ortiz, chief economist de Wise Capital.

# Dicen que el peso está sobrevaluado

Según el índice Big Mac, su valor es alto teniendo en cuenta que el país no es rico

LONDRES (The Economist).-McDonald's le debe el éxito de sus inicios a su estricta puntillosidady uniformidad: el Big Maces más o menos igual en todas partes. Sin embargo, y ahí está lo interesante del asunto, su precio no. En Estados Unidos, el Big Mac cuesta 5,69 dólares. En la eurozona, el costo es equivalente a 6,09 dólares. Y en Taiwán, cuesta apenas 2,28 dólares, menos de la mitad. Esta publicación viene comparando el precio del Big Mac desde 1986. El objetivo es poner a prueba un importante principio económico, conocido como "paridad de poder adquisitivo".

Según este principio, el valor de una moneda debería reflejar su poder adquisitivo: su capacidad de compra de bienes y servicios, incluidas las hamburguesas. Si algo cuesta 50 coronas suecas en Suecia y eso mismo cuesta 5 dólares en Estados Unidos, entonces 10 coronas suecas deberían valer I dólar. Si valen menos, según nuestro paráme-

tro de referencia, la corona está "subvaluada" frente al dólar. Uno de los problemas que se presentan cuando uno quiere poner a prueba ese principio es la dificultad de encontrar exactamente el mismo producto en países distintos. Pero en el caso del Big Mac, ese problema en particular queda resuelto gracias a los degustadores y controles de calidad de la cadena de suministro de McDonald's.

¿Y qué nos muestra la última comparación de precios de las hamburguesas? Que en el mercado de divisas, algunas monedas, incluidas la libra esterlina, la corona sueca y el dólar canadiense, se negocian por aproximadamente lo que puede esperarse dado su poder adquisitivo. Sin embargo, hay otras monedas que desafían ese básico principio económico. Una minoría de esas monedas está "sobrevaluada": valen más de lo que justifica su capacidad de compra de una ham-

burguesa. Los países ricos suelen ser caros, porque una pocas industrias altamente productivas y rentables hacen subir los salarios de todo el mercado laboral. Eso eleva los costos y los precios de sectores menos productivos protegidos de la competencia extranjera. Por eso nuestro índice Big Mac también tiene una versión "ajustada", que muestra si una moneda está más desequilibrada de lo que cabría esperar en función del PBI per cápita de ese país. Incluso con esa medición "ajustada", hay una anomalía: la Argentina. El peso argentino está sobrevaluado a pesar de que el país no es rico. Al tipo de cambio oficial, por 5,69 dólares se pueden comprar más de 5300 pesos. Parece mucho, hasta que uno advierte que un Big Mac cuesta 6100 pesos, frente a los \$3150 de hace apenas siete meses. •

Traducción de Jaime Arrambide

#### Economía negociaría un repo a través del Santander

Así lo dijo Bloomberg; en Economía y en el banco no lo descartaron

La agencia Bloomberg informó ayer que el Ministerio de Economía estaría negociando un préstamo de US\$1000 millones a través del Banco Santander.

Tanto en la cartera que conduce Luis Caputo como en la entidad financiera de capitales españoles dieron la misma respuesta ante la consulta de LA NACION. "Sin comentarios". Esto es que no confirmaron ni negaron la información publicada por Bloomberg.

El propio presidente Javier Milei había afirmado semanas atrás que su equipo económico está negociando un repo (repurchase agreement) para sumar dólares a sus alicaídas reservas internacionales. Esto se haría con el objetivo primordial de hacer frente a los fuertes vencimientos de deuda en dólares que tendrá el país en enero próximo. Para ellos, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, ya había anticipado al mercado que había girado los dólares para hacer frente a los intereses de Globales y Bonares en enero de 2025. "Los US\$1528 millones correspondientes serán depositados en el fiduciario Bank of New York, quedando disponibles únicamente para ser utilizados con el fin mencionado". indicó el funcionario el mismo fin de semana en que el Gobierno anunció su plan de "emisión cero" con la contraparte de que intervendría en el contado con liquidación para achicar la brecha cambiaria. Esto le restaba poder de fuego en la acumulación de reservas e incrementaba las dudas sobre el pago de la deuda en esa moneda.

Según Bloomberg, Santander sería el administrador de un vehículo especial de compra en la operación, que adoptaría la forma de un acuerdo de recompra, o repo, indicaron sus fuentes. Indicaron además que se ofrecerían bonos del Estado o del Banco Central (BCRA) como garantía. El banco español estaría presentando la operación a gestores de fondos internacionales y locales para tantear su interés en participar como una forma de compartir el riesgo. Esto se da en momentos en que Caputo admitió que el BCRA había llevado su oro al exterior con la intención de usarlo como garantía para sumar fondos frescos.

La estructura que se estaría discutiendo en esta operación incluye una tasa de interés variable de 550 puntos básicos sobre la tasa SOFR de la Reserva Federal sobre un préstamo con vencimiento en 2027, según un documento al que tuvo acceso Bloomberg. Incluye, por otra parte, una comisión de compromiso del 2% y un plazo de seis meses durante el cual el gobierno podría disponer de la línea, según los términos.

"Creo que van a poner una parte del oro en garantía. Hay que ver si después también algunos bonos. Creo que el objetivo de corto plazo es conseguir los dólares para pago de capital de enero de 2025", afirmó un consultor el mismo día que el Presidente confirmó vía X que estaba negociando un repo. Entonces, no dio más precisiones. •

#### EN PRIMERA PERSONA

Mercados financieros: decisiones y racionalización

Juan Carlos de Pablo

-PARA LA NACION-

pasado los Reyes Magos y, en el presente, cada 365 días, el Año Nuevo y, cada tanto, un colapso bursátil. Dejemos el primer caso para los historiadores y concentrémonos en la actualidad.

Quienes vivimos en el continente americano, desde la tardecita de cada 31 de diciembre observamos la "llegada" del Año Nuevo a Pekín, Nueva Dehli y París, antes de su arribo a nuestras costas. Algo parecido ocurre cuando algún evento impacta negativamente sobre el Nikkei, el más conocido índice bursátil de Japón; los analistas y los periodistas recorren de este a oeste diferentes bolsas, para registrar el probable efecto contagio.

Esto fue lo que ocurrió el lunes pasado, cuando –en números redondos– el Nikkei bajó 10%, fenómeno que, aunque con intensidad variable, se replicó en las bolsas de todo el mundo.

#### No es fácil pronosticar una recesión, por más alarmas que se enciendan

El evento fue aprovechado para preguntar "¿cómo es posible que los analistas no lo hayan previsto", aventurar que se estaba delante de "un día histórico" y señalar que en la Argentina el impacto fue menor porque la economía está aislada de los mercados financieros internacionales. Faltó decir "¡Viva la autarquía, c-r-jo!".

El martes, el Nikkei subió 10%, descolocando a los sabiondos que, teorizando a partir de una sola observación, se dejaron llevar por el entusiasmo.

No soy experto financiero, pero algo sé de macroeconomía y, sobre todo, aprendí a distinguir entre explicaciones causales y racionalizaciones, esto es, explicaciones congruentes con los hechos, que pueden ser ciertas o no. Lo que ocurrió el lunes pasado por más de uno fue explicado por los "indicadores de recesión" en Estados Unidos, más la terquedad del presidente de la Fed para reducir la tasa de interés que maneja, en 0,25 de punto porcentual, a nivel anual.

La historia aporta. Desde 1982, cuando se produjo el frenazo monetarista de Paul Volcker, el PBI real de Estados Unidos solo se contrajo en dos años: 2009 (crisis subprime) y 2020 (Covid). No es fácil pronosticar una recesión, por más alarmas que encienda el aumento de la tasa de desocupación, que de algo menos de 4% subió a 4,3%, y encima con aumento de la oferta laboral, como proporción de la población económicamente activa.

La Fed había pasado para septiembre de 2024 la homeopática reducción de la tasa de interés que maneja. ¿Adelantará la decisión para neutralizar la presión que está recibiendo? Es decir, ¿se "argentinizará"?•



El ingreso a una de las plantas, en el Gran Rosario, permanecía bloqueado ayer

#### REUTERS

# Se agudizó el conflicto que tiene paralizados los puertos cerealeros

RECLAMO. La actividad está parada desde hace tres días por un pedido de aumento salarial que compense el impacto que los salarios sufrirán al volver a quedar alcanzados por el impuesto a las ganancias

#### Germán de los Santos

ROSARIO.- El conflicto sindical

en el sector agroexportador se agudizó en las últimas horas luego de que los gremios aceiteros decidieran continuar con la huelga que paraliza desde anteayer los puertos y plantas de todo el país en un momento clave tras la cosecha de soja y maíz.

El escenario es incierto, ya que las empresas señalaron a través de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) que "hay ausencia de diálogo" con los gremios, nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara).

A las exportadoras el paro les significa demorar la carga de barcos. Y tener un buque parado representa un costo diario de US\$50.000.

El reclamo de los gremios se centra en que el salario de los trabajadores va a sufrir un impacto

por el impuesto a las ganancias, por lo que piden un alza salarial del 25%.

Las compañías del sector ofrecieron una suba del 12% ahora y luego 5% en septiembre, una oferta inferior al pedido de los gremios, que a partir del martes iniciaron una medida de fuerza, que ayer decidieron continuar por otras 24 horas.

Fuentes de las empresas del sector señalaron a LA NACION que, por ahora, no van a pedir la conciliación obligatoria, porque creen que "no hay un conflicto salarial real".

El paro provocó una merma importante en el ingreso de camiones a las terminales portuarias.

"Ante la ausencia de diálogo de parte de los sindicatos, la industria aceitera vuelve a insistir en la necesidad de que levanten la medida y se sienten rápidamente a la mesa de negociación", señaló este miércoles un comunicado de Ciara.

En ese documento explicaron que "la industria ya hizo un gran esfuerzo para pagar un 77% de aumento-mientras que la inflación llegó al 79%-, y que con lo ya ofrecido (12% ahora + 5% en septiembre) el aumento de salarios llegaría

entonces al 94% "ganándole claramente a la inflación".

Es de acuerdo con ese planteo que las empresas no ven "razones para que no se acepte la propuesta y que podamos seguir trabajando para no seguir dañando a la industria". Además, aclararon que, como ocurrió en otros conflictos, van a descontar los días no trabajados en las plantas del Gran Rosario, de donde se exporta el 80% de la producción agrícola.

#### La posición de los sindicatos

Desde la otra vereda, la Federación de Aceiteros dice que las empresas "tomaron la decisión de hacer pagar a los trabajadores aceiteros por la devaluación que le vienen pidiendo al gobierno nacional".

"Las patronales sostienen que nuestro salario es elevado porque -en el fondo-quieren que el mismo se siga destruyendo", aseguran.

Aclararon que esta huelga empezó tras tres semanas de reuniones en las que solo dilataron el diálogo "porque ellos tienen tiempo y nosotros no, dado que como el resto de los trabajadores vemos cómo el salario cada vez alcanza para menos". •

# El secretario de Agricultura le pidió al campo "paciencia y templanza"

En el congreso de Aapresid, que comenzó ayer, Sergio Iraeta llamó al sector a realizar un trabajo conjunto; Jorge Macri reclamó por el puerto

#### Mariana Reinke

LA NACION

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, pidió "paciencia y templanza" al sector agropecuario y lo invitó a trabajar en conjunto para buscar los consensos necesarios dentro de las diferentes cadenas productivas. La mención del funcionario se produjo en un contexto donde el Gobierno viene de poner en marcha medidas de alivio en las retenciones, como en las cadenas bovina. porcina, aviar y láctea, mientras el agro aguarda una eliminación total en algún momento, incluyendo a los granos.

Así se refirió en el acto inaugural del XXXII Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), que se realiza en el predio de la Rural, en la ciudad de Buenos Aires, con el apoyo de Expoagro. Destacó su convicción para trabajar en potenciar el campo y crear las condicionesque contribuyan a convertir a la Argentina nuevamente en un líder mundial en la provisión confiable de alimentos, energías y productos agroindustriales con alto agregado de valor. En el acto inaugural también estuvieron Marcelo Torres, presidente de Aapresid, y Jorge Macri, jefe de gobierno porteño.

"El Gobierno, con mucho coraje, está avanzando en una hoja de ruta concreta", dijo frente a productores y empresarios del sector. El primer día de Aapresid tuvo 7500 asistentes, según los organizadores.

"Les propongo una Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de puertas abiertas, no solo para escucharlos, sino fundamentalmente, para recibir sus propuestas sobre cómo desburocratizar, abrir mercados y mejorar la gestión productiva de nuestro querido país. A que busquemos los consensos necesarios dentro de las diferentes cadenas productivas para que la tan nombrada interacción públicoprivada sea realmente eficiente". añadió.

En este sentido, dijo que el equipo económico liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene cinco ejes estratégicos: "Abrir mercados, incrementando las exportaciones de las cadenas agroindustriales, diversificando productos y

destinos; simplificar y desburocratizar, ayudando a eliminar resoluciones que traban la gestión del productor y que le complejizan la vida; contribuir al buen funcionamiento de los mercados internos y de exportación, con un sistema de fiscalización ágil e inteligente; desarrollar e innovar, colocando a los avances biotecnológicos como base para la mejora de nuestra productividad".

El evento, que este año tiene el lema "Todo está conectado", buscará mostrar la conexión en todas sus formas, no solo del campo con la ciudad, sino también la producción con la conservación, el presente con el futuro y el suelo con los ali-

A su vez, Torres destacó que "hay esperanza en el rumbo tomado [por el Gobierno] y una necesidad de seguir dando señales concretas que liberen todo el potencial del agro argentino". Según el directivo, el sector debe capturar esa oportunidad del largo plazo en un mundo que necesita un 40% más de alimentos.

"Es un gigantesco desafío que tenemos. La Argentina tiene muchas oportunidades en la escena global y solo necesita terminar de una vez por todas con muchas falsas dicotomías. La falsa dicotomía entre productividad y regeneración, entre lo tecnológico y lo natural, como si no pudiéramos maximizar la productividad de granos, leche, carne ybiomasay, al mismo tiempo, regenerar recursos y brindar servicios al ecosistema", expresó.

Luego fue el turno de Macri, quien reiteró que esa "grieta ridícula que se intentó construir entre campo y ciudad es tan falsa y que solo fue parte de un relato que algunos abrazaron para enarbolar banderas en contra del sector".

El jefe de gobierno de la ciudad reclamó la administración del puerto. Buenos Aires es la única ciudad portuaria donde el gobierno local no maneja su puerto. Por el puerto de Buenos Aires pasa el 42% de la carga exportada del sector agroindustrial. Sin embargo, como saben, la ciudad no administra ni tiene injerencia sobre su puerto. Algo inédito: somos la única ciudad del país que nada puede decidir respecto de su puerto", advirtió. •

# El consultor Daniel Marx se sumará al directorio de Edenor

MODIFICACIÓN. La compañía informó ayer a la CNV que a partir del 31 de agosto se materializarán cambios entre sus autoridades

Edenor comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un cambio de autoridades dentro de su directorio. En tres semanas, el exsecreta- Bleasdale", comienza la misiva que rio de Finanzas durante la gestión de Fernando de la Rúa Daniel Marx asumirá, según se informó, como nuevo director general de la compañía liderada por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti.

"Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en nombre y representación de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA (Edenor SA o la "Sociedad") a efectos de

informar al público inversor que el directorio en su reunión del día de hoy aceptó la renuncia del Sr. Neil Edenor envió a la CNV.

En esa carta, la responsable de las relaciones con el mercado de Edenor, Solange Barthe Dennin, explicó que la salida de Bleasdale se da por motivos de indole personal. A su vez, aclara que si bien dejará los cargos de presidente y director general de la empresa, conservará su silla como miembro del directorio.

Pese a eso, habrá un nuevo "hom- Daniel Marx

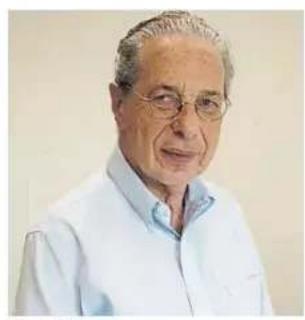

bre poderoso" en Edenor. "En tal sentido, se aprobó la reorganización del órganoy la designación como presidente, miembro del comité ejecutivo y director general en su reemplazo al Sr. Daniel Marx", según informó la empresa a la CNV.

#### Currículum

En su trayectoria en la función pública incluye un pasado como funcionario de la presidencia de De la Rúa y un puesto de dirección en el Banco Central (BCRA). Por otra parte, fue además jefe negociador de la deuda entre 1988 y 1993.

En tanto, en su derrotero en el sector privado reúne experiencia como director gerente de Darby Overseas Investments, director ejecutivo de MBA Merchant Bankers Asociados y fundó Quantum Finanzas. Vinculado a esto, Marx es uno de los especialistas financieros más consultados por el mercado.

Su desembarco en Edenor no será inmediato. De hecho, habrá una transición en este mes, ya que Marx ocupará dichos cargos a partir del 31 de agosto.

# Eliminan la "cuota cero" de los viajes de egresados

TURISMO. Se trata de un cargo a los usuarios que iba a un fondo para cubrir cancelaciones; las agencias deberán tener un seguro

#### María Julieta Rumi

LA NACION

El Gobierno aprobó ayer un nuevo reglamento de turismo estudiantil a través de la resolución 1/2024, publicada en el Boletín Oficial, y derogó el anterior, que databa de 2014 y establecía el pago de una "cuota cero" a los turistas usuarios "para lograr una cobertura desde el comienzo de la vigencia de los contratos". La cuota cero equivalía al 6% del valor del contrato básico de los viajes de egresados y lo recaudado iba a financiar el fondo de turismo estudiantil. que ahora regirá hasta que se terminen los viajes que havan abonado la cuota.

"Vamos a ahorrar un 6% del costo del turismo estudiantil que iba a este fondo, que ni sabíamos de quién era ni dónde estaba", indicó anteayer el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en la apertura de la 168º Asamblea Ordinaria del Consejo Federal del Turismo.

"Si la empresa contrata un seguro, ante la imposibilidad de poder hacer el viaje, listo, ya es suficiente, porque la compañía de seguros les reintegrará las cuotas abonadas a las familias en ese momento", aclaró el ministro.

Consultado por LA NACION, el abogado especializado en turismo Santiago Aramburu dijo que la normativa tenía más de 10 años, con lo cual necesitaba ser actualizada, pero que habrá que ver cómo repercute la nueva garantía exigida en el monto final que deben pagar los usuarios.

"Habrá que ver cómo se instrumenta, ya que esta garantía debe cubrir la totalidad de las cuotas y no solo el contrato básico que incluía transporte, alojamiento, comidas y seguros. ¿Qué es más caro para el usuario? ¿Pagar una garantía que cubra la totalidad de las cuotas o pagar una garantía que era

el 6% del básico?", apuntó. Anoche, fuentes del ministerio aclararon que la

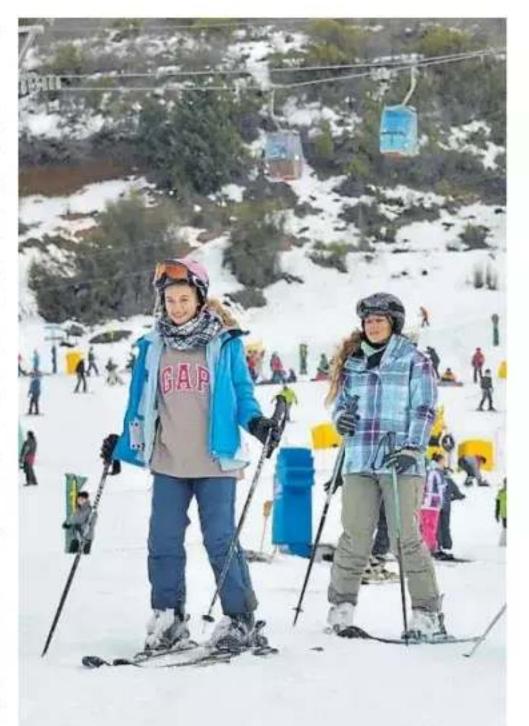

Cambios en los viajes de estudiantes

ARCHIVO

exigencia del seguro que deberán contratar las empresas solo abarca a las cuotas pagadas por las familias.

Hasta ayer, en el sector estudiantil, había dos contratos desde lo jurídico. El básico, que incluía alojamiento, transporte, traslados, comidas, seguros y excursiones diurnas, que no sean de aventura, y el complementario, que incluía, por ejemplo, los boliches. Eso daba el total de lo que terminaban pagando los padres, y el 6% del valor del contrato básico era la cuota cero, que no la recibía la agencia, sino que iba a un fondo fiduciario.

Ahora dejarán de existir el 6% y el fondo, pero el seguro que van a tener que contratar las empresas de turismo estudiantil va a tener que cubrir todos los servicios contratados y no solo los básicos.

#### Quiebras

Por otro lado, Aramburu dijo que el fondo de turismo estudiantil sí se utilizó en el pasado y funcionó, es decir, que se les devolvió el dinero a los usuarios o bien se les dio a otras agencias para que prestaran el servicio que otras manifestaron que no podían brindar.

El fondo duró 10 años, de 2007 a 2017, cuando las agencias de viajes, que eran las fiduciantes, retiraron un porcentaje de lo recaudado. En tanto, en 2017, se renovó por otros 10 años. En total se utilizóen tres oportunidades: en 2009, con la agencia Imaginar; en 2018, con Snow Travel, y en 2019, con Wayla Travel.

La actividad es regida por la ley 25.599, que surgió porque en 2001 la quiebra de Lapa Estudiantil y Río de la Plata Estudiantil dejó a cerca de 10.000 chicos sin sus viajes de egresados. La norma fue luego modificada en 2006 (ley 26.208) porque en 2005 otras dos grandes empresas (Zaiga Travel y Cinco Zonas) también cerraron sus puertas, dejando a otros 10.000 estudiantes sin sus viajes. •

# Aluar anunció una inversión de US\$400 millones en energía

DÓLARES. Ampliará su parque eólico con más aerogeneradores

Aluar anunció que ampliará su parque eólico ubicado en Puerto Madryn, Chubut, yque para eso desembolsará US\$400 millones.

Lo hizo en un comunicado enviado a los medios en los que celebró los 50 años de existencia. "La sostenibilidad es un compromiso de Aluar desde sus inicios. Por eso, en el marco de nuestro 50 aniversario, continuamos progresando en la sustitución de energía fósil por medio de la generación de energías limpias, anunciando el inicio de las obras de ampliación para una quinta etapa de crecimiento de nuestro parque eólico", dijo el titular de la empresa, Javier Madanes Quintanilla.

Con una inversión de US\$400 millones para instalar aerogeneradores Goldwind de 6 MW, "se trata de un proyecto de magnitud inédita para la Argentina: se sumarán 336 MW de potencia adicional al parque existente, duplicando nuestro compromiso con la energía

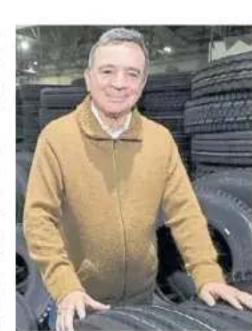

Javier Madanes Quintanilla

renovable", dijo el comunicado enviado por la firma.

"Para fines de 2026, tras una inversión total de US\$745 millones, el Parque ocupará una superficie de 200 kilómetros cuadrados (igual a la extensión de la Ciudad de Buenos Aires) con una potencia instalada de 582 MW (equivalente al consumo de 600.000 hogares) conectada directamente a la planta productora de aluminio, reduciendo aún más las emisiones de CO2 a la atmósfera", agregaron en

la empresa que lidera Madanes Quintanilla.

"Hace 50 años, en Aluar iniciamos la desafiante tarea de instalar en la Patagonia un proceso industrial complejo. Esto requirió esfuerzos extraordinarios: la construcción de una represa hidroeléctrica sobre el Río Futaleufú, el tendido de alta tensión que transporta esa energía desde la Cordillera hasta la Costa Atlántica y la creación de un puerto de aguas profundas en Puerto Madryn. Este emprendimiento generó nuevas oportunidades de trabajo y un gran crecimiento económico, social y humano en la región patagónica. Hoy, nuestro complejo industrial produce 460.000 toneladas anuales de aluminio, habiendo triplicado su producción desde la primera colada dealuminioen 1974", indicaron en la empresa.

Aluar es una empresa que produce aluminio. Abastece con un 30% el mercado local v el resto lo exporta. •

#### Remates

## **Judiciales**

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº20, Secretaria Nº39, sito en Marcelo T de Alvear 1840 4 piso Capital comunica por CINCO dias en autos "PONCE VARAS DE PIRIDJIAN, MABEL S/QUIEBRA" Expte: 31871/2015, que el día 21 de agosto de 2024 a las 12.00 hs en el salón de ventas de la calle Jean Jaures 545, Capital, la martillera Delia Estela Rovati rematara el inmueble con frente a calle Brasil esquina Choele Choel 309 Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Matricula. 47900(25) Designada según titulo como Lote Uno, Manzana 34 Nomenclatura Catastral: Circ: I Secc; A Mza: 99; Parc. 9 Partida 1229 de Avellaneda Provincia de Buenos Aires.- Medidas aprox. 15m x 13m.- Se trata de dos locales comunicados entre si con un lavadero en el piso superior, muy deteriorado.- BASE USS 30.000.- al contado y al mejor postor ad-corpus SEÑA 30% COMISION 3% SELLADO de Ley mas Arancel 0,25%- mas IVA en caso de corresponder.- El saldo de precio deberá ser depositado dentro del quinto dia de aprobada la subasta sin necesidad de otra notificación ni intimación, bajo apercibimiento de considerarlo postor remiso de conformidad con lo dispuesto por el art. 580 del Cód. Procesal y hacerlo responsable por los daños y perjuicios que su actitud irrogue a esta quiebra- No se admitirá la compra en comisión, ni por poder, ni la eventual cesión del boleto de compraventa debiendo el martillero suscribir este con quien realmente formule la oferta como comprador. En materia de deuda por expensas como respecto de otro impuesto o tasa que grave el inmueble se seguirá el siguiente régimen a) Respecto a aquellos devengados con anterioridad al decreto de quiebra, sus titulares deberán ocurrir por la via pertinente a verificar sus créditos y según el estado de las actuaciones. b) En relación a las deudas posteriores al decreto de quiebra y anteriores a la entrega de posesión del inmueble a quienes resulten adquirentes, constituyen créditos contra el concurso con la preferencia establecida por el artículo 240 de la Ley concursal y en su caso artículo 244 de la LCQ c) en lo atinente a las deudas devengadas con posterioridad a la entrega de posesión, estas pesan sobre el adquirente en subasta.- Se recibirán posturas Bajo sobre hasta las 10 hs del dia anterior a la subasta las que deberán reunir los requisitos del art. 104 del Reglamento del Fuero y serán abiertos por la Actuaria en presencia de la martillera y los interesados a las 12.30 hs del mismo día.- Se hace saber a los oferentes que deberán consignar la caratula del expediente en la parte exterior del sobre y que las ofertas deberán ser presentadas por duplicado, indicando el nombre del oferente, constituir domicilio en la jurisdicción del Juzgado y acompañar el importe de la oferta, mas el destinado a comisión y sellado- discriminándolo- lo que se cumplirá mediante deposito en el Banco de La Ciudad de Buenos AiresSucursal Tribunales- o cheque certificado librado sobre un banco de esta plaza. Asimismo se informa que para la presentación de la oferta no se requiere patrocinio letrado.- El pago del arancel y todos los gastos que demande la transferencia del bien y su inscripción en cabeza del adquirente estará a cargo exclusivamente de los compradores.- Hágase saber a los interesados a concurrir, que se seguirán estrictamente las pautas del protocolo de la Oficina de subastas.- Para concurrir a los remates el publico previamente deberá inscribirse a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas.- Tramites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb. Caba, con el formulario que indica el sitio atudido.-Informes TE 154-948-9804 Visitar 16 y 17 de agosto de 11 hs a 13 hs. Buenos Aires 30 de julio de 2024. Fdo: Ana V. Amaya. Secretaria. EDUARDO EMILIO MALDE Juez - ANA VALERIA AMAYA SECRETARIA

# clasificados Legales

PARA PUBLICAR: 4318 8888
CIRCULACIÓN NACIONAL



NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS



#### Edictos Judiciales

#### Edicto

Edicto Publicar en "La Nación" El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria Nº 9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10º de Capital Federal, hace saber que Aleksandr FE-FELOV, DNI Nº 76 5657875 de nacionalidad Federación de

#### Edictos Judiciales

Rusia y de ocupación Fotogra-

fo, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publíquese por dos veces. Buenos Aires, 14 de Mayo de 2024.N. JAVIER SALITURI SE-

Para publicar llamar a

4318-8888 5199-4780

Cobro con tarjetas de crédito. Descuentos con Club La Nación.



## SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de Ángeles Castro www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### UN ARGENTINO FINALISTA

#### Premio en educación

El argentino Darío Álvarez Klar, fundador de la Red Educativa Itínere, es uno de los diez finalistas seleccionados para la edición inaugural de Latin America Education Medal, un nuevo galardón lanzado este año por T4 Education, plataforma global que reúne a una comunidad del sector, en alianza con HP. Se otorgará a quien haya demostrado "impacto, liderazgo y vocación en el campo de la educación".

# Los chicos ya no podrán usar el celular en clase en las escuelas de la ciudad

MEDIDA. Así lo definió una resolución del Ministerio de Educación porteño; en primaria y jardín, la restricción también alcanza a los recreos; buscan mejorar la atención y participación en clase

#### Lucila Marin

LA NACION

El Ministerio de Educación porteño publicará hoy una resolución para regular el uso de los teléfonos celulares en las escuelas del distrito: en los niveles inicial y primario buscarán restringirlos de manera absoluta y en el secundario, parcialmente.

Según difundieron, la resolución del ministerio a cargo de Mercedes Miguel establecerá que en las escuelas primarias y los jardines de infantes quedará bajo responsabilidad de las familias que sus hijos lleven celulares, pero no podrán usarlos durante las clases ni los recreos; para los contenidos que incluyan herramientas tecnológicas, se utilizarán los dispositivos de la institución. En el secundario, en tanto, los teléfonos y las tablets deberán estar guardados durante las horas de clase, excepto en las actividades pedagógicas planificadas.

Quedan exceptuados de esta regulación, se aclaró, aquellos estudiantes que requieran del uso de un dispositivo personal digital como apoyo para el aprendizaje; por ejemplo, quienes lo usen como ayuda ante problemas en la audición o la visión.

"¿Por qué no prohibimos? Porque también queremos que los chicos de secundaria desarrollen la autorregulación, una cualidad muy demandada. Habiendo prohibido hay casos que tuvieron que volver para atrás", apuntó Miguel.

De todos modos, cada institución deberá definir cómo implementar estas regulaciones, pero en el go-"un respaldo ministerial". La resolución establece que las autoridades de cada escuela deberán comunicar a toda la comunidad educativa las pautas y condiciones para el uso adecuado de los dispositivos. Agrega que las medidas derivadas del incumplimiento de esta regla-como, por ejemplo, la retención de los dispositivos hasta la finalización de la jornada escolar-también serán delineadas por cada establecimiento. En cambio, el texto no fija normas para el uso de los dispositivos entre — Aires decidieron limitar el uso de las los docentes.

"Queremos y creemos en la autoridad escolar para que tome este tipo de decisiones", dijo Miguel. A partir de hoy, las 2291 escuelas de la ciudad, tanto públicas como privadas, en las que cursan 566.000 estudiantes según datos oficiales, deberán regular el uso del celular.

Es una tendencia a la que cada vez



bierno porteño confían en darle En el aula, muchas veces los dispositivos favorecen la distracción de los alumnos

ne publicando este medio en la serie Atrapados en las Redes. Desde

se suman más colegios, tal como vie-

el Ministerio de Educación porteño

pantallas, sobre todo aquellos en los

que los chicos pasan más de ocho ho-

rasdiarias. Algunos implementaron

dejarel teléfono en una caja tipo loc-

ker, con llave, de la que solo se pueda

La Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Cien-

cia y la Cultura (Unesco) recomien-

da prohibir los celulares en el aula.

retirar al final del día.

**Mercedes Miguel** señalan que esta resolución a nivel MINISTRA DE EDUCACIÓN distrital busca respaldar a las institu-"Necesitamos lograr ciones que aún no lo hicieron. En el toda la atención de los último año, según un relevamiento estudiantes en su período de LA NACION, al menos unos 30 estade aprendizaje para blecimientos en la Capital y el corremejorar los resultados" dor norte de la provincia de Buenos

#### Jorge Macri

JEFE DE GOBIERNO

"No hay dudas de que la vida hoy es con el celular. La pregunta es quién maneja el aula: si el celular o el docente. Se rompió el orden en el aula hace tiempo"

Un informe destaca que la presencia de los teléfonos distrae a los estudiantes y afecta su rendimiento académico.

ARCHIVO

En el Reino Unido, por ejemplo, este año 30 colegios se pusieron de acuerdo para anunciar la medida de manera conjunta. Ya en 2018 el estadode Bavaria, en Alemania, prohibió por ley el uso de celulares en las aulas, aunque en 2022 lo flexibilizaron. Esemismoaño también implementaron la prohibición de utilizarlos en las escuelas primarias y secundarias durante las horas de clase en Italia. En Francia, desde 2018 su uso en el ámbito educativo está prohíbido por ley. Sucede lo mismo en algunos distritos de Estados Unidos. En la Argentina, este es el primer paso dado desde el Estado.

Según datos de la Ciudad, más de

ocho de cada diez docentes de nivel secundario consideran que el uso de celulares en clase dificulta la atención y la participación de los estudiantes. A la vez, el 85% de las familias sostiene que las apuestas online son un problema que afecta a los jóvenes, pero no lo reconocen en sus propios hijos.

"La idea es que no sea un distractor. No hay dudas de que la vida hoy es con el celular. La pregunta es quién maneja el aula: si el celular o el docente. Hoy el docente siente que no maneja el aula, ergo, no logra captar la atención. Se rompió el orden en el aula hace tiempoy esto es una disrupción total. En el almuerzo hay chicos que comen muy rápido para volver a jugar con el celular y chicos que directamente no comen", expresó el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

"Dejan de comer, dejan de dormir, aceleran la ansiedad. Tiene un impacto directo en la emoción de los chicos. En aquellos países que regularon el celular se vio un impacto muy positivo en el ciberbullying", añadió Miguel.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 45% de los estudiantes que completaron las pruebas PISA en 2022 se sienten ansiosos si no tienen cerca sus teléfonos. En promedio, el 65% de los alumnos reportó haberse distraído por el uso de dispositivos electrónicos o digitales en clases de matemática. Y el 59% de los estudiantes declaró que su atención se desvió debido a que otros estudiantes utilizaban teléfonos celulares, tablets o computadoras.

Además, en los países de la OC-DE los estudiantes que pasan en promedio más de cinco horas al día usando dispositivos digitales para el ocio obtuvieron 49 puntos menos en matemática que los que lo hacen solo hasta una hora. Los estudiantes argentinos ocupan la primera posición mundial por la cantidad de alumnos que se distraen por dispositivos electrónicos durante clases de esta asignatura (45%).

"Necesitamos lograr toda la atención de los estudiantes en su periodo de aprendizaje para mejorar los resultados y le damos a la escuela la potestad de implementar estas medidas", consideró Miguel.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) considera uso excesivo de pantallas a la exposición a medios electrónicos por períodos de más de dos horas. Puede afectar el cerebro de los niños pequeños debido a su inmadurez y desencadenar repercusiones en el desarrollo de habilidades cognitivas, motoras, del lenguaje, socioemocionales, que repercuten fuertemente en el aprendizaje. Además impactan en la memoria y la atención, lo que genera problemas en el comportamiento, el rendimiento escolar y la salud en general.

La responsabilidad que tenemos como Estado es también acompañar a las familias para que se sumen a este barco", planteó la vicejefa del gobierno porteño, Clara Muzzio. Los funcionarios informaron que también harán una campaña de difusión que incluye la publicación de una guía para familias con recomendaciones para el uso responsable de las tecnologías en el hogar. •

LA NACION | JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024

# La transformadora experiencia de un colegio en EE.UU.

Una secundaria de Nueva York decidió prohibir los celulares, con resultados positivos de socialización

#### Kate Cohen

THE WASHINGTON POST

NUEVA YORK.—"Es como volver a los años 80". Eso le dijeron las preceptoras de la escuela secundaria Bethlehem Central al director Dave Doemel hace unos meses, cuando implementó una prohibición total de teléfonos celulares en esa institución educativa de los suburbios de Albany, estado de Nueva York.

Los alumnos que asisten a Bethlehem ahora deben dejar todos sus dispositivos electrónicos en una cartuchera bajo llave durante toda la jornada escolar, un cambio de política que fue "totalmente transformadora" desde la primera semana, dice Doemel mientras recorre la escuela.

El director señala hacia la cafetería como si fuera un milagro: grupitos de chicos y chicas charlando, sobre un fondo de choques de bandejas y arrastre de sillas. A mí me parecía todo de lo más normal. Pero tal vez sea porque la última vez que estuve en la cafetería de una secundaria fue... en los años 80.

Suelo desconfiar de las quejas que consideran el pasado la norma y el presente su peligrosa desviación. Cuando empiezan a sonar las alarmas por la caída de los índices de casamiento o porque la generación Zabandona las religiones en manada, yo en realidad me pregunto cuántas de esas personas se casaban por falta de mejores opciones o cuántos iban a la iglesia sin sentirse a gusto.

El pasado, por familiar que nos resulte, no necesariamente fue mejor. Por eso, un poco a regañadientes, tengo que admitir que hoy en día los chicos están demasiado con sus teléfonos celulares. Una encuesta reciente de Gallup muestra que los adolescentes pasan un promedio de casi cinco horas diarias exclusivamente en las redes sociales, sin incluir horas de videojuegos ni mensajes de texto. Y un informe de Common Sense Media reveló que los adolescentes chequean sus teléfonos un promedio superior a 100 veces por día.

Todo ese tiempo frente a la pantalla es malo para la salud mental
de los adolescentes. Conspira contra la interacción social y convierte
el acoso en un arma. Los teléfonos
móviles también distraen. Incluso
cuando no se usan, ahí están, listos
la mochila o el bolsillo, diciendo
"jey mirá!". Y eso hace más dificil
concentrarse en lo que sea, y más
aún si se trata de una clase de trigonometría. De hecho, las investigaciones revelan una correlación entre el uso del celular y calificaciones
más bajas en los exámenes.

Cada vez más escuelas intentan contener el daño restringiendo el uso del teléfono en clase: es lo que intentó primero la secundaria Bethlehem Central. La distracción en el aula no es el único problema: según el director Doemel, con el uso de los teléfonos fuera del aula cada pelea en el patio se grababa y publicaba en la redes, cada insulto o provocación se compartía, cobrando fuerza a medida que rebotaba de aplicación en aplicación.

Así que Doemel presionó para que se aprobara una prohibición total y la junta escolar votó unánimemente a favor. Los padres igualmente tenían sus dudas: les preocupaba no poder comunicarse con sus hijos durante el día o que quedaran aislados en caso de emergencia. Pero igual podrían llamar a la oficina de sus padres o incluso enviar un correo electrónico: todos los estudiantes tienen notebooks y en todas las aulas hay teléfonos para llamar al 911.

También hubo resistencia de algunos profesores, que consideraban que los estudiantes debían ser tratados como adultos. Es un argumento bastante común: si no les enseñamos autocontrol y buen criterio desde chicos, los dejamos sin preparación para la vida.

¿Pero cómo preparar a los estudiantes para resistirse a una tecnología diseñada para ser adictiva? De hecho, tampoco lo logran los adultos. Doemel compara ese argumento con "darle un cigarrillo a un niño y decirle 'tomá, pero sé responsable'". Por más que un estudiante secundario quiera ser responsable, no puede.

Al día siguiente, visité Guilderland, otra escuela secundaria de los suburbios de Albany, a la que asistían mis hijos. Guilderland no prohíbe los teléfonos, pero el director Mike Piscitelli me dijo que la escuela compró bolsitas para dejar los celulares y los colgó en la puerta de las aulas. Cada profesor establece sus reglas y la dirección de la escuela se esfuerza por respaldarlas. "Nadie quiere ser el malo de la película", expresa.

Se refiere a los profesores. Pero los municipios también son cautelosos, por más que sepan que los celulares en las escuelas no son buenos. Piscitelli constató el daño que les causa a los niños y a la comunidad educativa el acceso constante a las redes sociales. "Si se genera un conflicto, ya no termina más", afirmó.

No vi ningún conflicto cuando visité junto a Piscitelli la sala de estudio, aunque quién sabe qué se escondía dentro de los pequeños dispositivos mágicos que cada estudiante tenía al lado (o en lugar) de sus papeles de trabajo. Le pregunté a la bibliotecaria que los supervisaba si en sus 20 años en Guilderland había notado algún cambio. "Si: los estudiantes ya no saben mantener una conversación", me respondió.

Deregreso pasamos por un patio con césped donde tres niñas estaban sentadas al sol, mirando sus teléfonos. No pude evitar imaginarme un trío de girasoles agachados, mirando hacia el suelo.

Guilderland está siguiendo de cerca la experiencia de Bethlehem, al igual que muchas otras escuelas locales. Más de 20 ya fueron de visita para experimentar la animación que se vive en la cafetería, escuchar las típicas corridas entre una clase y otra, y maravillarse con los estudiantes que caminan por los pasillos con la cabeza en alto.

Le pregunté a Doemel si después de la prohibición se había sorprendido de algo. Me confió que hasta ese momento no se había dado cuenta de la enorme carga que representaba el celular para los estudiantes, y que algunos de ellos le dijeron que se sentian aliviados de notener que responder publicaciones y mensajes de texto durante la jornada escolar. •

Traducción de Jaime Arrambide

# Advierten sobre la cifra de maestros suplentes en el nivel primario

INFORME. Según el Observatorio de Argentinos por la Educación, son el 28% de los docentes de sexto grado; incide en el aprendizaje

#### Soledad Vallejos

PARA LA NACION

"La 'seño' está enferma y la que vino hoy nos dijo que ella va a ser nuestra maestra hasta que Magalí vuelva al cole", le contó Apolo González, que va a segundo grado en una escuela de gestión estatal en Quilmes, a su abuela Norma.

Aunque en la institución privada de Belgrano a la que va Santiago Maestri las suplencias se dan de forma menos frecuente, el lunes pasado –primer día de clases luego de las vacaciones de invierno– él llegó con la novedad de que "la de computación" no había ido a dar clases, pero en lugar de un reemplazo se quedaron durante esa hora con la maestra de lengua y avanzaron en un proyecto de cuentos.

A nivel nacional, según se desprende del último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, el 28% de los docentes de sexto grado de primaria son suplentes. La proporción, como señalan las conclusiones, es más alta en las escuelas a las que asisten los estudiantes de menor nivel socioeconómico y más baja en las de mayores recursos. También hay grandes disparidades entre provincias y entre instituciones estatales y privadas, como refieren, precisamente, los casos de Apolo y Santiago.

Los maestros suplentes son aquellos que cubren los puestos de docentes titulares o interinos que se ausentan de forma temporal por alguna licencia, sea por enfermedad, maternidad, cargos de mayor jerarquía, estudio o examen, entre otros motivos. "En las escuelas primarias del cuartil más pobre, 3 de cada 10 maestros son suplentes, mientras que este valor baja al 19% en el cuartil más rico", se señala en el estudio titulado "Cargos y suplencias docentes en el nivel primario", cuyos autores son Martín De Simone, del Banco Mundial, con Martín Nistal y Leyre Sáenz Guillén, ambos del

mencionado observatorio.

A partir de los resultados del cuestionario a docentes de las pruebas Aprender 2023 y del Relevamiento Anual 2023, el informe describe la proporción de docentes según su cargo—titulares, interinos o suplentes—en el nivel primario y analiza el porcentaje de suplentes por sector de gestión, rango etario y cuartil de nivel socioeconómico de los estudiantes.

Estos datos muestran, parcialmente, la problemática, ya que no siempre una licencia de un docente genera suplencia. Además, en la Argentina, según consignan los expertos, solo hay informaciones sobre suplencias, pero no sobre la cantidad de licencias docentes, ni tampoco sus razones.

En todo el país, el 28% de los docentes de 6° grado son suplentes. Las cifras más altas están en La Rioja (60%) y Entre Ríos (50%); mientras que las más bajas se encuentran en Jujuy (15%), San Luis (16%) y Salta (16%). La evidencia reseñada en el informe señala que tener maestros suplentes puede impactar de manera negativa en el aprendizaje, sobre todo cuando implica una interrupción de la continuidad pedagógica.

"Sabemos que la estabilidad (o inestabilidad) laboral docente se



El estudio pone el foco en la estabilidad docente

ARCHIVO

dad de los aprendizajes de los alumnos. La realidad de las suplencias docentes acucia cada vez más en el nivel primario. Existen muchas suplencias cortas y otras que duran varios meses -señala Mónica Prieto, docente de la Escuela de Educación de la Universidad Austral-. Los docentes que cubren suplencias largas atienden a sus alumnos con la misma responsabilidad de un titular. Pero frente al fenómeno de las suplencias cortas, los equipos directivos se ven en la necesidad de articular diferentes estrategias institucionales para que los alumnos continúen con sus aprendizajes de la mejor manera posible. Los datos del informe invitan a reflexionar sobre la urgencia de ofrecer una mayor estabilidad laboral docente".

Las suplencias son fundamentales para asegurar la continuidad educativa cuando los maestros titulares no están presentes, explica De Simone, especialista en educación del Banco Mundial. "Sin embargo, cuando las suplencias se utilizan con regularidad, y cuando hay una alta rotación entre docentes titulares y uno o varios suplentes, el aprendizaje se puede ver afectado", sostiene. Y agrega: "Es necesario diseñar políticas que tiendan a reducir los niveles de ausentismo, y asegurar que las suplencias se implementen con el objetivo de minimizar los costos en el aprendizaje. Lassuplenciasinmediatasylasque minimizan las rotaciones entre docentes son, a priori, más efectivas en el logro de ese objetivo".

"En las escuelas de todo el país, y fundamentalmente en las que reciben a chicos de sectores más desfavorecidos, todo es movimiento. Hay alto ausentismo de los alumnos y de los docentes, y además rotación docente y de los directivos. Esto genera un cuadro de una institución con dificultades. Primero, porque se vuelve muy complejo formar un equipo. Segundo, por la continuidad a los aprendizajes. No hay programa que aguante y que tenga continuidad si los docentes están cambiando permanentemente", advierte Guillermina Tiramonti, investigadora del Área de Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

En 19 jurisdicciones, la proporción de maestros suplentes es mayoren instituciones con estudiantes

Educación, el 28% de los docentes de los docentes de sexto grado de primaria son suplentes. La proporción, como señalan las conclusiones, es más alta en la conclusiones, es más alta en la conclusiones de los docentes acucia cada vez más en la calidad de las suplencias del cuartil más pobre que en las del cuartil más pobre que en

En todas las provincias, excepto San Luis, hay una mayor proporción de docentes suplentes en el sector estatal que en el privado. La provincia con mayor porcentaje de suplencias en el sector estatal es La Rioja (62%); la proporción más alta en el sector privado está en Entre Ríos (44%).

Los maestros más jóvenes (20-25 y 25-30 años) tienen la mayor proporción de suplencias, con un 63,6% y un 52,5% respectivamente. Esto provoca que vayan "saltando" de una escuela a otra y tengan menos estabilidad laboral.

Cecilia Veleda, especialista en Educación y consultora del Instituto Internacional del Planeamiento Educativo de la Unesco, afirma que el ausentismo de los docentes es un tema central porque atenta contra el "preciado" tiempo de clases junto a otras causas, como el ausentismo de los estudiantes, los problemas de infraestructura o los paros. "Sin una cantidad mínima de horas y continuidad del docente con su grupo de estudiantes, el aprendizaje se ve seriamente comprometido-dice la experta-. El primer paso para enfrentar el tema es contar con información precisa, cosa que no ocurre en la mayoría de las provincias".

Los especialistas reconocen que en la carrera docente es habitual que el primer trabajo llegue de la mano de una suplencia. Sara Frutos, profesora de Letras y exvicerrectora del Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE) de la Universidad de Buenos Aires, sostiene: "Es la puerta de entrada al aula que nos permite generar experiencia y las primeras reflexiones sobre la práctica, pero es distinta esa entrada si la suplencia es en el sector privado o en el estatal. Las suplencias en el sector privado se consiguen por referencias o contratación directa, ya que solo en pocas escuelas se concursa por el cargo".

En el sector estatal, la asignación es más compleja. "Que cada escuela en el sector estatal no pueda elegir a sus maestros, ni adaptar los tiempos de las suplencias al calendario escolar, dificulta la conformación deequipos escolares y, seguramente, también la calidad de la enseñanza y aprendizaje", concluye. •

# **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Constanza Bertolini** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar



OTRA VEZ BANKSY

#### Londres ya parece un zoo

Las siluetas de tres monos columpiándose aparecieron junto a un puente ferroviario: Banksy está llenando la ciudad de animales. El enigmático artista callejero británico había sorprendido el lunes y el martes con nuevos murales en distintos barrios de Londres. Primero fue una cabra en un precipicio, al día siguiente, dos elefantes. Ayer, algunos vecinos especulaban con que el grafitero estuviera armando su propio zoo y en redes sociales se preguntaban con qué nueva criatura irrumpirá hoy.

#### Feria de Editores | INVITADOS INTERNACIONALES

a primera visita a la Argentina de la escritora y activista feminista canadiense Marie-Pier Lafontaine (Montreal, 1988) no podría haber sido más oportuna, en medio del escándalo desatado por la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez a su expareja, Alberto Fernández, por violencia de género y "terrorismo psicológico". La autora de Armas para la rabiay Perra (autoficción sobre abusos intrafamiliares recientemente publicada por Godot) es una de las invitadas internacionales a la Feria de Editores, que desde hoy y hasta el domingo, de 14 a 21, se realizará en el Complejo Art Media.

"La violencia contra las mujeres y las chicas, contra nuestras madres y tías es una historia de repetición y retorno-plantea Lafontaine en su libro, que se publicó en Canadá en 2022-. Cada año, miles de padres violan a su propia criatura. Miles de maridos matan a sus parejas. Miles de chiquitas ven a su madre siendo empujada, golpeada e insultada. Miles. Cada año. Nadie se sorprende de oír la misma historia por milésima vez. Entonces, la violencia de género no asombra a nadie". El sexismo y la violencia de género también representan un grave problema en Canadá, dice la autora, donde hubo una primera ola de agresiones sexuales a mujeres durante el #Me-Too y una segunda, más fuerte aún, en la pandemia.

Como ficcionaliza en Perra (2019), durante años Lafontaine y sus hermanos fueron agredidos sexual y físicamente por el padre, con la complicidad de la madre; la autora huyó de su casa, cambió su apellido y cortó el contacto con los progenitores, que, en el proceso judicial iniciado después de la denuncia literaria, negaron las acusaciones de incesto, maltratos y humillaciones.

"Estoy muy contenta de haber venido –dice Lafontaine a LA NACION-. Luego de la presentación en la feria, viajaré por el norte". El domingo, a las 17, conversará en la FED con Paula Guardia Bourdin en la charla "Este texto bastará para matarlo: la escritura como denuncia".

#### -¿Cuál fue la repercusión de Perra en Canadá?

-Tuvo un gran impacto y eso me lanzó en el mundillo literario. Recibí muchos testimonios de mujeres que sufrieron abusos en la infancia. También lo leyeron muchos padres jóvenes.

#### -¿El "mundillo literario" canadiense es sexista?

-Creo que hay sexismo en todos los medios y el literario no escapa de eso. Pero la editorial donde publiqué mis libros, Héliotrope, es feminista. Soy muy crítica de las políticas en mi pais. Se hicieron algunos cambios en la Justicia y los jueces reciben formación en violencia de género, pero no es suficiente. A nivel internacional, siento preocupación porquerara vez los gobiernos de derecha son aliados de las mujeres.

#### -¿Te considerás escritora o activista?

-Están intrínsecamente ligados el activismo y la literatura. El feminismo es parte de mi escritura. Pero creo que, ante todo, soy escritora. La escritora canadiense vino a Buenos Aires a presentar su libro Armas para la rabia y Perra, una autoficción sobre el abuso sexual de su padre, en la convocante FED, que comienza esta tarde

# Marie-Pier Lafontaine. "Hay sexismo en todos los medios; el mundillo literario no escapa de eso"

Texto Daniel Gigena | Foto Fabián Marelli



"La escritura me permite apropiarme de la violencia que pusieron en mí, me permite crear", dice

Leí a muchas autoras que habían trabajado con el incesto y la violencia familiar, como las francesas Annie Ernaux, Chloé Delaumey Elsa Dorlin. Delaume se había cambiado el apellido y yo estaba haciendo los trámites cuando leí su libro.

#### -¿Qué opinás de la denuncia pública de Andrea Skinner, la hija de Alice Munro, sobre los abusos que padeció en la infancia por parte de su padrastro?

-Me shockeó y me decepcionó. La obra de Munro me gusta mucho, pero estoy del lado de las víctimas. En Canadá hubo mucha repercusión y desató nuevamente el debate sobre si se debe separar al artista de suobra. Piensoque la obra de Munro se puede leer de otro modo ahora. -En Armas para la rabia recha-

#### -En Armas para la rabia rechazás la idea de que tu literatura sea catártica, pero Perra se puede interpretar de ese modo.

-Me molestaba que se dijera que el libro era catártico o como una terapia, porque a los hombres no les dicen eso. Era una manera de arrebatarme la literatura. Si es te-

rapia, si es catarsis, entonces no es literatura. Me gusta destacar en los medios que no es terapia, aunque me ayuda.

#### -¿Qué repercusiones tuvo en tu familia la publicación del libro?

-No recibí sus reacciones cuando salió porque no estoy en contacto con nadie. El discurso familiar es que son todas mentiras. Es cierto que en Perra hay ficción y en el juicio civil insistí en que no son mentiras. No es lo mismo la ficción que la mentira. Hay transformación, exageración, desplazamientos, omisiones. Hay pura ficción en el tratamiento de acontecimientos que sucedieron.

#### -En casos de violencia de género, ¿con el pedido de disculpas público alcanza?

-No. En el contexto judicial de Quebec, se considera el pedido de perdón, pero las penas judiciales por las agresiones sexuales son más severas desde el #MeToo. Hay una voluntad de endurecer las penas. En el medio cultural, sinembargo, es habitual que las personas acusadas de agresiones sexuales conserven sus trabajos.

#### -¿Hay una literatura del trauma?

-Creo que existe, pero no es una categoría para definir mi trabajo. Sin embargo, la reivindico porque la literatura del trauma siempre implica ponerle fin al trauma. Me da la impresión de que se subestima la gravedad de las agresiones hacia mujeres y niños. Está muy difundida la idea de que no son acontecimientos excepcionales, como una guerra o un atentado terrorista, y que el impacto que tienen es menor. Considerarlos traumas es insistir en que pueden persistir.

#### En tus libros les negás el perdón a tus padres.

-Cuando asistí a talleres de escritura me decían que, en lugar de escribir sobre la violencia de mis padres, debería perdonarlos. Al final de Armas para la rabia hay un guiño a eso. El hecho de negarme a perdonar no significa estar envenenada por la ira. No vivo en un estado de cólera. La escritura me permite apropiarme de la violencia que pusieron en mí en lugar de dejar que me carcoma. Me permite crear.

#### Cuatro días, más de 300 sellos, autores y descuentos para lectores

El encuentro se realizará desde hoy y hasta el domingo, en Chacarita

Como hacen los grandes grupos editoriales para la Feria del Libro en la Rural, las más de trescientas editoriales independientes que participan este año de la FED (sesenta del exterior y treinta de las provincias) reservaron para la ocasión novedades y reediciones con la doble intención de llegar a los lectores y aumentar las ventas. En redes sociales, varios sellos promocionaron sus catálogos y anticiparon que ofrecerán descuentos. Hoy y mañana, 347 "librerías aliadas" y bibliotecas podrán comprar libros al 50% de su valor comercial.

En la entrada del Complejo Art Media (Corrientes 6271) se repartirá en forma gratuita el libro Violencia (Godot), con ilustraciones de jóvenes artistas y escritos de María Sonia Cristoff, Diego Golombek, Betina González, Juan Mattio, Ricardo Romero, Diego Muzzioy la sespañolas Andrea Toribio, Elena Medely Luna Miguel.

Están programadas quince actividades a lo largo de los cuatro días de feria, en la que participan autores nacionales y cinco invitados extranjeros con novedades editoriales en la FED.

Hoy, a las 14, por ejemplo, se entregará el premio a la labor librera, por el que compiten cinco librerías del país.

Mañana, a las 14, Alejandra Kamiya y Yael Frankel charlarán con Karina Micheletto sobre procesos creativos de escritura e ilustración; a las 17, Luna Miguel, Raquel Tejerina, Fernando Chulak, Lucía de Leone y Valentina Zelaya abordarán la temática del deseo en las narraciones, y a las 19.30 la jornada concluye con el festejo del 20º aniversario de la editorial Entropía.

El sábado, a las 17, la estadounidense Deborah Eisenberg dialogará con su traductor al español, Federico Falco, y a las 19.30, otro invitado extranjero, el noruego Thomas Reinertsen Berg conversará con Natalia Kiako sobre las tentadoras especias.

El domingo, a las 14, Lucía Mazzinghi, Guido Arroyo y Carmela Pérez Morales conversarán sobre la narración de la locura a partir de dos libros, y a las 15.30, Cecilia Fanti, Víctor Malumián, Jacobo Zanellay Mauro Libertella charlarán sobre la conformación de los catálogos literarios. A las 19.30, la francesa Seynabou Sonko y Mónica Zwaig conversarán sobre las ficciones entre dos mundos y dos lenguas. Toda la programación en feriadeeditores.com.ar. • LA NACION | JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 25



PATROCINIOS A

**PATROCINIOS B** 

ANFITRION









Galicia

















JOHN DEERE



Macro































Ganaderia y Pesca

















































SURCOS -





















■nera



puna.bio



telecom











L











LN campo























MITRE









# **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### BARILOCHE

#### Fuga de un centro penitenciario

A menos de un año de la condena a la pena de prisión perpetua por el homicidio de Eduarda Santos de Almeida, se fugó del penal de Bariloche Amanda Alves Ferreira, de 30 años, que se autodefinió mujer poco antes de enfrentar el juicio. El crimen de Santos ocurrió el 16 de febrero de 2022 en inmediaciones de la ruta provincial 77 y el camino al Lago Escondido, en el Circuito Chico. La victima fue asesinada de nueve disparos.

# Investigan la venta de bebés en dos clínicas cordobesas de fertilización asistida

IMPUTACIÓN. Fiscales federales avanzan sobre una presunta red de trata que se aprovechaba de mujeres en dificultades económicas para sostener un negocio de vientres subrogados

#### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CÓRDOBA.- La Justicia Federal abrió una causa que puede convertirse en un caso testigo: investiga el supuesto delito de trata de personas por maternidad subrogada. Hay nueve imputados, que ya tienen fecha de indagatoria, acusados de captar a mujeres en situación de vulnerabilidad para que "cedan" sus vientres para un embarazo en nombre de otro.

Entre los acusados están los titulares de dos clínicas de fertilización asistida que ofrecían el servicio a padres "intencionales"; abogados que llevaban a cabo el "ocultamiento" de la situación de las víctimas y el aspecto económico del acuerdo que se presentaba ante los tribunales, y psicólogos que certificaban la aptitud de las mujeres.

Este caso comenzó a ser investigado en abril pasado por el fiscal federal Enrique Senestrari. El proceso transcurre entre grises y vacíos legales. Por caso, en el Congreso se analiza el proyecto del diputado Juan Brügge (Hacemos por Argentina-Córdoba) para ampliar el artículo 145 bis del Código Penal, que establece que "será reprimido con prisión de cuatro a ocho años el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima". Pide que se le agregue "cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica de la persona".

La causa en esta provincia -que tiene pocos antecedentes en el paísse inició a partir de una denuncia anónima a la línea 145, que depende del Ministerio de Justicia (el númeroesen referencia al del artículo del Código Civil que legisla la trata). Las víctimas tienen entre 18 y 40 años y están en situaciones de "vulnerabilidad extrema", como el caso de una mujer que es madre de cinco hijos (uno de ellos con discapacidad) y cuya pareja está presa.

De los nueve imputados, ocho ya fueron indagados en el Juzgado Federal Nº 2 de Córdoba en función del pedido realizado por los fiscales Senestrari y Carlos Gonella, con el apoyo de la fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano, "por al menos catorce hechos ocurridos en dos clínicas de salud reproductiva". El juez Alejandro Sánchez Freytes rechazó el pedido de dictar prisión preventi-



El fiscal Enrique Senestrari, uno de los encargados de la investigación

PEDRO CASTILLO/LA VOZ

va, medida apelada por la fiscalía. Gonella, en diálogo con LANACION, explicó que "si bien no hay legislación, hay fallos muy claros que pusieron al resguardo de que se cumplieran esos requisitos" y citó, por ejemplo, un caso de Villa María de 2017. "Ninguno de esos criterios se da en los casos que estamos investigando, donde había incluso un 'tarifario', se les hacía firmar a las mujeres vulnerables un acuerdo y se les prohibía hablar".

Enfatizó que "de ninguna manera" buscan criminalizar la subrogación de vientres. "Hay que alentar lo que es movido por el amor y el altruismo, pero no lo que es movido por fines económicos", sostuvo.

Según la investigación de los fiscales, en las dos clínicas de Córdoba "captaban" a mujeres "en situación de vulnerabilidad" para ofrecerlas como "gestantes en la técnica de fertilización asistida denominada gestación por subrogación a cambio de una suma de dinero aún no determinada".

investigadores, estaban en contacto con las víctimas a través de sus "donaciones de óvulos" -práctica que en muchos casos consistió en la primera vía de captación- o por haber sido acercadas por otros imputados; "en muchos casos, tomando ventaja de su situación de vulnerabilidad", se especificó.

La fiscalía detalló que los médicos directores de las clínicas "habrían ofrecido" las mujeres víctimas a los

Se detectaron 14 víctimas en situaciones de vulnerabilidad extrema

#### Fueron acusados 14 médicos, psicólogos yabogados

padres intencionales que llegaron para consultar y posteriormente realizar la gestación por subrogación. Luego, abogados cercanos a los establecimientos se habrían Los centros de salud, según los sumado a la maniobra, "gestionando la órbita judicial del tema, especialmente en el ocultamiento de la verdadera situación de las víctimas, su relación con los comitentes y el

aspecto económico del acuerdo que presentarían ante los jueces para facilitar su homologación y autorización del procedimiento".

Luego del "supuesto acuerdo para la gestación, los imputados habrían contado con la colaboración de especialistas en psicología, quienes, ocultando las condiciones y la vulnerabilidad de las víctimas, certificaban su aptitud psicológica" para el procedimiento.

El esquema se completaba con la intervención de abogados que presentaban en el fuero provincial un "supuesto acuerdo de homologación a través del cual relataban una situación de amistad entre las partes, que en los hechos era inexistente, así como describían un supuesto fin altruista y filantrópico como único móvil de la mujer gestante en cuestion".

La presentación de los fiscales da cuenta de 14 casos entre las dos clinicas e incluye también denuncias de hostigamiento por parte de los acusados hacia mujeres que, tras presentar dudas, decidieron no ser parte.

Para los fiscales, los hechos denunciados encuadran en la figura de trata con fines de explotación. agravada por mediar engaño, fraude, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento, que las víctimas estuvieran embarazadas y sean más de tres, y en la comisión del delito participaren tres o más personas.

De acuerdo con el requerimiento de instrucción, "aun cuando la actividad desplegada por las personas imputadas haya sido presentada ante las autoridades judiciales como casos no regulados por la ley, habrian desplegado con habitualidad un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de pobreza, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre mediante la práctica de gestación por sustitución, a cambio de una contraprestación económica yen algunos casos poniendo en riesgo su salud e incluso abandonando a las víctimas una vez nacido el niño/a, todo ello con el propósito de que las personas implicadas en el negocio -responsables de clínicas, abogados, entre otros- obtengan cuantiosas ganancias económicas".

#### Elaboración del engaño

Los fiscales marcaron que esta hipótesis acusatoria concursa con la comisión de delitos contra la fe pública por hacer insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas, lo que se materializa en los supuestos acuerdos entre la persona gestante y los comitentes presentados por los abogados para su homologación judicial, sin perjuicio de otras hipótesis penales relevantes que pudieran surgir con el devenir de la investigación.

Señalaron que estos lineamientos están presentes en varios fallos de la Justicia de Familia de Córdoba relativos a los casos de gestación por sustitución y "al abordarlos, los y las jueces detectaron situaciones devulnerabilidad de la persona gestante, riesgos para su salud, falta de comprensión respecto de las implicancias del procedimiento, ocultamiento de información a la magistratura en los supuestos acuerdos presentados para su homologación, y dudas respecto de la libertad con la que la persona gestante habría decidido realizar la práctica de subrogación de vientre".

Las clínicas involucradas -cuya ubicación se mantiene en reserva por parte de los investigadores judiciales-en la investigación ya fueron allanadas en busca de las historias clínicas de las víctimas y de toda documentación que pueda dar cuenta de los ingresos y egresos de dinero de las clínicas en el período investigado. El juez dictó la inhibición de bienes de los acusados.

Aunque los casos de maternidad subrogada son cada vez más frecuentes, en la Argentina hay un vacío legal. Ni la ley 26.862 de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida ni el Código Civil y Comercial de la Nación regulan la gestación por sustitución como un tratamiento de reproducción humana asistida (TRHA). Aunque se elaboraron proyectos sobre la gestación por sustitución, hasta la fecha no se logró incluir este punto en las normas. •

#### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

#### www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

ANDRICH de ÁLVAREZ, Ada Marta. - El consorcio de propietarios Libertad 1356/58 acompaña en este difícil momento a su familia y ruega una oración en su nombre.

AYBAR, Eduardo, q.e.p.d., 5-8-2024. - Tus hermanos Jorge, Silvia Elena y tus sobrinos te despedimos con todo cariño y tristeza. Rogamos una oración en tu memoria.

AYBAR, Eduardo, q.e.p.d. -Tus primos hermanos Linares Aybar y familias te despedimos con todo cariño y amor. Pedimos al Señor y la Virgen oraciones en tu nombre.

CAMBIASSO, Horacio. - Desde la Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro-energética, CAPIPE, lamentamos profundamente la reciente pérdida de Horacio Cambiasso, socio fundador de nuestra cámara. Su dedicación y visión fueron fundamentales para el crecimiento de nuestra cámara. Su legado perdurará en cada una de las actividades de CAPIPE. Acompañamos a Eduardo, Ana Cambiasso y familia en este momento tan doloroso.

CARBONE, Luis Maria. q.e.p.d. - Su esposa Cristina Artemisia Costazos; sus hijos Luis María, Lucila Diana, Lucio Germán, Lucrecia Inés y Luciana Cristina; sus hijos políticos Daniel Alberto Dantas, Juan Pablo Silva Oliveira, Ignacio Iraola y Gabriela Bayeto; sus nietos Valentina, Francisco, Felipe, Pedro, Juan Ignacio, Josefina, Luis Maria y Francesca; su hermano Alberto, su cuñada Andrea Pastore, su sobrina Juliana, su sobrina nieta Kiara y sus sobrinos políticos despiden y extrañan a una gran persona.

CAZENAVE, Héctor. - María Marta y José Fourcade e hijos despiden a un gran amigo y acompañan a Mary Jane y familia en su dolor.

FORSTER, Zulema. - La despiden con tristeza. Betty y Luis, Lilian y Valentín, Flora, Haydée, Sanni, Oscar y Eva.

GIGY, Silvia M.I., q.e.p.d., falleció el 7-8-2024. - Tus sobrinos Vicky y Eduardo, sobrinos nietos Mili, Euge y Santos, te despedimos con mucho amor y cariño. Te vamos a extrañar.

GÓMEZ ÁLZAGA, Fernando, q.e.p.d. - Sus hijos Luisa y Juan Segundo, Fernando y Silvia, Marines y Carlos, Patricia y Pastor, Teresa e Ignacio; nietos y bisnietos participan su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

GÓMEZ ALZAGA, Fernan-

do, q.e.p.d. - Tu hermana y ahijada Marta Gómez Alzaga de Vela; sus hijos Emilio y Magdalena, tu ahijado Carlos y Carolina, Francisco y Marina, Santiago y Marta y Benjamin y sus nietos lo despedimos con inmensa tristeza y rezamos por su alma.

GÓMEZ ALZAGA, Fernando Francisco Javier, q.e.p.d. - Su hermano Félix Gabino, sus hijos y nietos lo despiden con inmenso cariño y lindos recuer-

GOMEZ ALZAGA, Fernando, q.e.p.d. - Amelita Almanza acompaña a Marta y familia en su dolor.

GOMEZ ALZAGA, Fernando. - Sus primos Gloria y Pablo Pereyra Iraola participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos, hijos y nietos con mucho cariño.

GÓMEZ ÁLZAGA, Fernando, q.e.p.d. - Laura, Laurita y Arturo Vierheller Mayorga (as.), rezan por su alma y acompañan a Luisa, Fernando, María Inés, Patricia y Tere-

GÓMEZ ÁLZAGA, Fernando, q.e.p.d. - Delia, Augusto Zapiola y sus hijos acompañan con cariño a Luisa, Juan Segundo, sus sobrinos Areco y a todos los Gómez Videla.

GÓMEZ ÁLZAGA, Fernando, q.e.p.d. - El equipo de La Bragadense S.A. participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento.

GÓMEZ ALZAGA, Fernando, q.e.p.d. - Soledad Zuberbuhler y Félix Bialet acompafian con cariño y sus oraciones a Patricia y a todos los Gómez Videla.

GÓMEZ ÁLZAGA, Fernan- do. - Miguel e Isabel Múscari, hijos y nietos acompañan con mucho cariño a Marinés, Carlos, Charlie, May y a toda la familia Gómez Videla.

GOMEZ ALZAGA, Fernando F. J., q.e.p.d., falleció el 7-8-2024. - Ignacio Gomez Alzaga, Dolores Pardo, y sus hijos Ramiro, y Magu, Matías y Paz participan su fallecimiento, despiden a Fernando con mucha tristeza y acompañan a sus tios Marta y Félix y a sus primos Fernando, Luisa, María Inés, Patricia y Teresa y a toda la familia en este doloroso momento.

GOMEZ ALZAGA, Fernando F. J., q.e.p.d., falleció el 7-8-2024. - El directorio de Alzaga Unzue y Cía. despide a su ex vicepresidente y director don Fernando, acompaña a la família y ruega oraciones en su memoria.

GOMEZ ALZAGA, Fernando F. J., q.e.p.d., falleció el 7-8-2024. - El personal de Alzaga Unzue despide a don Fernando con mucho respeto y cariño y acompaña a sus hijos y nietos en este momento de do-

GOMEZ ALZAGA, Jorge. -Alicía y Emilio Cárdenas abrazan muy fuerte a su hermana Marta.

HAM LELOIR, Patricia. - Los Donovan Ham te despedimos con tristeza, acompañamos y abrazamos a los primos Ham Leloir con mucho amor.

HAM LELOIR, Patricia, q.e.p.d. - Carlos A. Biocca (a.) y Susana Maguire Duhau de Biocca (a.) acompañan a su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

LEDESMA AROCENA, Guillermo. - Ana Garona, hijos y nietos acompañan a Inés y su familia con todo cariño.

LEDESMA AROCENA, Guillermo L, q.e.p.d., falleció el 6-8-2024. - Tu esposa María Inés Garona, tus hijos María Constanza, Rodrigo, Jimena, Lucía y Sofia, tus yernos Emanuel, Rafael y Santiago, tu nuera Victoria y tus nietos Malena, Gerónimo, Emilia, Ikal y Viggo, te despedimos con mucho amor. Te vamos a extrañar siempre. Que descanses en

LOPEZ ALCONADA, José Miguel, q.e.p.d. - Lilian y Héctor Cascarini despiden a Miguel y acompañan con todo cariño a Malvina y familia.

LÓPEZ ALCONADA, Miguel, q.e.p.d. - Fernando Pereyra Iraola lo despide con tristeza y acompaña a su hermano Julio v a su familia.

LOZANO, Jorge, q.e.p.d., fa-lleció el 6-8-2024. - Eloisa y César Matas Alsina, Zulema y Virginia Fox y familias acompañan a Silvia con inmenso cariño en este triste momento.

LYNCH, Verónica. - Alejandro y Delia Bollini despiden a la queridísima Vero y acompafian con mucho carifio a sus hermanos.

MANUSOVICH, Arnoldo (Dito). - Tu esposa Alicia: tus hijos Marcelo, Patricia y Laura; tus hijos políticos Héctor y Gustavo; tus nietos y bisnietos te despiden con inmenso dolor y tristeza. Tu amor incondicional seguirá por siempre en nuestros corazones.

MANUSOVICH, Arnoldo (Dito). - Acompañamos a la familia en estos tristes momentos. Susy Chaskielberg y Flia.

PAVARIN, Susana Marta, 6-8-2024. - Sus sobrinos María Julia v Maria Cecilia Fornari v Tillo Visona Dalla Pozza y sus sobrinos nietos Joaco, Pipi e Ivo, la despiden con inmenso amor.

PAVARIN, Susana, q.e.p.d., 6-8-2024. - Con tristeza despedimos a Susanita, acompañamos con todo cariño a Chichi, Mariju, Joaco, Pipi e Ivo, y pedimos una oración en su memoria. Alekita y Dany (a.) Mara y Sergio con las chicas, Piru y Dany.

PUIGGARI, Carlos, q.e.p.d. -Bruno Quintana (a.) participa con tristeza el fallecimiento de quien fuese un gran capitán de golf del Jockey Club y ruega una oración en su memoria.

PUIGGARI, Carlos, q.e.p.d. -Ignacio y Claire Lartirigoyen participan su fallecimiento y acompañan a Elena, hijos y nietos con muchísimo cariño.

PUIGGARI, Carlos, q.e.p.d. -José Claisse y Belén Larralde despiden a Carlitos y ruegan una oración en su memoria.

PUIGGARI, Carlos, q.e.p.d. -Lartirigoven y Cía. SA., su directorio y personal, participan el fallecimiento de Carlos y acompañan a su familia con un sentido abrazo.

PUIGGARI, Carlos, q.e.p.d. -María Béhèran de Susini y su hija Carolina despiden con mucha tristeza al querido Carlitos, recordando su amistad con Telémaco y momentos compartidos. Abrazamos a Elena e hijos.

PUIGGARI, Carlos. - Vero y Alfredo Novaro Hueyo abrazan a su querida amiga Helen y Flia. con mucho cariño.

PUIGGARI, Carlos M. - Daniel Palenque Bullrich lamenta la partida del empresario, golfista y amigo.

SIGAL de STERINZON, Nelly, Z.L. - Con mucho cariño, despedimos a Chiche. Siempre te recordaremos, tus hijos, nietos y bisnietos.

SIGAL, Nelly Edith. - En este

triste momento por la partida de Chiche, acompañamos con mucho cariño a su familia: Arnie, Marusia, Isa, Juan y Nico. Sus amigos Guadi y Martin Cafoncelli, Loli y Gaston Mengelle, Sol y Horacio Murga, Gaby Nicolini, Man Apelejg y Andres Santangelo, Clarita y Pablo Del Franco, Mary y Gonzalo Salse y Geor y Cesar Bua.

TRAJTENBERG, Héctor, q.e.p.d., falleció 6-8-2024. - El consorcio de propietarios del edificio Av. Alvear 1491/1531 expresa con profundo pesar sus condolencias y acompaña a la familia en este doloroso momento.

TRAJTENBERG, Héctor. -Juan Pedro Damiani y familia despedimos con profundo dolor al querido Héctor, ejemplo de vida. Pedimos una oración por el descanso eterno de su alma y acompañamos a Maria, Mariana y Andrés, Daniela y

nietos en este dificil momento.

VAZQUEZ, Mario. - Querido Mario, fuiste un ejemplo para muchos. Te despedimos con mucho afecto. Teresa y Fabian Vasena.

VAZQUEZ, Mario E., q.e.p.d. -Querido Mario, Ricardo Băcker te despide con afecto y admiración. Muchos años trabajando con vos te convirtieron en un modelo a seguir merecedor de afecto y respeto. ¡Hasta siempre!.

VAZQUEZ, Mario Eduardo. -Susan Segal participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

VÁZQUEZ, Mario Eduardo, q.e.p.d. - El directorio y personal de Gador S.A. participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a la familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

VIGNOLO, Lilia, q.e.p.d. - Enrique Pescarmona y señora acompañan a Sandra en este doloroso momento.

VILCA, Hugo Victor. - Nuestras condolencias a la familia de nuestro querido Hugo. Agradecemos el tiempo, experiencia y trabajo que nos brindaste, dejaste una huella imposible de borrar. Te vamos a extrañar. Tus compañeros y amigos de Lahume.

Misas y Funerales

CENTANARO, Esteban. - Su familia celebra e invita a la misa en su memoria hoy, 19.30 hs., en San Nicólas de Bari.

Homenajes

MAMRUTT de ROITMAN, Celia, Z.L. - Convocamos a la ceremonia de schloishim en su memoria, el domingo 11-8-2024, 10hs, en el cementerio de La Tablada, entrada Boulogne Sur Mer.

Recordatorios

BARON, Isaac (Iche), Z.L., 8-8-89. - Siempre en nuestros corazones, con amor Polly, Pablo, Andrea y nietos.

MIRABEL, Sergio W. - ¡Ya 5 años! Toda tu familia te extraña mucho.

PARDO, Osvaldo Fabián (El Beibi, Pecas). - Mi adorado Fabián, hoy 8 de agosto en el que sería el día de tu cumple 61 no tengo palabras para expresar cuánto te extraño, tu voz, tu risa. Continuás vivo en mi corazón y el de tus amigos. Te quiero. Tu mamá, Adelma.

SOMOZA, Nora Bonifacino de, ex campeona argentina de tenis, 8-8-24; 16-1-2013. - A 100 años de tu nacimiento, Alejandro, Liliana, Matias, Noelia y Rodrigo te recuerdan siempre con cariño.

# Detectaron extraños movimientos en la cuenta de hermanos de Loan

GOYA. Una billetera digital de la familia del menor registra movimientos por \$50.000.000; afirman que se trata de donaciones

En la jornada en la que los padres y hermanos mayores de Loan Danilo Peña comenzaron a declarar como testigos en la investigación federal que busca dilucidar qué pasó con el niño de cinco años, la Justicia trata de determinar el origen de millonarios movimientos en billeteras virtuales de parte de la familia de la víctima.

En concreto, se puso la lupa en transferencias que recibieron dos de los hermanos de Loan. En principio, la cifra informada ronda los 50 millones de pesos, que aparecieron en las cuentas de Mercado Pago de Cristian y Mariano Peña.

Las transacciones se dieron en los días posteriores a la desaparición del menor y desde el entorno familiar sostienen que están destinadas a la búsqueda del niño, así como también para la creación de "una fundación para ayudar a otras familias que estén pasando los empleos por los cuales haya por una situación similar".

La información surge del pedido realizado a mediados de julio por la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo de llevar adelante un "perfilamiento social" de la familia de Loan. En el exhaustivo perfilamiento que solicitó la magistrada, también pidió que se hicieran "perfiles económicos" de los imputados y del grupo familiar de Loan. Esto incluye "gastos, compras extraordinarias, movimientos bancarios o de otro tipo que la persona pudo realizar, uso de billeteras virtuales (Mercado Pago), bancos, consulta a AFIP sobre si se registra el grupo familiar, cercanos o imputados/ as registrados y los empleos por los cuales haya realizado aportes previsionales".

El 10 del mes pasado, Mariano Peña había mencionado a la prensa que estaba abierta una cuenta de Mercado Pago para recibir donaciones y "como dicha colaboración se difundió, es que se recaudó una suma millonaria". Incluso, la madre de Loan, María Noguera, dijo algo similar a LA NACION.



Loan Danilo Peña

ARCHIVO

"Verificar gastos, compras extraordinarias, movimientos bancarios o de otro tipo que la persona pudo realizar, uso de billeteras virtuales, bancos, AFIP sobre si se registra el grupo familiar, cercanos o imputados/as registrados y realizado aportes previsionales", marcaba el documento del Juzgado Federal de Goya.

Sin embargo, la Justicia todavía no tiene claro de dónde provino el dinero, motivo por el cual se continuará investigando sobre las transacciones realizadas.

#### La declaración de los padres

En paralelo, los padres de Loan prestaron declaración frente a la jueza Pozzer Penzo, en medio de la polémica por el borrado de mensajes en el celular del excapitán Carlos Pérez.

Ayer por la mañana comenzó a dar testimonio la madre de Loan. Por la tarde fue el turno de José, el padre de Loan. En las próximas horas completarán sus testimonios los hermanos del menor desaparecido y otros familiares. En tanto, la abuela Catalina podría declarar mañana o el próximo lunes, de acuerdo con lo que establezca el juzgado. Será la primera vez que la familia esté cara a cara con la magistrada federal.

El 17 de julio, en un documento dirigido al comisario mayor, Fa-

bio Pirrone, titular del Comando Unificado, el texto firmado por la jueza pidió que se realice el "perfilado" del "núcleo familiar" y luego detalla: "Determinar el núcleo familiar, amistades e identificar con cuáles ha mantenido relaciones afectivas el menor, su grupo directoy/o cercano (conflictivas o no), quienes integran sus grupos ovínculos sociales y/o deportivos, curriculares, etcétera".

"El investigador judicial intenta reconstruir una historia que no conoce, y a veces uno puede tener preconceptos, prejuicios, y al no conocer el contexto puede llegar a conclusiones equivocadas. Prejuicios y preconceptos los investigadores tenemos siempre, porque en definitiva nosotros no juzgamos, sino que tratamos de elaborar perfiles, historias y reconstruirlas, y muchas veces nos basamos en deducciones propias. Este pedido de análisis ayuda, no es una prueba determinante, no es algo concluyente, pero ayuda mucho para conocer el contexto", explicó un experto que trabajó durante décadas en diversas causas y reconoce que en los últimos 10 a 15 años se volvió una herramienta útil en causas complejas.

En el caso concreto del pedido de Pozzer Penzoal Comando Unificado de las fuerzas federales de seguridad amplió su alcance más allá del núcleo familiar de Loan y lo hace extensivo a quienes participaron del almuerzo en el paraje Algarrobal el 13 de junio.

"Solicito igual información de las personas imputadas y de aquellas que estuvieron en el almuerzo el día de la desaparición del menor, colectándolas pero respetando la intimidad de los familiares involucrados y la privacidad, recabando los datos necesarios para identificar su entorno social (del desaparecido)", se indicó en el pedido de la jueza federal de Goya.

Se explicó, además, que la tarea está a cargo de psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales. •

# Habilitan la práctica de tiro en los liceos militares

**CAMBIO.** El ministro Petri busca fortalecer la formación de oficiales de reserva

#### Daniel Gallo

LA NACION

La formación de oficiales de reserva es una de las misiones centrales de los nueve liceos militares que funcionan en nuestro país. Es una tradición que empezó en 1938 con la inauguración, en Villa Ballester, del Liceo General San Martín, para que cadetes cursaran el nivel de educación secundaria y, en forma paralela, incorporaran conocimientos que les permitieran cumplir un rol como reservistas. En 2010 todo cambió con una norma que prohibió la instrucción sobre armas de fuego, en un contexto político que alentaba la desaparición de esos institutos. Ahora, el ministro de Defensa, Luis Petri, busca revertir esa situación y firmó una resolución que regresa los liceos a su esencia natural, incluso con la habilitación para la práctica de tiro en los últimos dos años.

lización de la capacitación de los reservistas, ya que se plantea que, de acuerdo con las capacidades de cada liceo, se impulse la orientación en aptitudes de piloto de drones y ciberdefensa.

"El objetivo es recuperar y revitalizar el sistema educativo en estos establecimientos a nivel nacional para impulsar la misión de alcanzar la excelencia educativa y la disciplina militar en la formación de líderes", indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado de prensa.

En ese texto, el ministro Petri destacó que la medida busca que "más jóvenes de nuestro país elijan formarse en los liceos y que tengan siempre las puertas abiertas de nuestras instituciones para servir a la patria".

Los vaivenes en la formación de cadetes de educación secundaria como oficiales de reserva comenzaron con una resolución firmada en marzo de 2010 por la cual se anularon las asignaturas que propiciaban la formación militar. En 2017 se intentó retomar la normal actividad en esos liceos mediante



Luis Petri

ARCHIVO

una norma que permitía el uso de simuladores de tiro desde tercer año y el entrenamiento un año después con carabinas calibre 22. Con el regreso del kirchnerismo, esta vez con el ahora denunciado por violencia de género Alberto También se plantea una revita- Fernández, se volvió a prohibir la práctica de tiro. La resolución de Petri vuelve la situación al origen de la creación de estos institutos, incluso con adiestramiento en armas para cadetes de tercer y cuarto año.

A esos cadetes se les otorgará el estado militar de acuerdo con la ley 19.101, con el fin de sostener una "adecuada instrucción" para asegurar su rol como oficiales de reserva.

Además del consignado Liceo Militar General San Martin, el Ejército tiene los liceos General Espejo (Mendoza), General Paz (Córdoba), General Roca (Comodoro Rivadavia), General Belgrano (Santa Fe) y General Aráoz de Lamadrid (Tucumán); dependen de la Armada los liceos navales Almirante Brown (Vicente López) y Almirante Storni (Posadas), mientras que la Fuerza Aérea tiene el Liceo Aeronáutico (Santa Fe).

La resolución establece la necesidad de "recuperar los pilares fundacionales sobre los cuales, durante muchos años, se construyó la excelencia de la educación académica y militar de los liceos". •

# Asesinaron a golpes a una mujer en Mar del Plata

VIOLENCIA DE GÉNERO. La víctima tenía 27 años y el cuerpo fue encontrado en la casa del sospechoso, que está prófugo

#### Darío Palavecino

CORRESPONSAL EN MAR DEL PLATA

MAR DEL PLATA.-Investigadores llegaron hasta un domicilio del barrio 9 de Julio, en la zona oeste de la ciudad, en el marco de una averiguación de paradero por desaparición de una joven y se encontraron con el cadáver de una mujer oculto dentro de una heladera.

El propietario del lugar huyó por los fondos ante la presencia policial y es intensamente buscado.

El fiscal Fernando Berlingeri confirmó poco después del mediodía que los restos corresponden a Rocío Fernández, de 27 años, cuyo paradero se desconocía desde el pasado viernes, cuando pidió un taxi y fue a visitar a un amigo. La identificación se logró por el tatuaje que tenía en la mano izquierda.

Fuentes del caso confirmaron a LA NACION que el cuerpo presentaba golpes varios en rostro, brazos y piernas. En principio, no se advertirían lesiones compatibles con algún tipo de arma.

A ese inmueble de la calle Grecia al 1000 llegaron los policías porque advirtieron que en esa zona se había activado el teléfono celular que pertenecía a Fernández. También, según se pudo conocer en las últimas horas, a partir del mensaje de un amigo de la víctima. Ella le había comentado dón de iba a estar y dío el domicilio allanado. Ese dato llegó a tribunales poco antes del mediodía

La vivienda a la que llegaron los investigadores no era la misma en la que luego encontrarían el cadáver. Vecinos advirtieron que a metros de allí solían ver "movimientos con



Peritos trabajaron en la escena del crimen

mujeres". Hasta ese inmueble fueron los policías y vieron escapar al

trar el cuerpo.

En esa casa se secuestraron al menos dos teléfonos celulares. Esos equipos serán peritados y se propietario, poco antes de enconestima que uno de ellos podría ser

el que usaba Fernández. La familia de Fernández, que había conseguido el acompañamiento de Red Solidaria para difundir el pedido de datos de la por entonces joven desaparecida, la describía como una joven alta, con rulos, piel blanca y un tatuaje de mariposa en la mano izquierda, detalle que permitió su identificación.

Este es el cuarto femicidio que se comete en esta ciudad en 2024 y es el segundo en menos de 24 horas.

Anteanoche se confirmó la muerte de una mujer que el pasado 11 de julio había sido apuñalada por su expareja en el marco de una discusión. Desde entonces había permanecido internada en el Hospital Interzonal General de Agudos en muy grave estado. El autor de ese femicidio fue detenido poco después del ataque.

MAURO V. RIZZI

OPINIÓN 29 LA NACION | JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024

# **OPINIÓN**

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

os chats de la secretaria privada del expresidente Fernández podrían ser editados, en realidad, como la biografía de una época.

Además de hechos, datos y conductas, revelan algo de fondo: una cultura del poder que gobernó la Argentina durante cuatro períodos presidenciales. Es una cultura en la que nada es lo que parece, que está basada en el ocultamiento y la impostura, en la que el relato y la supuesta ideología son apenas la máscara y la coartada para tapar la realidad. Los chats hablan de Alberto Fernández, claro, pero también hablan del kirchnerismo y de un sistema de valores o disvalores enquistado en un sector de la política. Retratan una cultura enemiga de la transparencia, en la que el peor pecado no es violar la ley, sino ser descubierto.

Cuando se cotejan las revelaciones de los chats con los discursos y la retórica del expresidente, no solo aparece una doble moral. También queda al desnudo la concepción del poder como un simulacro. Todo era una actuación y una pantalla que ocultaba lo inconfesable. Pero sería ingenuo suponer que esa fue una actitud encapsulada y que la impostura se agota en un individuo que llegó a ocupar la presidencia de la Nación. Loque muestran los chats debe entenderse en el marco de un sistema y una cultura política que naturalizó el engaño y que apostó, desde sus tiempos fundacionales, a encubrir determinadas conductas detrás de los fuegos artificiales y la cáscara vacía de un supuesto relato ideológico.

Los antecedentes son muchos y muy claros: desde el yate de Insaurralde hasta los bolsos de López, desde la fiesta de Olivos hasta el vacunatoriovip. Desde las viviendas de Schoklender y Bonafini hasta la fábrica de billetes del exvicepresidente Boudou y el desvío millonario de obras públicas para el señor Lázaro Báez. En el medio pueden anotarse los oscuros negocios del exjuez Zaffaroni con departamentos alquilados para la explotación y trata de personas hasta episodios aparentemente menores pero sintomáticos, como el caso de la titular del Inadi que tenía en su casa a una empleada "en negro". Todo remite a lo mismo: un discurso "para la gilada" y un decorado ideológico que encubre negocios y conductas inconfesables. Es una cultura, además, en la que la palabra está disociada de la ética. Y en la que los datos y las estadísticas se pueden manipular o adulterar según los intereses del que gobierna. El Indec de Moreno fue un símbolo, y a la vez una confesión que terminó ayer en condena judicial.

Cada uno de los episodios que generaron escándalo y debates fueron, sin embargo, la punta de un iceberg. Contoda su carga de revelación, apenas llegaron a mostrar una pequeña porcióndeungigantescoentramado de corrupción, desviaciones, abusos y privilegios derivados de una idea del poder asociada a la impunidad. Lo que expusieron cada uno de esos casos fue a dirigentes que se creían más allá de la ley y que tomaron al Estado en beneficio propio, tanto para enriquecerse como para esconder sus miserias. La fiesta clandestina en Olivos, en medio de la cuarentena estricta, fue una demostración grosera de esa cultura: lo que rige para todos no rige para mí. Hacia afuera, PODER E IMPUNIDAD. Las revelaciones sobre Alberto Fernández exhiben una cultura política que naturalizó el ocultamiento y la mentira, en la que la palabra está disociada de la ética

# Los chats de la secretaria, un retrato de la impostura kirchnerista

Luciano Román



el verbo inflamado y el dedo levantado; hacia adentro, patente de corso y "zona liberada".

Los chats de la secretaria, como los cuadernos del chofer que en su momento reveló Diego Cabot en LA NACION, son registros y testimonios de un momento histórico. En el espíritu monárquico del kirchnerismo, deben considerarse "deslealtades" de la servidumbre. Pero cada uno de esos archivos es un espejo en el que se reflejan el alma y la textura moral de una facción que aún hoy conserva un enorme poder desde gobiernos provinciales y municipales, así como en el Congreso de la Nación. Que algunos de esos casos les haya costado el ostracismo a sus protagonistas no significa que esa cultura haya muerto. ¿Alguien cree que con el escándalo del Bandido se extinguieron definitivamente la influencia y los métodos de Insaurralde en la provincia de Buenos Aires?

Frente a cada uno de esos escán-

dalos, la reacción fue casi idéntica, extraída de un manual que responde a la misma lógica del ocultamiento y la impostura: denunciar "una conspiración", un intento de desestabilización y una "mano negra" de las corporaciones. Siempre se busca, al mismo tiempo, correr al juez y embarrar la cancha. Todo, mientras se agitan fantasmas y se hacen extrañas elucubraciones. El kirchnerismono se preguntaba cómo era posible que Insaurralde estuviera de fiesta en un yate en el Mediterráneo, sino de qué operación había sido "víctima" para que se conocieran esas fotos.

Cuando la conspiración no alcanza se apela, en última instancia, al recursoal que ha echado mano, una vez más, el expresidente Fernández: negar todo. El yate no era el yate; las fotos están trucadas; la fiesta no existió. En este caso, la reacción parece inspirada más en la cultura popular: "Vos negá, siempre negá", le recomienda Eliseo, el inefable protagonista de la taquillera serie

El encargado, a su ayudante. La asociación entre el expresidente y este portero de doble personalidad, que vive entre la simulación y la corruptela, enredado en su microcosmos de miserias, engaños y paranoias, tal vez sea gráfica y oportuna, aunque es por cierto penosa. Eliseo abusa de su pequeño poder como encargado. El éxito del personaje quizá tenga que ver con algo que, en la cultura política y social de la Argentina, nos resulta demasiado familiar.

En los casos en los que las pruebas son irrefutables, se intenta la operación "sorpresa y despegue". Nadie conocía las fechorías de José López, nadie sabía que Insaurralde firmaba decretos desde el vate. No se los reconoce como piezas de un engranaje, sino como excepciones yanomalías de las que nadie se hace cargo. Ahora veremos otra teatralización: la fingida indignación del cristinismo frente al oscuro mundo de Fernández.

La impostura del poder fue tan

obscena que chocó con sus propios límites. La sucesión de fotos, bolsos, cuadernos y videos la dejó finalmente en evidencia hasta el punto de provocar hartazgo e indígnación en buena parte de la sociedad. Es necesario identificar ese estado de ánimo para entender el drástico giro político que implicó, el año pasado, el triunfo de Javier Milei. Se descubrió que en el relato kirchnerista había, además de un entramado de ineficiencia y corrupción, un gran simulacro basado en la hipocresía y la mentira. La mayoría optó, entonces, por un liderazgo que parece encarnar una suerte de sinceridad brutalyque "dice lo que piensa" aun al punto de la temeridad y el exceso. Se descubrió que el poder tenía una máscara y un disfraz, y no se optó por ir hacia una vestimenta que pudiera considerarse apropiada y convencional, sino por dar el salto al striptease y al desnudo provocador. La historia de ese viraje recién se está escribiendo.

Queda, sin embargo, una pregunta en el aire: ¿cómo se pudo llegar tan lejos?; ¿cómo funcionó durante casi veinte años la retórica hueca del poder? Hay respuestas económicas, por supuesto, vinculadas al distribucionismo engañoso del populismo, pero también hay una doble vara y una ética gaseosa en el seno de la sociedad. Es la actitud que hoyexhiben, sin inmutarse, muchas asociaciones o colectivos feministas frente a hechos que, por su propia naturaleza, hubieran merecido su rápida y enérgica reacción. Son núcleos de la sociedad que también muestran un mayor apego al relato que a la verdad, y a los que las cosas les parecen mal o bien según sean funcionales o no a su estética discursiva y también a sus intereses materiales. Si el transgresor es "de los nuestros", somos indulgentes y fingimos ceguera. Si es del "bando enemigo", somo simplacable sy feroces. No se defienden principios, sino intereses y conveniencias. Lo vemos frentea la tragedia de Venezuela: para el seudoprogresismo argentino, las dictaduras "propias" no son dictaduras. ¿Cuántas asociaciones de derechos humanos se han pronunciado frente al drama de la hijastra de Daniel Ortega, que denuncia por abuso sexual y represión al dictador nicaragüense?

El escándalo de los chats nos conecta también con componentes de cinismo que han echado raíces en la cultura política argentina. Los simboliza la declaración que acaba de hacer el dirigente Juan Grabois: "Alberto Fernández es un inmoral, pero yo lo volvería a votar". Se le debe agradecer la franqueza al combativo "dirigente social": confiesa que la moral y la política transitan, para el kirchnerismo, por senderos paralelos y pertenecen a mundos

separados.

Los chats de la secretaria nos muestran, en definitiva, mucho más que una trama de negocios, favores y dramas en los que se mezclan la impostura y la violencia. Exhiben hasta qué punto llegó a naturalizarse la doble moral en el poder. Grabois nos recuerda que el peligro sigue ahí: "Yo lo volvería a votar". No habla de Fernández, al que hoy nadie imagina candidato a nada, sino de una cultura que sigue viva y que ha que dado retratada, como una bitácora, en el celular de una secretaria que creyó, como Eliseo, que el poder, grande o pequeño, no está para ser honrado, sino para aprovecharse de él. •

#### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Candidatos a la Corte: el agua y el aceite

Mientras uno de los postulados por el Poder Ejecutivo al más alto tribunal cuenta con sólidos antecedentes, el otro solo tiene pies de barro

esde que, en el noveno acto de La Celestina, escrito en los últimos años del siglo XV, se mencionaba que toda comparación es odiosa, existe una marcada reticencia a confrontar trayectorias personales y profesionales. Toda persona tiene derecho a vivir su vida como le plazca, como le sea posible o lo crea conveniente, sin estar obligada a imitar el camino elegido por los demás. Pero las comparaciones son por demás útiles al tiempo de evaluar y elegir entre distintas personas para adjudicarles una misma e idéntica tarea o función.

El Senado se prepara para analizar la cobertura de dos vacantes en el tribunal más importante de la Argentina. El Poder Ejecutivo ha enviado a esa cámara los pliegos de dos candidatos. Los senadores están facultados para rechazar o aprobar ambos, y para aceptar el de uno solo. Por consiguiente, no se pide al Senado que elija entre uno u otro. Por el contrario, se le exige que en ninguno de los dos casos deje de lado elementales criterios de sensatez al evaluarlos ni que reduzca los requisitos de excelencia que deben regir la designación de los más altos jueces de la república.

Los senadores tendrán ante sí abundante información como para tomar una decisión fundada sobre datos objetivos y verificables acerca de cada candidato. Habrá también, casi con certeza, otros factores, no tan objetivos ni tan verificables, que intentarán influenciar la opinión y el voto de los legisladores. Uno de los escasos recursos con que se puede evitar que esas influencias impongan su efecto destructivo es analizar y comparar la calidad de aquellos datos. Cuanto más se conozca acerca de los postulantes, cuanto mayor énfasis se ponga en la calidad de sus antecedentes y cuanto mejor se los pondere, menos lugar habrá para la subjetividad y la imposición de criterios caprichosos.

Designar un juez de la Corte que, por sus escasos o pobres antecedentes—o, peor aún, por una trayectoria plagada de circunstancias oscuras o hasta delictivas—, no tenga la idoneidad profesional y moral que el cargo requiere pondría en serio riesgo la percepción acerca de la calidad institucional de la república, en momentos en que nuestro país busca atraer inversiones duraderas.

No pueden ser más diferentes los antecedentes técnicos de los dos candidatos propuestos. Los del doctor Manuel García-Mansilla muestran el perfil de un jurista que, tras una brillante carrera universitaria con las más altas calificaciones. completó estudios de posgrado en el extranjero y obtuvo un título doctoral summa cum laude otorgado por un tribunal de notables personalidades. Luego de años de ejercer su profesión en ámbitos de reconocida excelencia, con innumerables artículos, ensayos y libros publicados aquí y en el extranjero, alcanzó el decanato de una destacada casa de estudios superiores. Su trayecto-

ria marca una notable, profunda y reconocida dedicación a los temas y cuestiones constitucionales que son precisamente aquellos que primordialmente debe abordar el más alto tribunal de la república. Están totalmente ausentes denuncias acerca de su falta de probidad o de integridad. Existen, sí, cuestionamientos a la posición que ha adoptado ante ciertos controvertidos temas, pero ellos se han centrado en aspectos técnicos y doctrinarios absolutamente alejados de comportamientos delictivos.

Un candidato a tan relevante cargo no puede ser designado si las denuncias que lo involucran y los delitos de los cuales se lo acusa afectan y pulverizan la decencia y la dignidad, que son la esencia de la administración de justicia

Incurrirían en un grave error histórico las autoridades de la república si designaran al postulante cuestionado

No se puede convalidar la utilización de la más alta magistratura de la Nación como moneda de cambio para un canje entre la decencia, por un lado, y la complicidad delictiva, por el otro

Los antecedentes del otro candidato, el actual juez federal Ariel Lijo, no pueden ser más distintos, y son reveladores de un desempeño laboral y académico concentrado en el area del derecho penal que no es habitualmente de competencia de la Corte. Su carrera universitaria, por otra parte, no ha sido destacada, pues el propio interesado no ha incluido en su currículum ninguna referencia a ningún aspecto notable. No ha ido más allá de una especialización en administración de justicia. Tampoco ha tenido experiencia alguna del otro lado del mostrador,

pues su actuación profesional se ha desarrollado exclusivamente como empleado y luego funcionario del Poder Judicial. Nada de malo tiene esto en sí mismo, a excepción de una eventual falta de interacción con el mundo de quienes pagan impuestos. Numerosas entidades empresarias y asociaciones profesionales han señalado que esa actuación aparece oscurecida por muchas sospechas fundadas y consistentes que la opacan y enturbian. A esas observaciones se añaden más de 30 graves denuncias presentadas ante la Justicia Penal yel Consejo de la Magistratura fundadas en demoras injustificadas en la tramitación de cuestiones a su cargo, falta de investigación sobre ciertos delitos y -como si todo eso fuera poco- en su posible enriquecimiento ilícito.

En resumen: surge de la comparación de actuaciones de ambos candidatosa lo largo de los últimos 20 años que, mientras uno estuvo a cargo del departamento legal de una empresa importante, pasó luego a un estudio jurídico de relevancia, se desempeñó después como director ejecutivo de una cámara empresarial y finalmente fue designado decano de una facultad de derecho, el otro, durante esos mismos veinte años, ocupó un mismo cargo, sin siquiera haber aspirado a ascender a juez de cámara, desde que nunca concursó para ocupar un cargo de mayor jerarquía, acumulando en cambio decenas de denuncias por delitos que van del lavado de dinero al cohecho, pasando por la asociación ilícita.

Si uno de los dos candidatos ha sido objetado por algunos sectores como consecuencia de puntos de vista técnicos sobre cuestiones opinables, ello no parece exceder el marco normal de un debate donde no están en juego ni su probidad ni su idoneidad. En el otro caso, en cambio, el candidato ha sido objeto de numerosas denuncias y quejas sobre la posible comisión de graves delitos. Un futurojuez de la Corte puede elevarse por encima de cualquier debate técnico acerca de sus ideas y posiciones doctrinarias. Pero un candidato a tan relevante cargo no puede ser designado si las denuncias que lo involucran y los delitos de los cuales se lo acusa afectan y pulverizan la decencia y la dignidad que son la esencia de la administración de justicia. En ese sentido, hay que destacar, han expresadoy fundamentado sus objeciones e impugnaciones a esta candidatura una larga lista de prestigiosas instituciones y personalidades ligadas al derecho.

En suma, mientras uno de los candidatos propuestos acredita bases por demás sólidas, el otro solo tiene pies de barro. Por eso, incurrirían en un grave error histórico las autoridades de la república si designaran al candidato equivocado. Peor aún, convalidarían la utilización de la más alta magistratura de la Nación como moneda de cambio para un canje entre la decencia, por un lado, y la complicidad delictiva, por el otro.

#### DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar //lanacion

#### Tristeza

Chau, Loan; hola, Alberto. Qué tristeza, qué tremendo como vivimos en una Argentina que no conocemos. Carole Carmody DNI 16.345.083

#### Daño

Es muy grande el daño que ha hecho la imposición de lo políticamente correcto, especialmente en el tema de ideología de género. La creación del Ministerio de las Mujeres, la expansión del Inadi, la propaganda política que aún hoy sigue bajando línea-sugiero ir a una sucursal del Banco Provincia y sentarse a esperar mirando un monitor que muestra las bondades provinciales acerca de la gestión de la menstruación en las dependencias bonaerensesha generado rechazo, burla v malversación de fondos públicos. Ningún programa pagado por estas dependencias gubernamentales fue serio porque la militancia enceguecida se encargó de bastardear una causa noble, tal como el kirchnerismo hizo con los DD.HH. Los colectivos militantes, embanderados con la inclusión, el respeto por la diversidad y otras muchas frases hechas para la tribuna, lo único que dejaron es una gran cortina de humo; y de tanto repetir las consignas las vaciaron de significado. Otro hito más del kirchnerismo, no lo olvidemos.

Andrea Cecilia Testa DNI 16.559.434

#### Tarifazo

Un nuevo tarifazo del transporte público de pasajeros por la quita de subsidios será otro duro golpe a los ya flacos bolsillos de millones de argentinos, aquellos que no son precisamente parte de la tan mentada casta. Lamentable. Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

Fue muy gratificante escu-

#### Milei en la Rural

char al señor Presidente Milei, en la Rural, reivindicar con tanto entusiasmo y claridad el tan vilipendiado "modelo agroexportador", motor de la economía nacional, históricamente castigado por políticos e ideologías que tanto daño le han hecho al país. También escucharlo decir que "nadie tiene tantas ganas como nosotros, y yo en particular, de terminar con las retenciones". Lamentablemente, los "héroes" que hemos luchado para que esto se haga realidad nos encontramos siempre con la misma respuesta de los gobiernos de turno: que no tienen plata o que no pueden desfinanciar al Estado, postergando eternamente esta decisión. Actualmente el productor sufre bajos precios internacionales, bajos rendimientos por sequías o inundaciones, altos impuestos y tasas provinciales que no hacen rentable el negocio, y es por eso que apelo a la buena voluntad de este gobierno, y le propongo que implemente una solución alternativa y provisoria que mejora la situación actual. La misma consiste en lo siguiente: a) transformar las retenciones en un bono a X plazo; b) el mismo debe ir nominado a valor soja, con referencia al Mercado de Chicago; c) cotizará en los mercados a término y podrá ser transferido libremente al precio que fije ese mercado; d) se podrá usar para la adquisición de maquinaria agrícola e insumos agropecuarios. Implementando esto, aquel productor que pueda aguantar recibirá, en el plazo estipulado, el equivalente de la soja retenida y el que necesite negociarla recibirá el porcentaje que le pague el mercado, que siempre será una mejora con respecto a lo retenido actualmente. El Estado no se desfinancia (asume una deuda a largo plazo) y se crea un mercado secundario que generará utilidades y negocios a los que deseen intervenir. Eduardo Bunge

eduardobunge@yahoo.com. ar

#### Falso progresismo

Los intelectuales que menciona el excelente editorial del domingo pasado titulado "La careta del falso progresismo", que creyeron "haber encontrado en la dictadura soviética la panacea igualitaria con prosperidad económica", podrían haber invocado en favor de esa convicción que el tiempo demostró falsa, que padecieron la influencia de la relectura por Karl Marx, un intelectual de indudable envergadura; del pensamiento de G. W. F. Hegel, un filósofo de inmenso prestigio muerto en 1831, que había creido demostrar el funcionamiento de las

#### En la Red

FACEBOOK Guillermo Moreno, condenado a tres años de prisión



"¡Genial! Justamente por su manipulación hoy estamos afrontando juicios relacionados con los fondos buitre" Anama Berdez

"Más justicia necesita la Argentina"

Carlos Cerino

"Excelente" Zulema Razzari

OPINIÓN 31 LA NACION | JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024

leves que rigen los procesos de desarrollo natural y social, reforzadas con el apotegma de que "todo lo racional es real y todo lo real es racional". La realidad de las contradicciones de clase propias de su época permitió presentar esas leyes como de cumplimiento histórico, con destino final en el socialismo. Justificaron, además, que F. Engels le agregara al supuesto destino del ineluctable socialismo el prestigiosoy "vendedor" calificativo de "científico". Esa combinación de historicismo, filosofía y ciencia; y el triunfo, en 1917, de la Revolución Rusa, le dio aire al dictador apodado Stalin para que con el pretexto de industrializar a la Rusia feudal implantara un sangriento régimen que sacrificó a 30 millones de personas antes de la Segunda Guerra Mundial, en aras de ese falso progresismo. Estos eran, además, los justificativos que circulaban entre los "intelectuales progresistas", en mis años de universidad y posteriores, cuando comenzó a descubrirse la vesania estalinista. Pero nada de eso se puede argumentar hoy con seriedad, como lo demuestra muy claramente el editorial. No obstante, este deja pendiente un crucial interrogante: ¿en qué altar sacrifican los intelectuales contemporáneos las libertades y garantías que con todas sus imperfecciones defiende desde hace siglos el pensamiento ilustrado de las democracias occidentales? Creo que se aprovechan del ancestral miedo a la libertad, denunciado por Erich Fromm en los años 50/60. Ese miedo fundamental resultaría supuestamente conjurado por las autocracias de pensamiento único, sean de pensamiento laico o teocrático, pues son lo mismo: solo difieren en el lugar donde ubican su paraíso. Juan José Ávila

#### Visita a presos

DNI 4.299.944

El bloque de Unión por la Patria ha solicitado se sancione a los legisladores que han visitado a miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad presos en la cárcel de Ezeiza. Visitar a los presos es uno de los más nobles gestos que un ser humano puede realizar. Cualquiera que sea la causa de la privación de la libertad, la visita es un gesto que merece gratitud. Negarse a tal gesto y más aún pretender una sanción por dicho gesto es miserable y tiene una sola explicación: la venganza.

Juan Pablo Chevallier-Boutell jcheva1001@gmail.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

#### **JUSTICIA Y POLÍTICA**

# La impunidad judicial

Alejandro Fargosi

PARA LA NACION-

na clara mayoría de argentinos votamos por un cambioprofundoencarnadoen Javier Milei. Resucitó ideas liberales abandonadas hace 90 años por todos los partidos y grupos mayoritarios, que optaron por un estatismo controlador que nos arrastró a un abismo, al fin evidenciado en dos décadas de kirchnerismo.

Esa catástrofe también afectó al Poder Judicial y a un sistema legal que, pese a su explícita base liberal, mutó hacia un estatismo violatorio de la Constitución, donde todo está prohibido, salvo excepciones... truco que fomentó múltiples kioscos de coimas. Así, la Argentina fue uno de los dos países del mundo que sin una guerra devastadora se empobrecieron a lo largo de las últimas décadas. El otro caso es la pobre Venezuela, que flota en petróleo y oro, pero está gobernada por una banda criminal.

El kirchnerismo llevó estos desastres a su cénit, coronándolo con la derogación del Código Civil de Vélez Sarsfield, monumento jurídico al liberalismo, que reemplazó por un mal Código Civil y Comercial, medularmente estatista, a grado tal que el derecho de propiedad está condicionado a lo que dispongan los concejos deliberantes de cada municipio, y todos nuestros derechos, librados a decisiones judiciales propias de legisladores.

Quizás algún día podamos solucionar los errores del nuevo código que no pedían ni los peores terroristasy cuyos efectos negativos aún no terminamos de ver. Es cuestión de tiempo. Para peor, ese código y otras leyes similares están en manos de un Poder Judicial muy deficiente, como percibe la opinión pública, que leda una imagen positiva debajo del 30%.

Esobvioque resolver los grandes y urgentísimos temas macroeco-

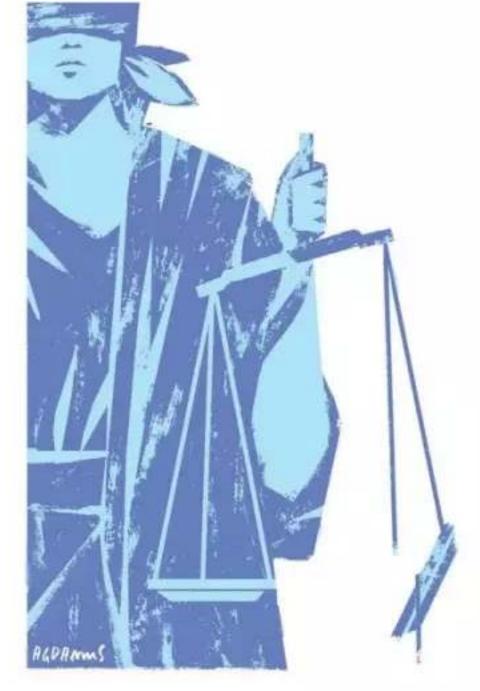

nómicos es condición necesaria pero no suficiente para que la Argentina se recupere. Debe recuperarse el amparo legal a la libertad en nuestras leyes y deben mejorar mucho los miles de jueces federales y locales que las aplican, demasiadas veces mal.

Quien crea que exagero puede preguntarle a su amigo abogado por su opinión sincera.

El teóricamente buen sistema del Consejo de la Magistratura de la Nación ha empeorado año tras año y hoy en día es pura política o casta. Lo integran políticos y jueces. Además, hay académicos que en realidad son políticos, porque las elecciones de rectores de universidades públicas son eso. Y lo completan abogados que, como

deben hacer campaña de Jujuy a Tierra del Fuego, solo pueden llegar si son patrocinados por un partido político grande.

Esa mezcla de política y endogamia judicial se fortificó en arcanos reglamentarios. Tres ejemplos bastan: no se votan candidatos, sino ternas de candidatos, de manera tal que cada grupo logre poner a sus protegidos. Con la fatua excusa de su independencia, no se enjuician jueces por sus sentencias, lo cual les garantiza impunidad. Y las denuncias rara vez avanzan, como es el caso del juez Lijo, a quien no se investiga... ¡por ser candidato a la Corte Suprema!

Más allá del Consejo y de la facultad presidencial de proponer jueces al Senado, lo cierto es que el

gran arquitecto del Poder Judicial es desde hace 40 años el peronismo, con su mayoría senatorial que solo concede ciertas vacantes al partido en el poder, sea la UCR, JxCyahora La Libertad Avanza.

Esa dominación de casi medio siglo ha provocado que dentro del Poder Judicial abunden jueces que llegan no por méritos sino por sus contactos políticos con el PJ y la UCR, a los que responden. Así, casi nadie ha sido juzgado ni removido: ni los malos jueces ni los malos funcionarios. Impunidad garantizada para todos, salvo poquísimos casos.

Este panorama incompatible con la prosperidad económica podría ser cambiado por una buena, decente y valiente Corte Suprema que actúe con rapidezo por un Consejo de la Magistratura profundamente modificado, que proponga los mejores candidatos y remueva a los jueces que no deben serlo.

No dudo de que el presidente Milei prefiera un mejor Poder Judicial, porque más allá de su foco en el cambio macroeconómico, un experto economista como él sabe que un sistema judicial malo puede destruir cualquier economía. Pero necesita votos en el Congreso, sin los cuales no se puede modificar el Consejo de la Magistratura, ni designar mejores jueces. Está obligado a negociar, algo que suena civilizado, pero muchas veces genera malos resultados, como dijo Bismarck hace 150 años.

Milei, a quien la "intelligentsia" le pide todo y ya, necesita herramientas republicanas para mejorar al sistema judicial.

Las herramientas son más diputados y senadores que dicten las leyes necesarias para terminar con la impunidad judicial. •

Exconsejero de la Magistratura de la Nación (2010-2014)

#### **EDUCACIÓN**

## Primero, los fundamentos

Diego M. Jiménez

PARA LA NACION

ay dos grandes libros de la estadounidense Martha Nussbaum que nos brindan una perspectiva profunda para abordar el tema educativo: El enfoque de las capacidades y Sin fines de lucro. En el primero, su análisis se centra en que se debe educar para que las personas puedan desarrollarse y tener una existencia valiosa. El indicador, entonces, ya no es el tradicional que se encuentra en las mediciones dominantes de los estudios sobre el desarrollo: el PBI per cápita. Para la autora norteamericana, lo relevante es un indicador que mida las posibilidades que las personas requieren para poder desplegar su proyecto de vida.

Estas posibilidades se basan en las capacidades básicas que tenemos todos los humanos, necesarias a la hora de elegir y llevar adelante nuestro plan de vida con la mayor libertad posible. Nussbaum propone una lista de capacidades que considera esenciales del ser humano: vida digna;

buena salud; integridad corporal; sentidos, imaginación y pensamiento; emociones; razón práctica; afiliación en el sentido de poder integrar comunidades y convivir con los demás, incluida nuestra relación con la naturaleza; el juego y las actividades recreativas, y, por último, la individualidad, es decir, la posibilidad de ejercer control sobre la propia vida. A todas ellas les da un estatus de derecho humano ventiende que los gobiernos deben ocuparse de traducirlas en posibilidades ciertas para cada habitante de sus países.

En el segundo libro, Sin fines de lucro, apunta al valor de las humanidades. Según su perspectiva, en la actualidad hay una fuerte tendencia a considerar que el principal objetivo de la educación es enseñar a ser económicamente productivos. Según la autora, esta visión utilitaria, mercantilista y limitada de la educación ha disminuido nuestra capacidad crítica y autocrítica y, también, nuestra posibilidad de comprender a personas y a culturas diferentes. Todo ello, según su punto de vista, constituye un peligro para la democracia y la convivencia mundial.

Su diagnóstico la lleva a impulsar el cultivo de las humanidades (la educación liberal), la cual supone el desarrollo de tres capacidades: la primera es la capacidad de autoexamen, que implica la autorreflexión y el pensamiento crítico sobre la propia cultura; la segunda es la capacidad de verse a sí mismo como un ser humano que está en interdependencia con otros, y la tercera es la capacidad de lo que denomina imaginación narrativa, que implica el cultivo de la empatía y la compasión.

Potenciar las capacidades humanas, transformarlas en posibilidades y educar las humanidades son necesarias para la consolidación de sociedades abiertas y democráticas, en donde las personas decidan en libertad su plan de vida. Pero en la base de todo deben estar los fundamentos educativos sólidamente establecidos. Uno de ellos es saber

leer y escribir, comprendiendo lo que se lee. Algo determinante e irreemplazable no solo para superar pruebas de medición educativa, encontrar empleo o accedera la educación superior, sino también para expandir la imaginación, entender el mundo, pensar con profundidad y comprender nuestra propia vida. Es que pensamos con palabras, nos expresamos con ellas y hablamos con nosotros mismos usándolas.

Por ello, el Plan Federal de Alfabetización lanzado por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, con el acuerdo unánime del Consejo Federal de Educación (integrado por ministros y secretarios de Educación de todas las provincias), es una buena noticia que puede comenzar a cambiar una de las mayores vergüenzas que supimos construir en las últimas décadas: que nuestros niños y niñas terminen su educación formal sin saber escribir, leer y comprender como su dignidad humana lo merece.

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas La NACION, Av. Del Libertador 101. Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013, LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envío al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

# Las Olimpíadas, novela polifónica

Pedro B. Rey LA NACION-

n un pasaje de El hombre sin dributos, la novela que Robert Musil estaba escribiendo hace cien años, al protagonista se le caía la mandíbula cuando leía en un diario que a un caballo de carreras se lo definía como genial. Más adelante, se llegaba a preguntar si algún día no terminaría aplicándose un adjetivo así a los mismísimos futbolistas. Para Musil -que analizaba en clave la decadencia del imperio austrohúngaro y con él, la de toda una cosmovisión del mundohablar así era un contrasentido. La genialidad era asunto del espíritu.

Hoy es lugar común que se califi-

que de esa manera a los deportistas. A veces se los tiene incluso por artistas. Los elementos armónicos presentes en la ejecución de un deporte son los que producen el espejismo, aunque los raptos de brillantez no sean solo producto del talento, sino sobre todo de la perseverancia, el entrenamiento y el agonismo, la idea de la competencia por la competencia, que tan bien conocían los antiguos griegos.

Una manera de seguir las Olimpíadas es leerlas como una novela polifónica en tiempo presente, que puede ser recapitulada con placer -para no perderle el paso- en los re-

súmenes televisivos nocturnos. Es una historia sincrónica, compuesta por numerosos capítulos (las distintas disciplinas y, dentro de ellas, las diversas competencias) y con una cantidad innumerable de protagonistas, incluidos los cuasi anónimos, sin los que ninguna trama resultaría de verdad sustentable.

Los encuentros olímpicos tienen además su lado folletinesco. porque en parte prolongan la edición anterior: para los días de Tokio 2020 (que por obra de la pandemia transcurrieron paradójicamente en 2021) ya había hechoactode presencia Armand Duplantis, el garrochista sueco de origen estadounidense. Aquella vez había ganado la medalla de oro de manera concluyente, pero sin superarse a sí mismo. Hace pocos días sí logró romper su propio récord mundial: llegó a los 6,25 metros. Los atentos a los detalles argumentales habrán notado que la medalla dorada le fue entregada por un héroe de novelas previas: el plusmarquista Sergei Bubka, el primer atleta en superar la barrera de los seis metros, en 1985.

El capítulo de los garrochistas tiene su lado mítico: la ilusión individualista de llegar a escalar un día el cielo. Otro de los apartados clásicos, el de la gimnasia, tiene mucho más de ágora democrática. La también serial Simone Biles, hoy la estrella por antonomasia, obtuvo sus medallas, pero también mostró su generosidad cuando con su compañera Jorden Chiles homenajeó a la grácil Rebeca Andrade, que se impuso en los ejercicios de suelo. Hubo además lugar para otros protagonismos: el de la italiana Alice D'Amato

Los héroes discretos, como Elián Larregina, en su aparente modestia, son igual de épicos

(que ganó en viga) y la argelina Kaylia Nemour (perfeccionista virtuosa de las barras asimétricas).

Como en toda novela coral, importa, sin embargo, tanto o más lo que

ocurre en los bordes. Una proeza: que de las 19 pruebas de tiro con arco que se llevan jugadas en los diversos juegos olímpicos 17 hayan sido ganadas por surcoreanos. Un medallista de plata puede despertar, por lo demás, tanta admiración como el ganador: es el caso del turco Yusuf Dikec, que en una prueba de pistola de aire se dedicó a disparar como en el patio de su casa, con los ojos bien abiertos y una relajada mano en el bolsillo. La edad poco importa: la australiana Arisa Trew, con apenas 14 años, se coronó en una de las categorías de skateboarding. Tampoco para los veteranos, como el monumental cubano Mijaín López, que a los 41 consiguió su quinto oro en lucha grecorromana.

Los héroes discretos son, sin embargo, en su aparente modestia, igual de épicos. Elián Larregina, por ejemplo, que, con su curiosa gorrita alcanzó una semifinal de 400 metros, algo que un argentino no lograba desde hacía un siglo. También ellos escriben esa novela abierta que seguirá en proceso mientras los juegos perduren.

#### Todas las abejas

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Ariel Torres



FRANCFORT, ALEMANIA ■ ay 4000 especies de abejas y 150.000 de himenópteros, el orden  $\Pi$  al que las abejas pertenecen. Pero la politización del cambio climático tiende a mostrar la diversidad biológica en blanco y negro. Así, paradójicamente, hay cierto consenso (equivocado) de que las abejas que conocemos, una sola de esas 4000, la Apis mellifera, la que nos da la miel y se ve en la foto, está en extinción. Como siempre ocurre con los asuntos científicos -y por eso es tan irresponsable tirar el tema dentro de la grieta-, las cosas son más complicadas. Las abejas melíferas están domesticadas, forman parte de una industria y no se encuentran en peligro serio de extinción. Son todas las otras las que están amenazadas, y su rol como polinizadoras es clave. Dato: los higos solo son polinizados por otro himenóptero, una avispa llamada Blastophaga psenes, en un ciclo complejo, delicado y silencioso.

#### CATALEJO

Mancha venenosa

#### Pablo Sirvén

Manchar para reivindicar. Concierta frecuencia algunos de los museos más importantes del mundo son sorprendidos por supuestos militantes de causas ecologistas que, para llamar la atención, embadurnan obras emblemáticas del arte universal.

Son acciones que, en sí mismas, constituyen una suerte de oxímoron: ¿pretenden exponer nuestra suicida indiferencia ante el cambio climático por medio de otro tipo de grave depredación como es atentar contra obras maestras?

Resulta curioso que el Museo del Pradose muestre tan vulnerable como para que dos activistas se peguen a las majas de Goya ante la parsimoniosa reacción de los guardias, que la seguridad no pueda evitar que lancen sopa contra un cuadro de Monet en el Museo de Bellas Artes de Lyono que le tiren crema de pastel a la mismísima Gioconda, en el Louvre.

La "mancha venenosa" (lejos está de ser un juego) se perfecciona y expande: arruinan el frente de la casa de Lionel Messi en Ibiza con pintura roja y negra. El colmo es la vandalización reiterada de la estatua de Ana Frank en Amsterdam. Tiñeron sus manos de color sangre y le escribieron una frase en favor de la causa palestina. Hitler sonrie desde algún lado.

Usemos las palabras correctas para promover una sociedad más empática e inclusiva Ni abuelos, CÓMO LO DIGO ADULTOS MAYOTZES www.comolodigo.com.ar



Horas de ansiedad en Nacra 17 Majdalani-Bosco, tras la postergación de la Medal Race por poco viento, hoy buscarán el podio en Marsella > P. 2

Ya están en las semifinales Agustín Vernice (foto) y Brenda Rojas encendieron una gran ilusión en el canotaje 🕨 P. 3



Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes X @DeportesLN II Facebook.com/Indeportes deportes@lanacion.com.ar

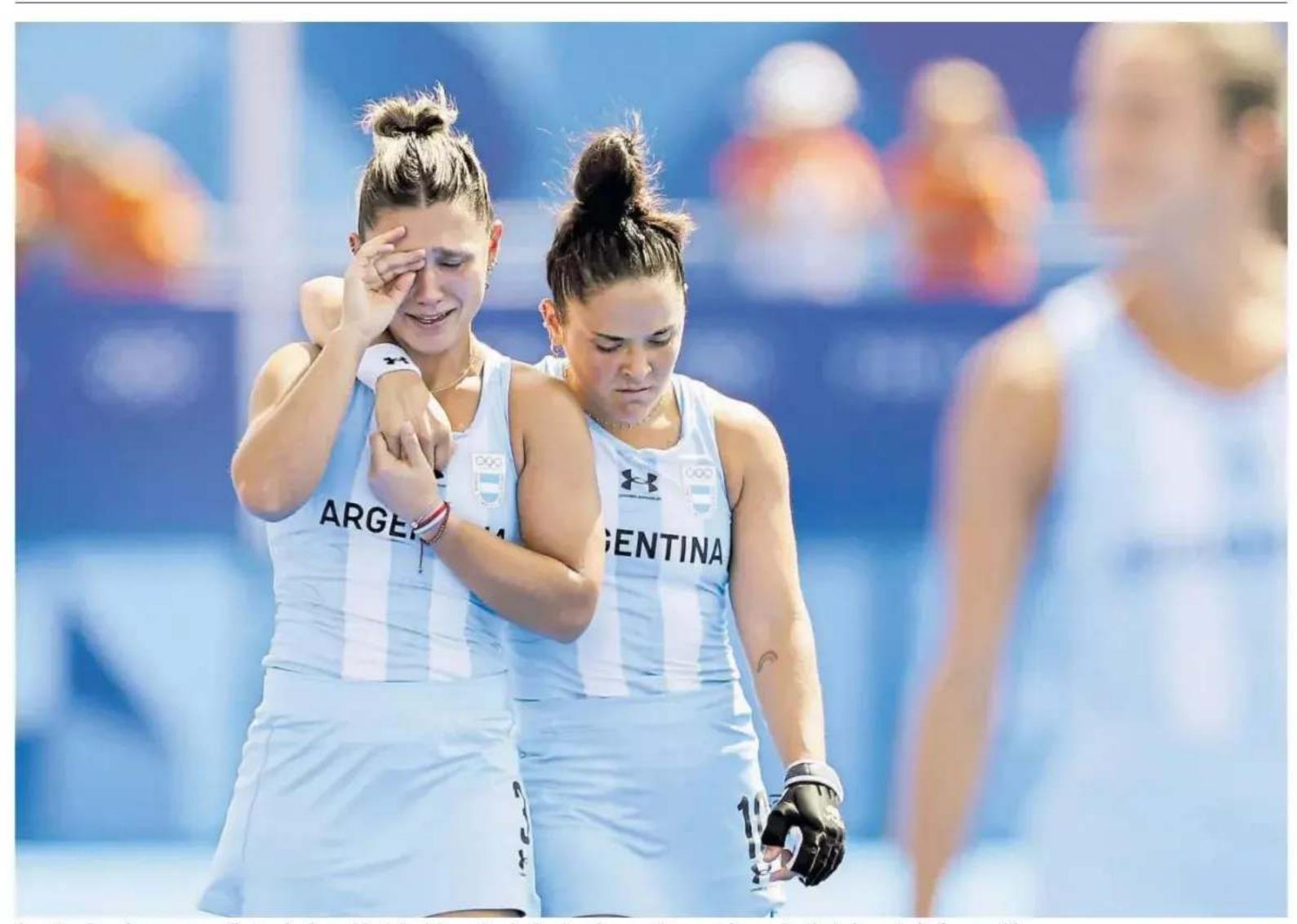

Agustina Gorzelany rompe en llanto y la abraza María José Granatto; el seleccionado argentino no pudo con el poderío de un rival infranqueable

# La película con el mismo final

El verdugo de siempre volvió a frustrar a las Leonas en los Juegos Olímpicos: Países Bajos goleó 3 a 0 a la Argentina, que mañana buscará el bronce frente a Bélgica; las razones de un clásico que ya es muy desigual

Gastón Saiz ENVIADO ESPECIAL

PARIS. – Se les estrujó el corazón una vez más ante las rivales de siempre. Se lamentan estas Leonas, las que soñaron noche tras noche en la Villa Olímpica de Saint-Denis, a un costado del río Sena. Pero si la máquina del tiempo retrocede de a saltos cada cuatro años, las sensaciones de dolor deportivo se repiten: solo cambian las actrices y los cuerpos técnicos, atormentados y con la ilusión astillada. La vieja "Holanda", estos nuevos Países Bajos, simulan

un calvario a perpetuidad para la

Argentina en el hockey femenino. Una película con el mismo y amargo final dentro del olimpismo. Un partido demoledor, de una diferencia por momentos abrumadora.

El seleccionado nacional encontro en el conjunto naranja a una valla invulnerable y cayó por 3 a 0 en las semifinales, con lo que deberá reenfocarse con pelear mañana por la medalla de bronce contra Bélgica, que cayó ante China. El equipo de Paul van Ass se enseñó como una barrera infranqueable, como había ocurrido para la Argentina en los últimos cinco Juegos Olímpicos: en los cuartos de final de Río 2016, en

las semifinales de Atenas 2004 y Pekín 2008 y en las finales de Londres 2012 y Tokio 2020. ¿Por qué nunca se puede? Los guiños a favor de las albicelestes se habían dado solo en dos hitos importantísimos, como los Mundiales de Perth 2002 y Rosario 2010, además de valios os triunfos en los antiguos Champions Trophy y en la Pro League. Pero en los cruces por los cinco anillos, la amargura volvió a hacerse carne entre las chicas.

Pareció que nunca hubo equivalencias durante las semifinales. Mejor en lo táctico y en lo técnico, Países Bajos empezó a encauzar el encuentro a partir de los goles de

Luna Fokke (21 minutos) y Laura Nunnink (26). Y esoque rápidamente, a los 8 minutos, había perdido el video ref, tras un reclamo de un pie que no fue concedido. Pero siempre funcionó a una marcha superior y dispuso de un dispositivo defensivo impecable, que frustró cualquier intento de las delanteras Agustina Albertario, Majo Granatto y Zoe Díaz de Armas. Argentina nunca logró inquietar. Decididas a zambullirse directo a la final, las europeas dejaron en claro desde un principio que nada podía intimidarlas. Y cuando tuvieron que facturar, lo hicieron con la frialdad acostumbrada.

En medio de la fiesta naranja, con miles de hinchas celebrando en las cuatro tribunas, la tranquilidad final la dio Yibbi Jansen, que fijó el 3-0. Fue prácticamente un trámite, cuando se pensaba que las Leonas podian pelear un poco más. No surtió efecto la encendida arenga de la capitana Rocío Sánchez Moccia poco antes de iniciarse el último cuarto. El duelo estaba perdido: demasiado poderío de esa 'Naranja Mecánica' que tiene memorizado cada movimiento para conservar mayormente el control, al margen de haber recibido algunos córners en contra. Continúa en la página 2

#### JUEGOS OLÍMPICOS » HOCKEY SOBRE CÉSPED Y YACHTING

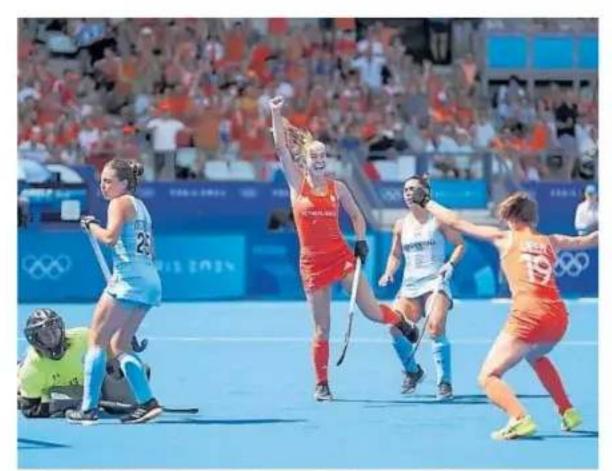

El festejo de Laura Nunnink ante el esfuerzo de Cosentino

# Sólo queda no resignarse para lograr el bronce

Después del dolor de la derrota, Bélgica será el nuevo reto para subirse al podio

#### Viene de la tapa.

Si existe un mérito en las Leonas es que han sido las principales retadoras de Países Bajos en lo que va del siglo. Conforman el equipo que más ha amenazado a las vigentes campeonas mundiales y olímpicas, al intentar arrebatarles el cetro en las finales de la última Copa del Mundo en Terrassa-Amstelveen 2022 y en los Juegos de Tokio 2020.

Era posible que aquellas primeras Leonas de Sydney 2000, que sorprendieron a todos al alcanzar la medalla de plata, fueran apenas un boom o una moda deportiva pasajera. Pero aquel equipo de Sergio Vigil –pergeñado desde la coordinación por Luis Cianciaya había echado bases con perspectiva de futuro. Al punto que, a partir de allí, Argentina siempre se metió en las semifinales de los principales torneos FIH, con excepción del 7º lugar en Río 2016. Carlos Retegui y Gabriel Minadeo ayudaron a fortalecer a la Argentina entre las mujeres, siempre entre los primeros tres puestos del ranking (hoy son las Nº 2).

Las Leonas eran -y son- una potencia. Una advertencia continua para cualquier seleccionado. Y los talentos siguen aflorando en cualquier rincón de la Argentina, así como también capaces entrenadores que se exportan al mundo. Hace rato que el hockey sobre césped es una usina imparable en nuestro país, a partir del rol social y deportivo que cumplen los clubes. Claramente, es el deporte N° l entre las mujeres, seguramente por encima del vóleibol. Solo que Países Bajos se ubica casi siempre en un escalón superior y se separa del resto a partir de una infraestructura mucho mejor preparada a todo nivel. No hay punto de comparación, si incluso se mide por cancha de hockey inutilizada por falta de mantenimiento.

Desde hace añares, en los Países Bajos hay canchas de agua en todas las divisiones. Tiene las ligas más poderosas del mundo en ambas ramas y no hay diferencias de género. Hay una cultura hockística desde la cuna. Y estas neerlan-

desas que por momentos arrasaron a las Leonas en la cancha ya nacieron con todo el material a disposición: no existe limitación alguna en pos de desarrollarse en este deporte. En cambio, las historias de las argentinas están más emparentadas con el esfuerzo, con sintéticos que hasta pueden llegar a ser de arena y bochas que no son precisamente las Kookaburra, las de mejor calidad. Detrás del fragor de la cancha, hay una notoria diferencia de condiciones.

Lo mental también juega su parte. En 2012, el argentino Maximiliano Caldas -formado en Muni- dirigia a las chicas de Países Bajos. Durante aquel Champions Trophy de Rosario, le explicaba a LA NACION la filosofía de sus jugadoras y cómo se enfocan en los partidos, quitándoles peso a los grandes enfrentamientos: "El riesgo de jugar siempre 'contra' alguien o de querer ganarle a ese equipo solamente, bajo el contexto de un clásico, te hace olvidar de tu propio juego y te consume muchas energías. Nosotros siempre nos ponemos ante un espejo para saber quiénes somos y cómo jugamos. Estamos enfocados sólo en lo que queremos ser".

La frase de Caldas es toda una muestra de cómo ese ADN continúa hasta hoy, una fórmula no infalible, claro, pero que les ha dado enormes resultados, a juzgar por todos los logros de las últimas dos décadas. Un verdadero imperio que apenas perdió algunas batallas en todo este tiempo, pero que domina la gran guerra deportiva del hockey sobre césped, si se mide por largos períodos.

La experiencia en París valdrá definitivamente la pena si las chicas no bajan los brazos para lo que falta. La sensación será totalmente distinta si este plantel se vuelve lo que ocurre en el Cenard, con la con la medalla de bronce, como sucedió en Atenas 2004 y Pekín 2008. Las jugadoras de aquellas dos aventuras olímpicas bien podrían rememorar aún hov cómo les cambió el semblante ante la conquista del tercer escalón del podio. Queda no resignarse y a intentarlo de nuevo ante las inconmovibles reinas de este deporte. •

# "Piedra, papel o tijera", el plan contra la ansiedad

La Medal Race se postergó para hoy por poco viento y los argentinos Majdalani-Bosco, que buscan el podio, trataron de seguir enfocados

#### Sebastián Torok ENVIADO ESPECIAL

MARSELLA.-Latardeluminosay sofocante sobre el Mediterráneo. El bullicio del público, expectante sobre las vallas de la marina del puerto de Roucas-Blanc. Las radiantes embarcaciones en el mar. Las cámaras de TV, las fotografías, la música a todo volumen, las banderas, las autoridades de las confederaciones involucradas. Atletas de hoy y también de ayer, yendo y viniendo por la playa, impulsados por el cosquilleo del espíritu olímpico. Se trataba de una celebración masiva del mundo de la vela la que se vivía en esta ciudad del sur de Francia. Todo cuadraba para que la clase Nacra 17 (categoría mixta) de París 2024 tuviera un cierre ideal. incluso con los navegantes argentinos Mateo Majdalani y Eugenia Bosco con altas chances de ganar una medalla. Sin embargo, un intruso conocido frustró la regata.

La inestabilidad del viento trastocó todo. Inicialmente, la Medal Race estaba programada para las 14.40 (hora local), pero debido a las malas condiciones la jornada se fue demorando. Los navegantes, creyendo que ya habían superado la incertidumbre, tuvieron la autorización de entrar en el agua media hora después de lo pautado, pero los atletas nunca pudieron competir: esperaron más de dos horas arriba del catamarán. El viento nunca aumentó, la "cancha" se mantuvo demasiado pasiva y, como no había perspectivas de una mejoría, antes de las cinco de la tarde los organizadores postergaron la regata para este jueves (desde las 7.18 de la Argentina). De inmediato, la lancha de partida, con un código de señales y bocinazos, anunció que estaba anulada la actividad del día. Fue el momento de regresar.

Es todo un desafío para los navegantes cuando pasa algo así (ocurre a menudo). Durante el tiempo que quedaron en las aguas mediterráneas, Majdalani y Bosco, puntualmente, intentaron mantener el enfoque con distintos ejercicios y juegos que habitualmente entrenan con la licenciada de alto rendimiento deportivo, Daniela Gargini. ¿Cómo cuáles? Aunque parezca infantil, el "piedra, papel o tijera" es uno de ellos. "Jugamos un poco para desconectary estar atentos al mismo momento, tener la mente ocupada en algo. Hicimos un juego

de memoria de palabras", contó la sampedrina Bosco, poco después de salir del mar. "¿Quién ganó? Yo, obvio", sonrió la tripulante. Majdalani, en su función de timonel, contó: "Cuando sucede algo así la idea es intentar estar lo más presente posible, porque enseguida te vas a pensar en situaciones o cosas que pueden pasar y no es recomendable. Entonces tenemos varios juegos para eso, para estar en el presente y analizando lo que nos sirva para la regata. Es peligroso pensar que se va a suspender o decir: 'Hoy es imposible', porque te podés relajar, te largan la regata y perdiste. Entonces, siempre hay que pensar que la regata se va a hacer, analizar la información disponible".

Cuando suceden hechos así los navegantes se van hidratando y alimentando. En este caso, los elementos los lleva el entrenador de ambos, Javier Conte, que tiene permitido ir en otra embarcación junto a sus dirigidos. "Hasta que no nos dicen que volvemos a tierra, no se vuelve. ¿Si estamos disfrutando de este momento? Cuesta -sonrió Bosco-, pero hay que vivir el presente; estar en los Juegos Olímpicos y por primera vez es algo único". Majdalani, que fue entrenador de Santiago Lange y Cecilia Carranza cuando se encumbraron como medallistas dorados en Río de Janeiro 2016, explicó que la estrategia para la nueva regata puede variar: "Es dependiendo de las condiciones del viento. Para este jueves se espera que haya más viento y el tipo de regata suele ser diferente. Vamos a chequear de nuevo el pronóstico y si hay más viento, va a cambiar. ¿Si nos conviene más con viento? Nos sentimos fuertes en todas las condiciones, peleamos regatas en todas las variantes. Creo que podemos estar adelante".

Vaya si Lange tiene experiencia en estas circunstancias. El atleta dorado argentino, presente en París durante los Juegos Olímpicos, llegó por la mañana a Marsella en tren para acompañar a Boscoy Maidalani en la Medal Race. "Los chicos en ese momento que están en el agua se mantienen súper concentrados-analizó-. Parece que están descansando, pero en realidad están muy metidos. Saber cómo se está moviendo el viento lleva tiempo. De repente están quietos, pero están mirando, están concentrados. Después, hay que saber encontrar los momentos para descansar. Es

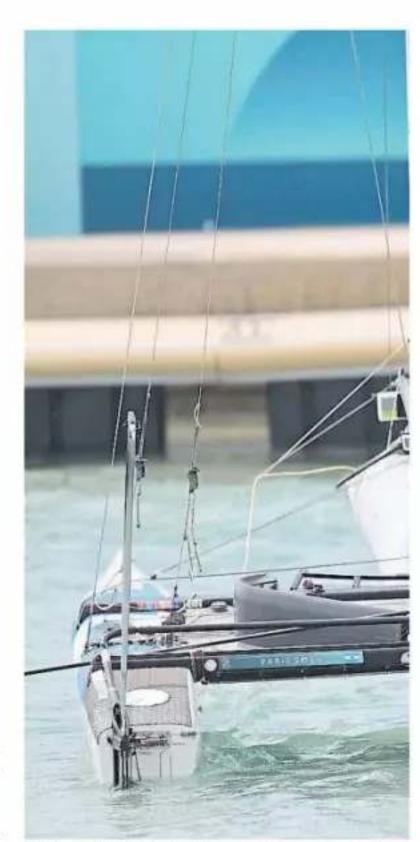

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco estuviero

difícil, es muy cansador; ellos, por ejemplo, estuvieron dos horas arriba. Pero los chicos saben muy bien lo que hay que hacer. Son muy sólidos en todas las condiciones y van a rendir bien".

¿Cómo vive un navegante el día previo a una Medal Race? Lange aportó sus vivencias: "Yo dormía como un tronco. Dormí una siesta antes de ganar en Río. Pero antes de venir acá no dormí bien. Como hincha se sufre más; ellos, los chicos, están concentrados en lo que tienen que hacer. A veces no dormir te hace bien porque te hace estar muy alerta".

El deportista que venció al cáncer y que puso fin a su legendario ciclo olímpico al perder el selec-

#### El medallero

| País              | 0  | P  | В  | T  |
|-------------------|----|----|----|----|
| 1º Estados Unidos | 27 | 35 | 32 | 94 |
| 2º China          | 25 | 23 | 17 | 65 |
| 3º Australia      | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 4º Francia        | 13 | 17 | 21 | 51 |
| 5º Gran Bretaña   | 12 | 17 | 20 | 49 |
| 6º Corea del Sur  | 12 | 8  | 7  | 27 |
| 7º Japón          | 12 | 6  | 13 | 31 |
| 8º Italia         | 9  | 10 | 8  | 27 |
| 9º Países Bajos   | 9  | 5  | 6  | 20 |
| 10º Alemania      | 8  | 5  | 5  | 18 |
| 11º Canadá        | 6  | 4  | 9  | 19 |
| 12º Irlanda       | 4  | 0  | 3  | 7  |
| 13º Nueva Zelanda | 3  | 6  | 1  | 10 |
| 14º Rumania       | 3  | 4  | 1  | 8  |
| 159 Hungria       | 3  | 3  | 2  | 8  |
| Suecia            | 3  | 3  | 2  | 8  |
| 17º Ucrania       | 3  | 2  | 3  | 8  |
| 18º Brasil        | 2  | 5  | 7  | 14 |
| 19º España        | 2  | 3  | 6  | 11 |
| 20º Croacia       | 2  | 1  | 3  | 6  |
| 21º Cuba          | 2  | 1  | 2  | 5  |
| 22º Azerbaiyán    | 2  | 1  | 0  | 3  |
| 23º Bélgica       | 2  | 0  | 3  | 5  |
| 24° Hong Kong     | 2  | 0  | 2  | 4  |
| Filipinas         | 2  | 0  | 2  | 4  |
| 26º Serbia        | 2  | 0  | 0  | 2  |
| 27º Israel        | 1  | 4  | 1  | 6  |
| 28º Kazajistán    | 1  | 3  | 3  | 7  |
| 29º Jamaica       | 1  | 3  | 1  | 5  |
| 48º Argentina     | 1  | 0  | 0  | 1  |

#### » CANOTAJE

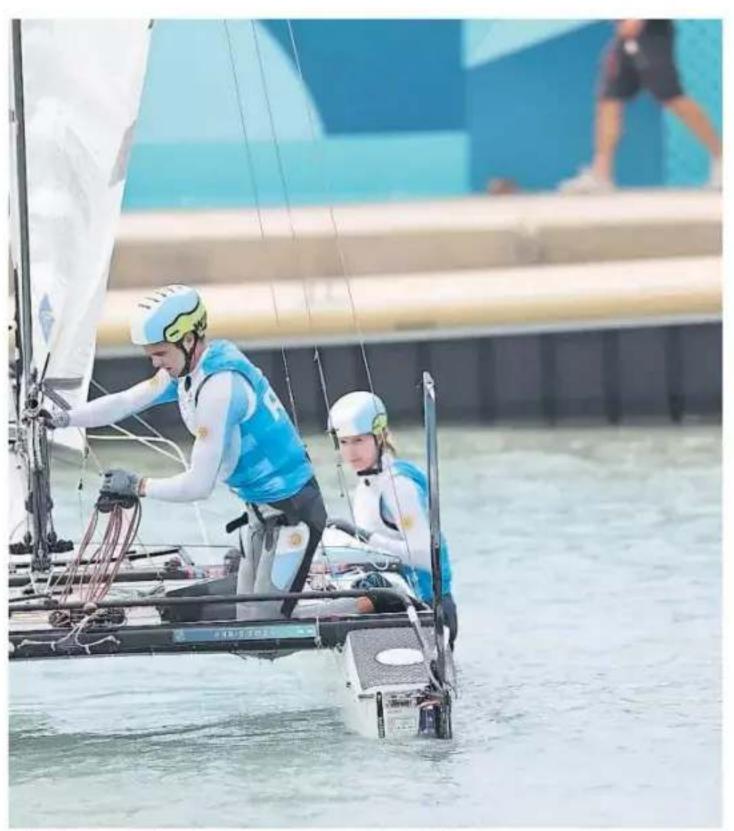

in dos horas en el agua, pero no pudieron competir

S. FILIPUZZI / E. ESPECIAL

tivo para París 2024 en dupla con Victoria Travascio (ante Maidalani y Bosco, precisamente), entregó un párrafo aparte, precisamente, para Mateo: "Lo conozco desde que tiene trece años, es de mi club (Náutico San Isidro), es amigo de mi hijo y vivo con mucha, mucha emoción lo que está haciendo. Seguí la carrera de él y también de Eugenia: esto es la base de un trabajo, no es casualidad. Hace muchos meses que los veo muy sólidos. Es lindo cuando uno ve que alguien de chiquito tenía un sueño y lo cumple. Cuando lo tuve que llamar para que sea mi entrenador él tenía 19 años. Lo tuve que llamar al papá, porque me parecía que tenía una carrera brillante. Él estudiaba economía y me

daba un poco de miedo sacarlo de su foco por un deporte. Y ahora veo los resultados. El papá medijo: 'Está bien, Mateo ama al deporte y está bien que esté con vos, que siga su sueño".

Mateo y Eugenia asumieron con naturalidad su candidatura al podio olímpico y continuarán persiguiendo el sueño este jueves. Los argentinos terminaron la clasificación general en el segundo puesto, con 41 puntos; Italia, el líder, tiene 27. Por detrás de los albicelestes están Gran Bretaña y Nueva Zelanda, con 47. Las medallas se decidirán entre esas cuatro embarcaciones (el puntaje de la Medal Race cuenta doble). Ojalá que el viento, esta vez, se apiade.



En sus terceros Juegos, Rojas lucha por la primera final

# Vernice y Rojas no tuvieron filtros: directo a semifinales

Los argentinos fueron segundos en sus series y saltearon los cuartos: distintas metas, idéntica ilusión

#### **Emir Diamante**

LA NACION

El canotaje argentino no está entre las potencias del mundo, pero el debut de Agustín Vernicey Brenda Rojas en los Juegos Olímpicos París 2024 ilusiona con algo grande, que no necesariamente es lograr una medalla entre los mejores exponentes del planeta. En el Vaires-Sur-Marne Nautical Stadium, los atletas albicelestes se ubicaron segundos en sus respectivas series y se clasificaron directamente para las semifinales, que se disputarán el sábado próximo.

El primero en debutar fue el bahiense, de 29 años, en Kl-1000 metros. En la tercera tanda, marcó 3m27s18/100 y quedó por detrás del húngaro Balint Kopasz, que registró 3m26s44/100 y es el dueño del récord olímpico y mundial, de

3m20s64/100, que logró en Tokio 2020 cuando ganó la medalla dorada. Vernice logró la segunda marca entre las cuatro series y, si bien eso no es determinante ni garantía de un podio a largo plazo, lo invita a soñar con ser protagonista importante en la definición.

Un rato después, Rojas fue escolta en la segunda serie de K1-500, con lm52s68/100. "La realidad es que habíamos hablado de intentar quedar entre el cuarto y el quinto puestos para evitar el cruce con las más rápidas. Pero Brenda se vio ahí adelante y siguió para meterse directamente en las semifinales", explicó su entrenador Juan Pablo Bergero, a LA NACION.

"La de hoy no fue su mejor marca -prosiguió Bergero-. Ella puede superarla, obviamente, con las mismas condiciones climáticas. Siempre hay posibilidades de lle-

gar a la final por medallas; a las regatas hay que remarlas. Su marca no es como para estar en la final por medallas, peronunca se sabe". La primera serie, en la que remó Rojas, fue liderada por Aimee Fisher con lm49s16/100. La neozelandesa ostenta el récord mundial de 1m46s19/100, que consiguió este año en la Copa del Mundo de Szeged, Hungría.

Las realidades de los palistas albicelestes son disímiles. Vernice apunta a ser finalista, como en Tokio 2020 (terminó octavo). Nacido en Bahía Blanca, pero afincado en Olavarría desde los siete meses, comenzó a remar a los 12 años en el club Estudiantes con el objetivo de ser un atleta olímpico, y está en sus segundos Juegos. El camino no fue fácil. En 2014, luego de una mala experiencia en el Mundial Sub 23 con Manuel Lascano llegó a replantearse seguir en el canotaje. La moneda cayó del lado de la continuidad porque, en gran parte, él no se imaginaba "haciendo otra cosa que estar arriba de un bote", según contó años atrás a LA NACION.

A diferencia de Agustín Vernice, para Rojas una definición olímpica sería tocar el cielo. Y la sampedrina es una convencida que puede lograrlo. Lo añoró antes de París 2024 en una entrevista con este medio en la que, además, elogió a su coterráneo: "Tengo claros los objetivos. Quiero dar lo mejor, que salga lo mejor posible y que sea mejor que Tokio 2020 [se ubicó 298]. Quiero superar lo anterior, ser finalista y medallista, pero soy realista y sé dónde estoy. En mi caso no estoy entre las mejores palistas del mundo, como sí lo es Agustin. Perolucho para cambiar eso y ver qué se puede hacer para lograrlo. Hay una persona que puede hacerlo, entonces también yo puedo lograrlo, y hay que trabajar muy duro".

El canotaje argentino nunca obtuvo una medalla en Juegos Olímpicos. Quien más cerca quedó fue Javier Correa, en Sydney 2000, cuando en la misma prueba que la de Vernice, K1-1000, se ubicó quinto en la final. •

Con el objetivo de preservar la seguridad de sus clientes y confiabilidad de sus productos Volkswagen Argentina S.A., División Audi, informa a las autoridades competentes y a los propietarios y usuarios de los vehículos Audi A6 y A7 comercializados en la República Argentina, cuyos números de chasis (no consecutivos) se encuentren comprendidos entre los detallados más abajo, a programar, por razones preventivas, una verificación técnica en el Concesionario Audi de su preferencia.

La campaña resulta necesaria puesto que Volkswagen Argentina S.A. - División Audi ha detectado que la distancia entre el sensor del nivel de llenado del depósito de combustible y una tubería interna de desaireación podría ser insuficiente. Debido a ello, el sensor podría quedar enganchado en una tubería interna de desaireación del depósito de combustible, provocando que no se detecte la disminución del nivel de combustible durante la marcha. Consecuentemente, en tales casos, el cuadro de instrumentos mostraría niveles erróneos de llenado de combustible y autonomía. Si llegase a consumirse completamente la reserva de combustible, el vehículo se apagaría y quedaría inmovilizado sin aviso previo, pudiendo eventualmente producirse accidentes viales que podrían resultar en daños graves e incluso fatales para sus ocupantes y/o terceros.

Volkswagen Argentina S.A., División Audi, realizará la tarea correctiva en forma preventiva y gratuita en toda la República Argentina a través de su Red de Concesionarios Audi, la cual consiste en sustituir el sensor del nivel de llenado del depósito de combustible. La realización de esta medida dura aproximadamente una hora y media.

Destacamos que no se han reportado accidentes vinculados a la presente campaña en la República Argentina.

Audi 7

| Modelo | Fecha de Fabricación |            | Fecha de Comercialización<br>en Argentina |            | Chasis            |                   |
|--------|----------------------|------------|-------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
|        | Desde                | Hasta      | Desde                                     | Hasta      | Desde             | Hasta             |
| A6     | 01/10/2019           | 28/01/2021 | 28/02/2020                                | 17/11/2023 | WAU***F2**N027475 | WAU***F2**N057606 |
| A7     | 5/10/2019            | 14/07/2020 | 13/03/2020                                | 29/04/2024 | WAU***F2**N031967 | WAU***F2**N103443 |

Audi A6 - A7

Audi 6

Origen: Alemania. Año modelo: 2019-2023. Total de vehículos afectados: A6: 75 | A7: 8





# La boxeadora argelina contra "La Internacional del Odio"

Ezequiel Fernández Moores

PARA LA NACION

"Hogra". Leo la palabra en crónicas desde Argelia. Hogra equivaldría a "injusticia". También "abuso de poder", "humillación", "desprecio". Comenzó a usarse en 1988 en barrios populares que reclamaban democracia. Hubo represión y estado de sitio. Y luego una guerra civil que dejó cerca de doscientas mil muertes. A la hogra le cantaba también en las canchas Ouled El Bahdja, hinchas rebeldes islamistas del popular USM Argel. "No puedo soportar este sufrimiento/ Todo lo que hago se vuelve amargo/ Esta vida es un callejón sin salida/ Déjame irme en el barco de madera". Argelia, independiente desde 1962, tras 132 años de ocupación francesa, usa hoy la palabra hogra para referirse a Imane Khelif, la boxeadora de ese país que capeó una tormenta y anteayer se clasificó finalista en los Juegos de París 2024.

Khelif, 25 años, unió a Argelia de norte a sur. Del desierto del Sahara a las montañas del Atlas. Desde el presidente Abdel Madjid Tebboune ("has honrado a Argelia, a las mujeres argelinas y al boxeo argelino") a un taxista de Orán: "¡Siempre nos opondremos a la injusticia! Nunca permitiremos que acosen a una hija de Argelia". "Una ola de solidaridad sin precedentes", escribe desde Argel New Lines, revista estadounidense especialista en Medio Oriente. Khelif igual a Djemila Bohuired, independentista encarcelada por un atentado terrorista, torturada y agredida sexualmente por la policía francesa y cuya vida fue llevada al cine. Miles de argelinos volvieron a ovacionar a Khelif en su fácil triunfo del martes contra la tailandesa Janjaem Suwannapheng. El viernes buscará el oro olímpico en París.

Criada en un pueblo rural, en una de las regiones más conservadoras de un país conservadory patriarcal, Khelifya contó los obs-

táculos que debió sortear para ser boxeadora. Incluido su propio padre, que hoy exhibe fotos a la TV para mostrar que su hija siempre fue una mujer. Argelia asiste hoy a debates inesperados sobre intersexualidad e identidad de género. Khelif podía sufrir burla en su propio país (como sucedía), pero no en cambio en Occidente. Atacaron en fila Donald Trump, Georgia Meloni, Elon Musk, Javier Milei, J. K. Rowling. Khelif fue lapidada en las redes. Sepultureros de los derechos de las mujeres convertidos en defensores de las mujeres. "Khelifes hombre", "Khelifes trans". La mentira fue multiplicada por "influencers". "Indignación algorítmica". Y también en medios tradicionales. Porque la polémica vende. Pero el carnaval de odio mata.

El caso Khelif, sugiere el colega alemán Jens Weireich en el sitio "The Inquisidor", es una venganza de Moscú contra el Comité Olímpico Internacional (COI) por haber expulsado a Rusia de los Juegos por la invasión a Ucranía. Una maniobra, dice Weinreich, de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) y su presidente ruso Umar Kremlev (sancionados por el COI en 2019 por corrupción). Amigo de Vladimir Putin, Kremlev suspendióen 2023 a Khelifjusto después de que la argelina eliminó a una rusa en semifinales del Mundial. Un control de sexo, de calidad y rigor todavía desconocidos, descubrió cromosomas masculinos (en ella y en la taiwanesa Lin Yu-Ting). "Soy un cristiano que cree en Dios", afirmó Kremlev el lunes, en una conferencia caótica.

Hasta entonces, Khelif había combatido sin problemas como mujer y perdido incluso 9 de sus 39 combates. Hace unos días, Kremlev publicó videos contra el COI y su presidente, Thomas Bach. "Sodomitas, corruptos, depravados". La derecha dura de Italia había avisadoque la pelea contra su representante Angela Carini podía ser una masacre. Carini salió con la guardia baja. Abandonó a la segunda trompada. Lloró. Invocó una nariz rota, por la fuerza supuestamente masculina de Khelif. Imposibilitado el debate, el discurso, escribió Javier Salas en El País, de España, fue hegemonizado por "La internacional del odio".

Negacionistas de la ciencia, estatuas del alineamiento binario hombre-mujer, se convirtieron de repente en sabios. Trans, Intersex. Hiperandrogenismo. "Hay dostipos de ignorancia", dice en su podcast Siobhan Fenella Guerrero Mc Manus, filósofa y humanista mexicana, transfeminista, académica de la UNAM. Por un lado, la ignorancia cotidiana. Por otro, la ignorancia activa. Transfobia. Transodio. Vigilar a cualquier cuerpo que rompa con el standard rígido del binarismo. XX o XY. Ignorar que, como avisa Siobhan, el nivel hormonal es un rasgo dinámico, no estático. Ignoramos mucho más. Pero mejor etiquetar rápido. No son tiempos fáciles para debatir la complejidad.

ElCOI, es cierto, no es una ONG. Y los Juegos son para los mejores atletas. Para una elite. La expresión máxima de un deporte que debe cuidar su regla de oro de la (relativa) igualdad competitiva. Pero, reglamento en mano, Khelif autorizada, el COI no prestó al odio la gran vidriera olímpica de su llamada "batalla cultural". Días atrás, Lindsay Gibb recordó en Time que "la superioridad biológica" es una característica casi básica del supercampeón olímpico. Eso sí, si los niveles desiguales de testosterona son masculinos, a los Michael Phelps, Usain Bolt y Yao Ming les decimos "superatletas". Si son femeninos hablamos de "monstruo". París rechazó ese juego y demostró su apoyo a Khelif. Mujer que boxea. •

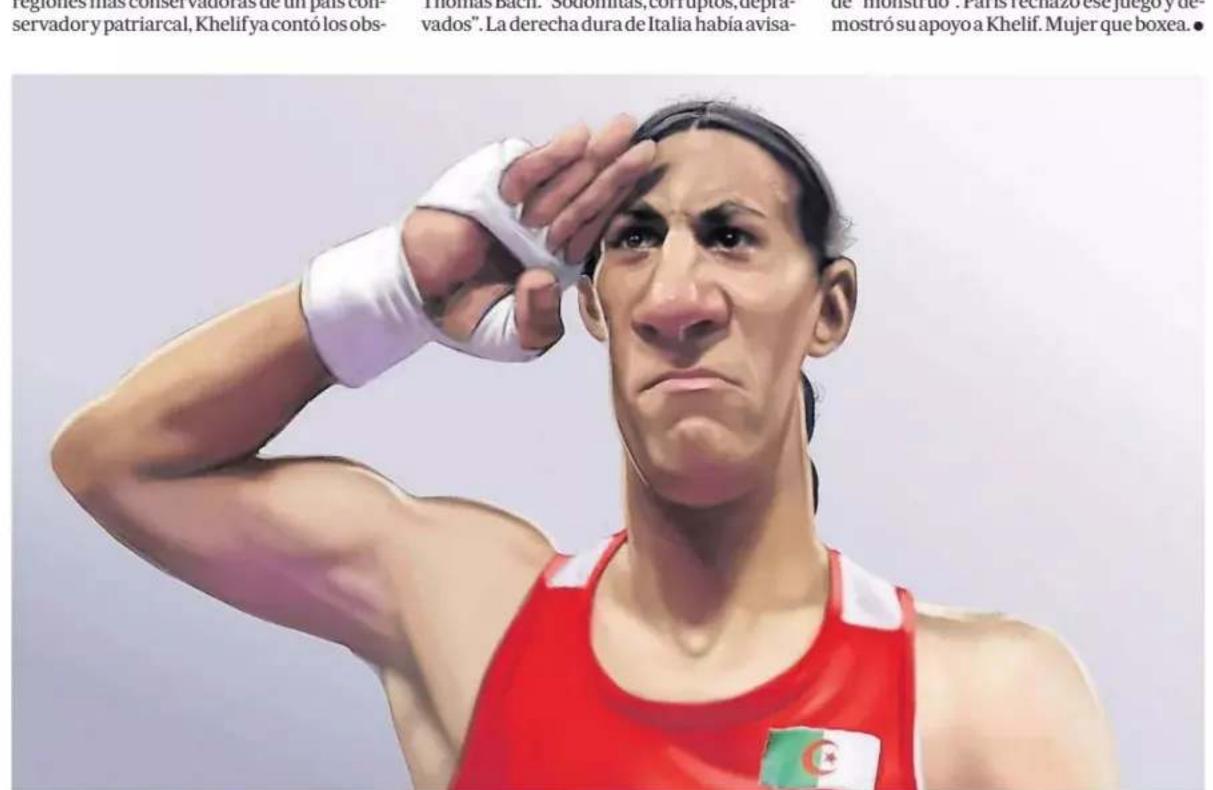

SEBASTIÁN DOMENECH

#### AUTO »

#### Canapino: punto final en la IndyCar y regreso al TC

Juncos Hollinger Racing comunicó la desvinculación

Un final anunciado, al que le restaba la comunicación oficial. La aventura de Agustín Canapino en IndyCar se detuvo y el futuro del arrecifeño estará en el Turismo Carretera. El 17 de agosto, la categoría de automovilismo estadounidense retomará el calendario en el Gateway Motorsport Park, de Madison, pero el auto N'78 de Juncos Hollinger Racing no tendrá al Titán en la butaca. Ese sábado desandará las tandas de entrenamientos y la clasificación de TC con un Chevrolet del Canning Motorsports.

Con un escueto comunicado, el equipo que lidera Ricardo Juncos y que abrió la puerta a Canapino en 2023, expuso: "Juncos Hollinger Racing y el piloto del Chevrolet Dallara #78, Agustín Canapino, comunican que, por mutuo acuerdo, concluye su participación en la temporada 2024 de la NTT IndyCar Series. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a Agustín por dar el salto a una de las categorías más rápidas y competitivas del mundo, confiando en JHR y en todo lo que esta serie representa. Tanto Agustín como el equipo han trabajado con dedicación para aprender, crecery alcanzar el éxito durante su tiempo con JHR, y estamos sumamente orgullosos de lo que hemos logrado juntos. Le deseamos lo mejor en su carrera automovilística y esperamos reencontrarnos en futuros proyectos".

El arrecifeño participó de 29 carreras, con cuatro 12<sup>dos</sup> puestos como su mejor performance en fecha puntuables; este año finalizó décimo en The Thermal, en California, aunque se trató de una cita solo de recompensa económica. Conor Daly y Devlin DeFrancesco, los posibles reemplazantes. •

#### La guía de TV

#### Juegos Olímpicos

4 » Varias disciplinas. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) y TV Pública (CV 11 - DTV 1121 HD).

#### Fútbol

LIGA PROFESIONAL

15 » Argentinos vs. Sarmiento.

TNT Sports (CV 124 HD - DTV

603/1603 HD - TC 112/1018 HD 
SC 423/140 HD).

#### Tenis

12 » La primera y la segunda rueda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD).

# espectáculos

El club de los vándalos recupera legendarias películas de motoqueros. Pagina 3

Edición a cargo de Franco Varise y Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @@L.Nespectaculos @ Facebook.com/lanacion a espectaculos@lanacion.com/espectaculos @ C.Nespectaculos @ G.Nespectaculos @ Facebook.com/lanacion a espectaculos @ C.Nespectaculos @ C.Nespec

## Valeria Bertuccelli. "Hay algo de la culpa que te permite pensar"

"Es una lucecita de alarma, ¿será que hice algo mal?", dice sobre ese sentimiento que atraviesa su segunda película como directora y protagonista; Culpa cero se estrena hoy en los cines | PÁGINA 2

Texto Natalia Trzenko



"Me interesaba pensar qué lugar dejamos para cuando uno se equivoca", dice

DIEGO SPIVACOW / AFV

### Premios Hugo: School of Rock es la gran favorita a lo mejor del musical

**GALARDONES.** La obra infantil tiene 18 nominaciones; le siguen Lexi, hablemos de dislexia; Mamma mia!, y El Principito

### Alejandro Cruz

LA NACION

Aveces, la preferencia del público coincide con la opinión de un jurado. Es el caso de School of Rock. En términos de taquilla, el musical que protagonizaron Agustín "Soy Rada" Aristarán y Angela Leiva superó en seis semanas en cartel los 80.000 espectadores con sus funciones en el Gran Rex. Éxitorotundo. Y según el reciente listado de los nominados a la 14º edición de que distingue a la actividad del teatro musical creado por táculo con mayor cantidad de musical. nominaciones. Son 18 en total en rubros como mejor musical, dirección, coreografía y producción, como por los trabajos de Agustín "Soy Rada" Aristarán, Germán Tripel y Ángela Leiva.

mia!, Cuando Frank conoció a va versión de Rent, con ocho nominaciones; Las mujeres de Derechos torcidos. Lorcay Derechos torcidos, con siete; Atte tus vecinos, con seis, y Legalmente rubia, Gayola en drá lugar el 24 de septiembre París, Tin Pan Alley, noches de en el Palacio Libertad (ex Broadway, Bienvenidea tufinal CCK). Como sucedió las vey Un tango italiano, todas con

cinco nominaciones). bre es un homenaje a Hugo diversas. •

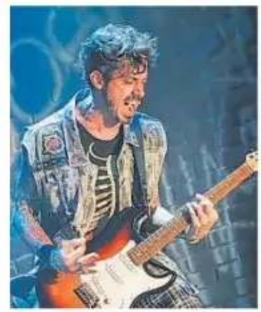

Agustín Aristarán

los Premios Hugo, galardón Midón, uno de los maestros más importantes del género, en algunas categorías se dislos directores Ricky Pashkus putarán el galardón figuras y Pablo Gorlero, School of sumamente reconocidas en Rock arranca como el espec- el amplio universo del teatro

En lo que se refiere a actuaciones protagónicas femeninas, Florencia Peña, la protagonista de Mamma mía!, otro de los éxitos de la actual temporada, figura en la misma terna que Laurita Fernández, Entrendecantidaddenomi- al frente de Legalmente rubia. nados le siguen Lexi, hablemos En actuación masculina en de dislexia, con 13; Mamma infantiles y/o juveniles aparecen Juan Carlos Baglietto, por Carlitos y El Principito, con 10; El Principito, junto con Osqui Avenida Q, con nueve; la nue- Guzmán, por Vivitos y Coleando, y Joaquín Catarineu, por

Los ganadores se conocerán en un ceremonia que tences anteriores, seguramente habrá mucha música y baile Con este premio, cuyo nomentre aplausos y emociones

### Rosalía adelantó para sus fans una nueva canción

ANTICIPO. En un vivo de Instagram, la artista catalana les hizo escuchar a 30.000 seguidores un pasaje de su muy esperado trabajo

Alas 5.30 de la mañana, hora espa- anteayer, después de un rato de preñola, Rosalía publicó un tuit en el que invitaba a sus casi cinco millonesdeseguidoresen X, y a todo aquel que se diera por aludido, a un directo en su cuenta de Instagram (con más de 27 millones de seguidores). Nada sospechoso; la artista usa estas plataformas para compartir contenido y para hablar con sus seguidores en directo de manera habitual. La diferencia es que en la madrugada de

guntas y respuestas, apretó un boton de su laptop, acercó el micrófono de su celular y comenzó a sonar una canción nueva. "Hasta aquí hemos llegado. Esto es el preview, cariño, y es todo lo que podemos enseñar hoy", dijo después.

Los pocos segundos que se escucharon recuerdan a la esencia trap. reguetón, rap, flamenco y algo de electrónica que atravesó su ante-



Rosalía

desde que se publico, en marzo de 2022, Motomami. Y uno desde que terminó una gira mundial en la que creó un tema más, "Despechá". Desde entonces, Rosalía se bajó de los escenarios, pero jamás desapareció de la escena pública. Trabaja en los Estados Unidos, como ella misma cuenta en sus redes, en su nuevo trabajo; versionó a Manuel Alejandro en la entrega de los Latin Grammy

rior disco. Pasaron más de dos años y le lanzó un mensaje a su expareja, Rauw Alejandro ("Se nos rompio el amor, de tanto usarlo o de no usarlo"). También es imagen de marcas como Dior, acudió a la gala del MET, paseó por la inauguración de los Juegos Olímpicos de París y contribuye, entreotras muchas cosas, a viralizar en las redes sus paseos por mercados de flores con su novio, el actor Jeremy White Allen, protagonista de la serie El Oso. © El País

### 3 ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 8 AL 14 DE AGOSTO





CRÉDITO



Austin Butler, un Marlon Brando, para el siglo XXI



Japón desde una mirada nueva

### Una mirada mordaz al mundo de la autoayuda

### **CULPA CERO**

\*\*\*\* (ARGENTINA/2024). DIRECTORA: Valeria Bertuccelli, Mora Elizalde. guion: Valeria Bertuccelli, Malena Pichot, Mora Elizalde. Fotografía: Julián Apezteguia. Música: Gabriel Fernández Capello. EDICIÓN: Luz López Mañé. ELENCO: Valeria Bertuccelli, Justina Bustos, Cecilia Roth, Martín Garabal, Fabiana Cantilo y Mara Bestelli. DURACIÓN: 106 minutos.calificación: apta para mayores de 13 años.

**Y**oberbia, necia, vanidosa, contradictoria, Berta Muller (Valeria Bertucelli) es todo lo que no debiera ser una escritora experta en libros de autoayuda. Y sin embargo, es una exitosa referente del género, "una filósofa", como la describe un periodista en la primera escena de Culpa cero.

Pero ese mundo de fantasía construido a su alrededor, y que ella fomenta a partir de conductas y decisiones absurdas (como comprar un surtidor de nafta auténtico para decorar su departamento) estalla cuando un comentario en redes denuncia una serie de plagios en su última obra. Lo que resulta aún más grave porque puede exponer el mayor secreto de Berta: ella no es la que escribe los libros, sino su asistente Marta (Justina Bustos) nunca acreditada ni reconocida por la autora.

En su segunda película como directora después de La reina del miedo, Bertucelli explora en tono de tragicomedia la neurosis imperante en ciertos personajes populares, cuya fama los lleva a erigirse sobre un pilar de mentiras, autocomplacencia, hipocresía y abuso de poder, sin darse cuenta en ningún momento lo que generan en su entorno, o incluso en sí mismos. A la negación inicial de

perjudica su nombre (aunque no lo vea así), le sigue un espiral de contradicciones que construyen su ser social, mientras el "afuera", el mundo real del que apenastiene conciencia, se desmorona.

Aunque prima en el film un tono amable y por momentos muy divertido, corre en las venas de su sólidoguion (que Valeria firma junto a Malena Pichoty Mora Elizalde) una crítica mordazy nada complaciente a una realidad cada vez más habitual y cercana, reflejada en personajes públicos de consumo habitual. Para que la maquinaria funcione, y se pueda pasar de la risa a la indignación en cuestión de segundos, se necesita a un elenco que esté a la altura, y Culpa cero tiene uno impecable. Valeria Bertucelli no para de crecer como actriz, demostrando además con su triple rol de protagonista, guionista y directora que brilla en todo lo que se propone. Justina Bustos, por su parte, trabaja el mundo interior de su personaje con notable precisión, dejando aflorar sus emociones solo y tan solo cuando es estrictamente necesario. Completa el power trio Cecilia Roth como Carola -amiga, abogada y consejera de la protagonista-, en un trabajo que tiene todo: drama, humory muchisimotalento. Merece también destacarse la labor de Mara Bestelli, y una breve pero imprescindible aparición de Fabiana Cantilo.

Culpa cero ostenta la inteligencia de adentrarse a temas sensibles, nada fáciles y muy actuales con la maestría del que sabe de qué está hablando, qué quiere contar y cómo. Y recién ahí, cuando todo está claro, dejarse llevar por la irreverencia del relato, esquivandocualquier atisbo de demagogia o corrección. Si La reina del miedo fue un muy auspicioso debut, esta película marca el camino a seguir en la carrera de Bertucelli como realizadora. Un camino prometedor, y con la escritora frente a un hecho que mucho futuro. • Guillermo Courau

### Grandes imágenes para homenajear a íconos motoqueros

### EL CLUB DE LOS VÁNDALOS

\*\*\* (ESTADOS UNIDOS/2023). GUION Y DIREC-CIÓN: Jeff Nichols. FOTOGRAFÍA: Adam Stone. Música: David Wingo. Edición: Julie Monroe. **ELENCO**: Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon, Mike Faist, Norman Reedus, Boyd Holbrook, Damon Herriman y Karl Glusman. DISTRIBUIDORA: UIP. DURACIÓN: 116 minutos. calificación: apta para mayores de 16 años.

odos quieren ser parte de algo" dice Brucie (Damon Herriman), integrante del club de motociclistas The Vandals, que recorre las rutas del Medio Oeste de los Estados Unidos generando movimientos sísmicos con los poderosos motores de sus Harley Davidson. Los Vandals son un ecosistema cerradoy no demasiado receptivo a nuevos integrantes, con sus propios rituales y valores, que existe al margen de la sociedad "respetable" de clase media (a los que llaman "pinkos") y en el que disconformes y excluidos encuentran autoestima y validación.

Tales el sentimiento que domina en el grupo de personajes que sigue a Johnny (Tom Hardy), un camioneroque tras ver Elsalvaje con Marlon Brando, decidió comprarse una motoy cambiar su estilo de vida. Esa película de 1953 distaba de celebrar a las bandas motorizadas, sin embargo, la figura magnética Brando terminó volviéndose un ícono de esa subcultura, además de que impuso la moda de las camperas de cuero con cierre cruzado que se mantiene hasta la actualidad. Este nuevo film, en cambio, sí es una celebración de lo que llama "la era de oro" de los outsiders en moto, aunque se encarga de marcar una frontera en el momento en que dejaron de ser una expresión de inconformismo para volcarse al crimen.

El origen de la película está en un libro llamado The Bikeriders del periodista Danny Lyon quien, a mediados de los años 60, en el momento de auge de llamado "nuevo periodismo", realizó una inmersión profunda en la vida y costumbres de un grupo de motociclistas, a los que fotografió y entrevistó extensamente para su volumen. El realizador Jeff Nichols, quien no estrenaba un film desde 2016 (cuando presentó dos: Loving y Midnight Special) consideró que este largo fotorreportaje era uno de los mejores libros con los que se había cruzado en su vida y decidió convertirlo en un largometraje.

Acaso como una consecuencia de este origen, la película es más un conjunto de escenas apenas hiladas que una narrativa fuerte. A través de la narración episódica de Kathy (Jodie Comer), la esposa de Benny (Austin Butler), uno de los líderes de los Vandals, saltamos por diferentes tableaux vivants exquisitamente fotografiados de la existencia cotidiana de la banda de motociclistas, que suelen ser una recreación en color y en movimiento de las imágenes en blanco y negro del libro de Lyon.

Con atronadoras explosiones de violencia inesperada y una banda sonora pulsante de la época que incluye a The Animals, The Shangri-Las y Cream, la película se revela abiertamente deudora de la obra de Martin Scorsese, incluso hasta su escena final que parece citar a la de Buenos muchachos.

Sin embargo, no funciona del mismo modo. Aunque la fotografía, la música, incluso las interpretaciones centrales de Hardy y Butler canalizando a Brando y a James Dean son irreprochables, todos esos elementos no terminan de cuajar en una película cautivante, sinoque se mantienen desarticulados. En este caso, el todo no es más que la suma de las partes. • Hernán Ferreirós

### Un film que funciona como una virtuosa partitura musical

### **EL MAL NO EXISTE**

\*\*\*\* (JAPÓN/2023). DIRECCIÓN Y GUION: Ryusuke Hamaguchi. Fotografia: Yoshio Kitagawa. EDICIÓN: Ryusuke Hamaguchi y Azusa Yamazaki. eLenco: Hitoshi Omika, Ryô Nishikawa, Ryûji Kosaka, Ayaka Shibutani y Hazuki Kikuchi. **DURACIÓN**: 106 minutos. calificación: mayores de 13 años

nelcapitalismocontemporá- neo, detrás de cada síntoma un negocio. Ryûsuke Hamaguchi pone esta hipótesis en perspectiva a través de una película lírica y sugestiva que propone un tiempo para definir un espacio.

El negocio potencial es en este caso el del glamping, un fenómeno globalen auge que combina la experienciadeacamparalairelibreconel lujo y las condiciones propias de los mejores hoteles del mundo. Y el espacio, una pequeña aldea de la zona de los Alpes japoneses cuya escasa población debe decidir si permitir o no que una empresa turística cambie la lógica y la fisonomía del lugar.

En la película, el desembarco de dos personas relacionadas con un proyecto algo improvisado quiebra la armonía de un pequeño pueblo situado en un paisaje imponente. Muy pronto, esa pareja de visitantes inesperados se encuentran con Takumi, un trabajador de la zona que ha quedado viudo y vive con su pequeña hija en un ambiente que puede volverse hostil para un urbanita, pero cuya magia y singular belleza quedan reveladas en la película a partir de un notable trabajo de puesta en escena. Su magnetismo está intimamente relacionado con esa maquinaria muy aceitada.Hamaguchi es sin dudas un cineasta talentoso y versátil: El mal no existe funciona como una partitura casi perfecta. • Alejandro Lingenti

LA NACION | JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024



nelmundodelarteylacreatividad, muchas veces el reconocimiento temprano puede resultar un arma de doble filo. Un primer disco o un primer largometraje recibido con elogioses lo que todos buscan hasta que llega el momento de la segunda vueltay se espera que la nueva canción o la nueva película esté a la altura del exitoso debut. En el caso de Valeria Bertuccelli, la expectativa por el estreno hoy de Culpa cero, su segunda película como guionista y directora, es grande. Después de todo, su ópera prima, La reina del miedo, cosechó muy buenas críticas a nivel local e internacional, incluyendo el premio como mejor intérprete en la competencia internacional del prestigioso festival de cine independiente de Sundance.

Claro que de aquel notable primer intento pasaron seis años, un período lo suficientemente extenso como para que ahora la actriz y directora sienta algo de nervios por la salida de su segundo film que, dice, por suerte no la acompañaron en el largo proceso de su escritura.

#### -Te tomaste tu tiempo entre una película y otra. ¿Tuvo algo que ver la pandemia?

 Sí, pero a partir de ahora creo que el proceso va a ser más rápido. La pandemia no ayudó, pero a la vez yo escribí un montón de cosas en ese período. Metida adentro, como todos, pero escribiendo. Además hace mucho que no laburo como actriz. No quiero decir que estoy retirada de la actuación porque me parece un tanto exagerado y si de golpe aparececualquier cosa que sí me muera de ganas, lo haré, pero la verdad es que me fue muy orgánico tomarme ese tiempo porque estaba escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y ahora sigo: tengo en marcha el guion de una serie y estoy a la mitad del de mi próxima película. Por eso digo que ahora pasará menos tiempo entre esta y la próxima.

#### -¿Es la tercera parte de tu trilogía en cine?

–(Risas) Bueno, hay algo de trilogía. Las tres tienen protagonistas femeninas pero son completamente distintas entre sí. Esta vez, con Culpa cero, tenía muchas ganas de meterme en un universo desconocido. La reina del miedo era algo que sentía mucho más personal, era mirar para adentro, mientras que esta película es más una observación del exterior. Este es un personaje que es puro exterior, es como una muela llena de caries, pero que se pone la coronita arriba y en el interior no hay nada. Está todo comido, vacío.

### -La trama está centrada en tu personaje, Berta Muller, una autora de libros de autoayuda a la que se le derrumba todo cuando se descubre que plagia a grandes autores que ella ni siquiera sabe nombrar.

-Yo siento que la película tiene un punto de vista casi vintage, la idea de un escritor fantasma hoy podría ser la inteligencia artificial. Y al mismo tiempo tiene una mirada súper actual que, sin bajar línea ni ponerse intelectual, habla de lo que nos pasa hoy en día con la inmediatez, con

## Valeria Bertuccelli. "Mi laburo soñado sería escribir para Pixar"

Hoy se estrena su segunda película como guionista y directora, Culpa cero, donde el personaje que encarna la maldad está personificado por una mujer, Berta, interpretada por ella misma

Texto Natalia Trzenko



"Me encanta todo lo que te permite hacer, actuar, expresar", señala

DIEGO SPIVACOW / AFV

tener que saber sobre todo, opinar sobre todo. Que me hagas una pregunta y no exista decir: "no lo sé, no me acuerdo". Como si hubiera una obligación de responder y dar en el clavo, ¿no? Estamos llenos de gente "que te baja data" que supuestamente es la posta. No sé, en el celular todo el tiempo hay gente que te está diciendo qué podrías hacer para vivir mejor, pero a la vez todos están angustiados. Con la película me interesaba pensar qué lugar dejamos para cuando uno se equivoca. ¿Tenemos la posibilidad de decir: "perdón, me equivoqué"? ¿Qué pasa con eso?

### -¿Puede ser que Berta sea la primera villana que te toca inter-

pretar en tu carrera?

-Puede ser. Me acuerdo que Malena (Pichot, con la que escribió inicialmente el guion) me decía: "Me encantaria verte hacer de alguien muy poderoso", y la sorpresa fue como en la escritura, improvisando, que es como yo escribo. Esa idea poderosa derivó en esto. En el poder que lleva a la impunidad. En este caso, ella puede sostener todo porque básicamente se está mintiendo a sí misma. O sea, pega un cachetazo y muyrápidamente dice "note pegué",

porque sabe que si evita nombrar lo que hace puede sostener la estructura que armó.

### -Es un personaje muy antipático, un tipo de antihéro e que el público suele aceptar en su versión masculina, pero cuando se trata de mujeres no tanto.

-Estamos acostumbrados a ver series con protagonistas masculinos horribles a los que bancamos a full y les perdonamos todo. Cuando el malo malísimo se enamora nos conmueve, nos encanta cuando mata: "Pobre, es que no lo pudo evitar". Y con las mujeres malas malísimas, pasa otra cosa. Te preguntan: ¿por qué la hiciste tan antipática? El desafío en este caso era que igual te den ganas de verla aunque sea como es, que quieras escucharla, que te emocione. Berta, básicamente, es una manipuladora egocéntrica, y si bien Marta (Justina Bustos), la asistente a la que usa y maltrata, podría ser vista como la víctima, lo cierto es que ella también tiene su costado de culpa. Cuando hablaba de La reina del miedo decía que no está bueno vivir con miedo, pero hay algo del miedo que te alerta, te hace reflexionar al menos por

dos segundos. En este caso, con la culpa pasa algo similar. Hay algo de la culpa que también es lo que te permite pensar. Es como una lucecita de alarma. Berta nunca puede pensarse a sí misma como alguien que haya hecho mal las cosas, y si la obligan a hacerlo la enoja de tal manera que no la puede pilotear y le sale el verdadero monstruo.

### -La comedia en la historia se apoya en gran medida en las interacciones entre Berta y Carola, su abogada y mejor amiga, que interpreta Cecilia Roth. ¿Cómo fue trabajar juntas en este proyecto y en ese vínculo?

-Son un dúo terrible. Otra vez aparece la idea de lo vintage. Son dos mujeres a las que no les gustan las mujeres y que por alguna razón inexplicable creen que a ellas no las afecta la lógica del patriarcado. Quizá porque les da mucho placer ser aceptadas por los varones. Su postura es: "Ay, no, yo no soy un plomo que pelea por el aborto, no te preocupes. No soy un plomo feminista". Son eso. Para mí, desde que la estaba escribiendo, Carola siempre fue Ceci. Sabía que lo haría genial, pero no sabía si iba a querer hacerlo. Le mandé el guion

y me dijo: "Primero te digo que sí y cuando lea el guion, hablamos". Tuvimos muchos encuentros para conocernos y charlar, y a partir de ahíempezó a salir muy fácil todo. Y a Justina solo la conocía de verla en la tele y me pareció que era una actriz súperinteresante, con muchos matices. Todo fluyó mucho también con Martín Garabal y Fabián Arenillas. Y lode Fabiana Cantilo fue un hallazgo total. Trabajamos juntas para pasar la letra y ella improvisaba, y de eso tomé algunas cosas porque estaban buenas; su forma de decir, de moverse.

#### -¿Te concentrás en eso y te apoyás en tu codirectora, Mora Elizalde, en otros aspectos de la realización?

-No, me gusta todo. Para mí la codirección tiene que ver con que cuando voy a maquillaje, por ejemplo, tiene que haber alguien que sepa todo y que pueda tomar la posta. Estoy pensando que la próxima película que dirija tal vez no la protagonice. Siento que hay algo que descubrí esta vez y es que ya me empezó a resultar mucho más gustoso estar del otro lado de la cámara. Tengo muchas ganas de poder estar más dedicada solo a esa parte. Digamos que cada vez tengo menos ganas de correr, de ir y venir. En mi primera película aprendi todo. Se trataba de probar si podía hacerlo, y para la segunda dije: "Bueno, cómo hacerlo ya sé que puedo, esta vez voy a intentar cosas que antes no me salían". Como si te dijera que en la primera yo casi estaba como la rana René pasando de un cuadro al otro. Saliendo de un lado, abriendo la puerta, saliendo de nuevo. No paraba, porque así era como la había escrito.

#### -En su momento decías que tu personaje en *La reina del mie*do era como la Pantera Rosa y ahora resulta que vos te sentías como la rana René. Siempre del lado animal y animado de la vida.

-Jaja! Es mi manera de ver el mundo. El laburo soñado para mí sería escribir los guiones de Pixar. Amo ese mundo. Me encanta todo lo que te permite hacer, actuar, expresar.

#### -¿Cómo fue trabajar con tu familia en esta película? Vicentico, tu marido, compuso la música y en los créditos también figuran tus hijos.

-Al igual que en La reina del miedo, Gabriel (Fernández Capello, alias Vicentico) compuso la música con Héctor Castillo. Mi hijo Florián interpreta y toca en muchos temas y Vicente, el más chico, toca el bajo también. Y Feli Colina canta todos los temas que son cantados. Soy muy fan de ella, más allá de que sea la pareja de mi hijo, no me iba a perder tenerla en esta película. Incluso compusimos una canción juntas. Trabajar en familia es espectacular.

#### -Pronto festejarán los 30 años de casados, ¿no?

-Bueno, notanto, aunque... Siempre saco la cuenta con Florián, que tiene 28. Pero ahora que lo pienso, si calculo el año de embarazo son 29, casi 30 juntos. No lo puedo creer. Solo te puedo decir∶ok, es increíble, se pasó muy rápido. Y es la vida que más me gusta del mundo, o sea, me gusta todo con Gaby. ●

El tiempo para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo

Fuente: SMN y Observatorio Naval



Hoy mín. 4" | máx. 9"

Ventoso Algo de lluvia en la mañana; nublado y destemplado



Soleado Hacia la noche parcialmente nublado Sol Sale 7.40 Se pone 18.20

Luna

Sale 9.51 Se pone 21.23 Nueva 4/8 Creciente 12/8

Menguante 26/8

O Llena 19/8

SANTORAL Santo Padre Domingo | UN DÍA COMO HOY En 1974, Richard Nixon anuncia su renuncia a la presidencia estadounidense a causa del escándalo de Watergate. | HOY ES EL DÍA del Gato

### Nombre la película Por Diego Parés



DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

### Humor petiso Por Diego Parés

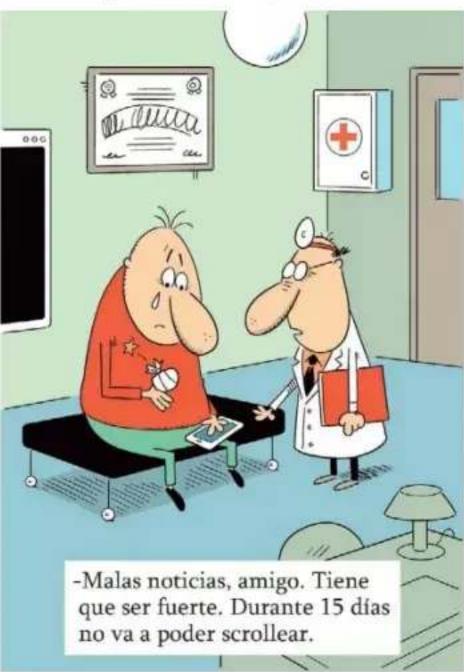

Hablo sola Por Alejandra Lunik



### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers





### **Hidrovía.** Antes de la licitación, se define el aumento del peaje de la vía navegable

La tarifa podría tener próximamente un incremento del 30% / PÁG.7

# comercio exterior

Edición de hoy a cargo de Paula Urien | www.lanacion.com/comercio-exterior | a comercioexterior@lanacion.com.ar



# **Juegos Olímpicos** Cómo se exporta la imagen de la Argentina a través de sus deportistas

Más allá de la cantidad de medallas, la performance general deja al país muy bien parado; los expertos entienden que podría apalancarse más en sus figuras para mostrar las virtudes de una nación con resiliencia y enorme potencial / PÁGS. 4y5

EL EXPERTO Qué ventajas brindará el próximo mapa completo del suelo submarino / 3 CREATIVIDAD Vende al exterior alfombras y cuadros basados en el pop art / 6 **INVERSIONES** Dramática expansión de China en América Latina / 8

### TRACKING

### CONTAINER

La semana en síntesis



#### 1. CONTENEDORES

La naviera Maersk afirmó que se espera que la demanda mundial de contenedores siga siendo positiva en los próximos trimestres, aunque probablemente crezca a un ritmo más lento, al tiempo que advirtió de que persisten riesgos sustanciales.

Se refirió también al aumento de los fletes debido a la crisis del mar Rojo y la sólida demanda de transporte marítimo de contenedores



#### 2. POLLOS

China no ha reanudado la compra de productos avícolas de Brasil tras detectarse el mes pasado un brote de la enfermedad de Newcastle, declararon el martes a Reuters dos funcionarios del Ministerio de Agricultura. En declaraciones al margen de un evento del sector, dijeron que las conversaciones siguen en curso con las autoridades chinas incluso después

de que el Gobierno controlara el brote



### 3. TRIGO

La cosecha de trigo blando de este año en Francia, el mayor productor de la UE, disminuirá a su nivel más bajo en 41 años, con 25,17 millones de toneladas, después de que las fuertes lluvias redujeron tanto la superficie de cultivo como el rendimiento. Se basó la estimación en un rendimiento previsto de 5,93 toneladas por hectárea, casi un 19% por debajo del promedio de los últimos cinco años



### 4. SALMÓN

Los criadores de salmón noruegos se enfrentan a los problemas derivados de un invierno boreal inusualmente duro y del fenómeno climático de El Niño, que han provocado una mortandad récord de peces y suscitado preocupación por las previsiones a largo plazo de cara a un verano más cálido. Hay una mortandad récord de peces del 16,7% en lo que va de año

### **ESCÁNER**

Monitor de exportaciones



**ALIVIO.** Las lluvias que cayeron durante el fin de semana en amplias partes de la zona agrícola central de la Argentina llegaron en un momento crucial para el trigo 2023/24, que registró el mes de julio más seco en casi 60 años, según la Bolsa de Comercio de Rosario. En el centro y este de la región pampeana se registraron entre 10 y 30 milímetros de precipitaciones, lo que mejorará el estado de las plantas (Reuters)

Son los millones de toneladas de trigo sembradas este año

**10**% Es el porcentaje del cultivo que se estaba deteriorando por la sequía

### INFORME

Balanza bilateral de julio

### Hay superávit comercial con Brasil por quinto mes consecutivo

Parte del saldo favorable para el país se debe a las menores compras de energía y de soja

En julio, la Argentina volvió a registrar un ligero un superávit comercial en la balanza con Brasil de US\$34 millones, el quinto consecutivo luego de un balance positivo de US\$111 millones en marzo, US\$116 en abril, US\$ 23 millones en mayo, y US\$ 49 millones en junio, analiza la consultora Abeceb, en base a datos oficiales del país vecino.

En los primeros siete meses de 2024, se acumula un saldo positivo de US\$141 millones, una reversión positiva de US\$4261 millones comparada con el déficit acumulado de US\$4120 millones

en igual tramo de 2023. "De esta reversión, un 40% se explicó por la disminución en las importaciones de soja (por US\$1689 millones), y otro 6% a la baja en las compras de energía eléctrica (US\$264 millones)", confirma la consultora. Este superávit se da en un contexto de mejora relativa del flujo comercial bilateral.

### Compras y ventas a Brasil

Las importaciones desde Brasil mostraron una caída de 27.8% interanual en julio, una mejora respecto al -50,8% inteanual observado en junio. Esto cierra

doce meses completos de bajas interanuales.

"Se registraron caídas en sectores de alto peso: el sector automotrizanotó algunas mejoras en este mes, aunque con una fuerte baja en partes y accesorios de vehículos automotores: este segmento anotó una contracción de 31,4% interanual y representó un 10,8% de las importaciones totales. Por el contrario, el resto de los segmentos de este sector mostraron subas, lideradas por los ingresos de tractores que se expandieron un 78,5% anual, a seguidos por un incremento de 52,1% en los ingresos de vehículos automóviles de pasajeros. En cuanto al agro, las compras externas de soja mostraron un descenso del 92,8% respecto a julio de 2023. El rubro energético mostró un pobre desempeño, ya que las importaciones de energía eléctrica se redujeron en un 89,8% anual en julio.

En cuanto a las exportaciones los envíos de leche, crema de leche, y lácteos (excepto manteca y queso) crecieron en un 41,5% anual. Los vehículos automotores para transporte de mercancías, que creció en un 85,3%.

LA NACION | JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024

### COMERCIO EXTERIOR | 3

### **EL EXPERTO**

# Qué ventajas brindará el próximo mapa completo del suelo submarino

Implicancias de un estudio que ayudará a eficientizar los recursos; qué países lideran la iniciativa y por qué podría ser muy conveniente establecer acuerdos con ellos



### Alejandro Arroyo Welbers

Director de la Especialización en Comercio Internacional de la Univ. Austral y profesor de Geopolítica de los Recursos Naturales en la Austral y el ITBA

l proyecto Seabed2030
está financiado por una
institución llamada
General Bathymetric
Chart of the Oceans (Gebco) con base en Tokyo
y apoyado por la Unesco. Gebco está
encargado de mapear el suelo submarino de todos los mares y océanos
del planeta hacia el 2030. Paradójicamente, se conoce más de la superficie
de la Luna o de Marte que el fondo de
nuestros océanos. Y ¿para qué quisiéramos realizar tremendo mapeo? La
respuesta es tan sencilla como estra-

tégica. Es sencilla por la utilidad de los entregables del proyecto y estratégica por el uso que se le pueda dar a esa data al transformarla en información. La data mapeada nos permitirá prevenir tsunamis; rutear cables submarinos de manera más eficiente (internet); predecir tormentas con mayor efectividad; inferir recursos de "offshore oil & gas" y "offshore mining"; establecer patrones relativos a la temperatura del agua y establecer patrones de migraciones pesqueras; establecer rutas de navegación más seguras; mejorar el diseño de buques

para la navegación en aguas polares; determinar zonas seguras para el desarrollo de emprendimientos hotelerosymarinas sobre las costas; medir el régimen de erosión de costas con impactoenel "real estate"; identificar zonas de potencial energético para el desarrollo de energías marinas (undimotriz/mareomotriz/maremotérmica); medir el régimen de sedimentación de las grandes vías navegables interiores y establecer las zonas ideales para la construcción de terminales fluviales y desarrollo de recursos ictícolas de agua dulce (principal fuente de proteínas para un tercio del planeta); identificar placas tectónicas submarinas susceptibles de producir energía geotérmica en gran escala, y aplicaciones militares varias - entre otras tantas.

La Argentina cuenta no sólo con su Zona Económica Exclusiva de 200 millas náuticas en donde ejerce plenamente sus derechos de exploración y explotación de la columna de agua, suelo y subsuelo submarino, sino también de una plataforma continental que llega hasta las 350 millas náuticas, según lo establecido por United Nations Convention on the Law of the Sea ((Unclos). En esa extensión adicional, la Argentina tiene pleno derecho sobre especies bentónicas así como también (lo más importante de lejos) a todo lo relativo al subsuelo submarino.

Lo estratégico pasa por la transformación en información de dicha data y el uso que se le dará. ¿Quiénes? Aquellos que tengan la tecnología. Aparte de Gebco, coordina el proyecto el NOC o "National Oceanographic Centre" de Southampton, Inglaterra, quienes trabajan conjuntamente con entes asociados en Wellington, Nueva Zelanda; Estocolmo, Suecia; Hamburgo, Alemania; Italia y Estados Unidos.

Los países nombrados son pioneros en aplicaciones de tecnologías submarinas y seguramente, verían con beneplácito una actitud constructiva de nuestro país en vistas a suenorme potencial marítimo-patagónico, de aguas interiores y aplica-

ciones antárticas. A su vez, ¿no sería una oportunidad para comenzar a discutir un potencial Mercosur-Reino Unido? La Argentina tiene todo lo que Inglaterra necesita y ellos tienen todo lo que a nosotros nos conviene. Hay recursos naturales de enorme valor que no están tan disponibles, mientras que los desarrollos tecnológicos se encuentran bastante atomizados a lo largo y ancho del mundo desarrollado.

El Brexit le ha pegado muy duro al Reino Unido, quien sólo ha podido avanzar en un TLC con Japón desde entonces. Y las tensiones este-oeste no paran de crecer, además de las disrupciones en el "supply chain" este-oeste, todo lo cual les impacta negativamente. Para acceder a las tecnologías y acuerdos comerciales de bloque, la Argentina debe alinearse con occidente – cosa que está ocurriendo. No hay otro camino que la cooperación, el desarrollo, y el comercio. Último dato: Japón quiere avanzar con el Mercosur, ¿por qué será? •



### NOTA DE TAPA

## Juegos Olímpicos

# Cómo se exporta la imagen de la Argentina a través de sus deportistas

Más allá de la cantidad de medallas, la performance general deja al país muy bien parado; los expertos entienden que podría apalancarse más en sus figuras para mostrar las virtudes de una nación con resiliencia y potencial

Texto Gabriela Origlia PARA LA NACION



a Argentina tiene en los deportes-nosolo en el fútbol-un área en la que se destaca, genera confianza y reconocimiento internacional. Los expertos en comunicaciones y en comercio internacional entienden que podría apalancar más la "marca país" sobre ese activo. Advierten que es un desafio que enfrentan tanto el Gobierno como los privados, ya que en el mundo hay empresas que cabalgan sobre disciplinas o figuras internacionalmente reconocidas. Estados Unidos, por ejemplo, lo hace con la NBA, Suiza con Roger Federer o Inglaterra con la Premier League.

"La Argentina es campeona del mundo, tiene jugadores en las mejores ligas del planeta; la cara de Lionel Messi se multiplica en decenas de países e Inglaterra hace más negocios con el fútbol como parte de su idiosincrasia que la Argentina", dice Ricardo Vanella, especialista en posicionamiento estratégico.

En la construcción de la marca país se incluyen acciones como la que celebró hace unos días la secretaria general de la presidencia, Karina Milei -en cuya órbita está culado con el campo y sus tradicioahora la Agencia de Promoción de Inversiones- por la que se incluyeron siete sitios icónicos de la Argentina en el juego Fortnite, uno de los más populares del mundo con unos 400 millones de usuarios registrados, con 25 millones de usuarios promedio diarios. Los jugadores pueden elegir a varias

regiones del país para disfrutar de las distintas aventuras de parkour, combate y supervivencia en las Cataratas del Iguazú, el glaciar Perito Moreno, el cerro de los Siete Colores en Jujuy, Caminito en La Boca, La Cañada en la ciudad de Córdoba, San Juan y Mendoza.

En el imaginario colectivo hay asociaciones inmediatas entre países y actividades y/o productos. Nadie duda de que el nombre de la Argentina rápidamente desencadena percepciones como fútbol, Diego Maradona, Messi o el polo. Está claro que construir una marca país conlleva más que un deporte, hay otros factores que deben incluirse. Los especialistas consideran que es una asignatura pendiente desde hace largo tiempo en la Argentina.

Después de la Copa del Mundo de Qatar, Aerolíneas Argentinas realizó un video de seguridad -el que se emite antes del despegue a los pasajeros- con el cuerpo técnico de la Selección Argentina; lo protagonizan Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel.

Entre las disciplinas deportivas, el polo es marca país. Es considerado el mejor del mundo, está vinnes, con la calidad de los caballos y la destreza de los jinetes. Si bien lo trajeron los inmigrantes ingleses, es ya sello mundial argentino. A punto tal que no integra el menú olímpico porque se descuenta de quién será el oro. Adolfo Cambiaso es considerado el mejor polista del mundo de la historia.

En el imaginario colectivo hay asociaciones inmediatas entre países, actividades y productos

Vanella menciona que por la penetración del polo en Londres, también "capital mundial del té", se podría hacer una "asociación con el mate"-en la que deberían intervenir las yerbateras- y generar la imagen de que "en los clubes de polo la bebida es el mate". Entiende que es la forma en que se trabaja en diferentes países, uniendo potencialidades, "difundiendo y promocionando" hábitos culturales reconocidos con valores que distinguen del resto.

Desde la Agencia de Promoción de Inversiones indican que la marca país es "mucho más que deportes y, dentro del deporte, más que el fútbol". Aclaran que la decisión de que una disciplina lo y eso era lo que querían mostrar". sea requiere del consenso de las organizaciones que tiene por detrás. Por caso, no se ha podido llegar a un acuerdo con Los Pumas.

### Alternativas para aprovechar

Un trabajo de Stephen Greyser, profesor emérito de Marketing y Comunicaciones de la Escuela de Negocios de Harvard, repasa que hechos como los Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo suelen fortamás problemático". Apunta que el "concepto de marca país impregnó la gestión china de los juegos de Pekín de 2008; el objetivo era el amplio reconocimiento del país como líder en el escenario mundial, algo que trascendió el poder político".

Advierte que China tuvo, "en gran medida, mucho éxito, pero en lo que se refiere a la reputación

política del país, el efecto fue negativo. La elección de Pekín para los Juegos Olímpicos desencadenó protestas internacionales a causa del historial negativo del país en lo que se refiere a los derechos humanos, al Tibet y otras cuestiones".

"Presencié esfuerzos conscientes de la creación de marca país, o mejor, de marca ciudad, cuando formé parte del equipo que planificó las Olimpíadas de Los Ángeles de 1984 -añade Greyser-. Los Angeles quería que vieran en ella un agente económico de la Costa del Pacífico, y no sólo como la ciudad de Hollywood, era una meta que tomaba en cuenta grandes negocios,

Rusia, en la previa del Mundial 2018, decidió homenajear al mejor futbolista de su historia y llevó al arquero Lev Yashin aparece en el billete de 100 rublos y, en 2014 para los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi hizo un billete de 100 rublos con un chico haciendo snowboarding. China, cuando fue sede de las Olimpíadas, también imprimió uno con la imagen del estadio de Beijing. Tonga, en la Polinesia, lecer la marca de un país, aunque tiene al rugby -su deporte nacioel aspecto económico es "siempre nal- en uno de sus billetes y Canadá uno con hockey sobre hielo.

Los especialistas no dudan de que el éxito de los deportistas argentinos en diferentes disciplinas constituye una ventaja para afianzar la marca país, no solo por su imagen sino que son un punto fuerte para comercializar en el mundo productos y/o servicios vinculados con el deporte que van desde aliLA NACION | JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 COMERCIO EXTERIOR | 5



Aprovechar

Casas de las naciones

Olímpicos Nacionales de más de una docena

Las casas de hospitalidad,

de países, funcionan como ventanas a distintas partes del mundo. A través de ellas, los distintos países atraen a los visitantes y "venden" sus atractivos

impulsadas por los Comités

mostrarse

los juegos para

Un parque para visitar Permanecerán abiertas hasta el 11 de agosto, fecha que marca el final de París 2024. 15 países han instalado sus casas de bienvenida en el Parque de la Villette, en las afueras de París, lo que permite a los visitantes descubrir diferentes culturas y probar la comida local. Brasil, México, Mongolia, Canadá, Eslovenia, Taiwán, Países Bajos, Eslovaguia, Serbia y la República Checa entre otros forman parte de esta iniciativa

### Acción argentina

En el marco de los Juegos Olímpicos de París 2024, la Cancillería Argentina organizó -junto con la empresa Guardians of the Ball (GOB)- la exposición "El Olimpo de los Dieces", una propuesta que combina arte, tecnología y deporte. Está instalada desde el 23 de julio en la Embajada Argentina en Francia

mentos a softwares pasando por indumentaria y servicios médicos.

Por ejemplo, en la Feria Alimentaria de Barcelona 2002, que es una de las más importantes del mundo, se convocó a los futbolistas Javier Saviola y Roberto Bonano que estaban en el club de la ciudad y los stands de la Argentina no dieron abasto para atender al público que se acercaba. Claro, para lograr presencias así se requiere de una inversión pero "vale la pena analizar su conveniencia", dice el consultor Marcelo Elizondo.

Por la misma época, la Fundación Exportar (ahora Agencia de Promoción de Inversiones) puso en marcha el programa Ex-Sports-Ar para detectar qué ofrecía el deporte argentino para volcarlo en herramientas de marketing para exportaciones.

Por supuesto, la utilización de nombres y caras reconocidas implican inversiones importantes. Varias marcas consultadas por este diario admiten que está fuera de sus presupuestos poder hacerlo.

### Un punto fuerte

"El mundo percibe que el deporte es un punto fuerte de la Argentina; es cuestión de aprovechar ese pasey meter el gol-grafica Elizondo-. Es una bandera de marketing que se debería aprovechar. Hay pocos planos que susciten una admiración como lo hace el sector deportivo en general, no solo en futbol. Hay emblemas, figuras, que colaboran con la marca país. Otros países también lo hacen montán-

### abismal en la becas

3187

Dólares

Es la cifra mensual que aporta Ecuador a sus deportistas para que puedan entrenar y competir. Es la más alta de América Latina

dose en marcas, por ejemplo la capacidad de promoción de Nike, de Adidas, de empresas alimenticias".

La Argentina, en esa línea, tiene una experiencia que el consultor destaca, la de La Martina. El italiano Lando Simonetti creó una marca para un deporte que no las tenía, el polo. Varias veces recordó que en los '80, en una conferencia sobre tendencias, habló de la importancia del deporte en la vida de la gente y en cómo iba a influir en el modo de vestir. "La moda, como moda en sí, no genera emoción. Sí, estética, sensibilidad, muy buen gusto. Mientras que el deporte trae a la ropa pasión, emoción", dijo en una entrevista con LA NACION. Empezó vendiendo bolsos y remeras de polo en Estados Unidos y terminó ingresando al

mercado de lujo europeo. ¿Por qué el polo? Simonetti lo eligió porque "la Argentina lo revolucionó. Le aportó una velocidad y un talento fuera de lo común. Tenía todos los ingredientes necesarios: mucha sofisticación, un ambiente muy particular, hectáreas de campo verde, los caballos, que tienen una relación muy especial con el hombre. La pasión por un caballo no es lo misma que por una pelota".

Gustavo Koniszer, managing director de FutureBrand Hispanic America, ratifica que una marca para establecerse en un nuevo mercado debe "crear una confianza con el consumidor. Hay que distinguirse del resto". Cuando se la vincula con el origen hay que detectar qué aspectos de su país ayudan, elegir los valores positivos.

"El deporte tiene un cúmulo de atributos que, en general, son positivos: aporta a la salud, a la relación cuerpo-espíritu, se vincula con la energía, con la dinámica. ¿Vale la pena que los países se relacionen con esas disciplinas? Sí, pero en la medida de que no se envuelvan en la parte institucional, no enredarse con las organizaciones porque ya

es otro tinte". Advierte que, a nivel institucional, en la Argentina se ha hecho poco, "solo algunos destellos". Incluso muchos deportistas destacados para competir a nivel internacional deben hacer colectas para viajar; no hay apoyo institucional.

Un informe de Focus Market que dirige Damián Di Pace analiza el impulso que la Argentina les da a sus deportistas. De las becas que otorgan países latinoamericanos, Ecuador es el que mejor subvenciona a sus deportistas que ya obtuvieron podio con un mensual de US\$3187 y la Argentina es el de "peor desempeño", US\$439,7 al mes tomando como base el dólar blue. El Enard es la institución que financia, acompaña, apoya y sostiene a los deportistas de alto rendimiento, de la excelencia y la élite.

"Comenzó como un ente autárquico que se financiaba con el impuesto del 1% en las telecomunicaciones en el año 2009; actualmente depende del presupuesto y no fue excepción para sufrir el ajuste -marca Di Pace-. Con esos fondos otorgados, colabora con los atletas con la compra de vestimenta, comida y suplementos nutriciona-

les, traslados, etc. Las becas principales que se otorgan son dos, la de excelencia que es la mejor remunerada para aquellos que compiten en campeonatos mundiales, con \$659.567 y la Proyección, de \$501.271 es ofrecida a aquellos que presenten condiciones objetivas de podio olímpico".

Elizondo repasa que en su paso por la Fundación Exportar, hizo contactos con clubes de fútbol importante con el objetivo de armar misiones comerciales al exterior que acompañen a los equipos cuando juegan afuera: "Una especiedetercertiempodenegocios; requiere de organización porque del otro lado también se debe contar con empresarios, pero es posible".

El consultor está convencido de que la Argentina desaprovecha la potencialidad que tiene: "No solo cuenta con las figuras, sino que desde aquí se produce contenido periodístico deportivo para cadenas internacionales, hay diseño de software que se usa en diferentes disciplinas. Debe existir una confluencia entre sector público y privado, un plan de acciones y estar presente en donde se pueda. Requiere coordinación".

Para Vanella, la Argentina tiene en sus deportes una herramienta de soft power para hacer promoción internacional, posicionar productos y empresas. "El fútbol está a la cabeza, hay países que son fanáticos de la Selección Argentina y eso hay que aprovecharlo en todas las áreas. Hay que desarrollar un trabajo por detrás". •

Diferencia

Dólares

Es la cifra mensual que la Argentina aporta para el entrenamiento individual de sus deportistas. Es la más baja de América Latina

### VISTA AL MUNDO



Gonzalo Haene con una de sus obras

### Creatividad

### Vende al exterior alfombras y cuadros basados en el pop art

Utliza una técnica llamada tufting, que se expandió en los últimos años; sus diseños llegan a varios mercados

### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

"Descubrió" la técnica del tufting para producir alfombras durante la pandemia del Covid-19; le empezóa dedicartiempoyahora las vendeen la Argentina, pero también llega a mercados externos, como México, Estados Unidos, Brasil y Uruguay. Gonzalo Haene tiene 28 años, es misionero pero está instalado en CABA, donde trabaja en el área de Comercio Exterior, además de hacer alfombras. "Convive mi profesión con mi lado artístico; siempre lo tuve, de chico iba a cursos, dibujaba, pintaba", dice quien es conocido como "Zalo Atelier".

El tufting es una técnica de producción de alfombras o telares en el que los hilos se inyectan a una tela base; el método que se utiliza es un proceso de punción con una pistola semiautomática que través de una aguja hueca, por la que se pasa el hilo, atraviesa la tela base previamente tensada. El hilo se dispara creando una puntada o bucle por el otro ladode la tela. Los diseños los define el creador, ya que la técnica permite trabajar en cualquier tipo.

Haene repasa que había puesto en "pausa" su lado artístico cuando se radicó en CABA, adonde se dedicó a estudiar y trabajar. Durante la cuarentena, con más tiempo libre, decidió recuperar alguna de sus actividades. Empezóa bordar después de comprar un kit que incluía todo lonecesario además de videos explicando cada puntada. "Me encantó, lodisfrutaba. Empecéa bordar diseños que me gustaban, hice algunos para amigos y abri Instagram para mostrar los trabajos. Ahí empezó la oportunidad de vender", dice.

Navegando por las redes, en octubredel2021encontróa una persona que hacía alfombras con una "he-

rramienta rara, similar a una pistola", le llamó mucho la atención y empezó a indagar. Así descubrió el tufting. Inmediatamente importó la pistola que se necesita desde Estados Unidos (en ese momento no había en la Argentina), armó un bastidor (le llevó tiempo por falta de conocimiento) y empezó a trabajar. "Alinicio fue pruebay error; mucha paciencia y muchas horas aprendiendo hasta completar el primer bastidor", recuerda.

Las redes fueron la vía por la que empezó a recibir pedidos de afuera. "Hago los envíos por couriers, el proceso no es complejo. Se presenta la documentación necesaria y el cliente paga el costo de envío", precisa. Dependiendo del diseño y el tamaño, los trabajos pueden llevar entre 15 y 40 horas; el costo promedio de uno de 1 metro por 1,50 metros va entre US\$300 y US\$500.

"Trabajo solo de principio a fin; desde la confección a la post venta -indica-. Es la estrategia que me fun-

ciona pero también es un limitante en la capacidad de producción. El diseño es elegido por el cliente o lo hacemos juntos". Admite que cuando el comenzó la técnica era menos conocida en la Argentina, "generaba curiosidad; ahora está más generalizada".

Los diseños que lo caracterizan son los de pop art; los dibujo de los '90: "Un poco ese es mi perfil, pero la técnica es muy versátil y permite hacer desde retratos a manchas. Me inclino por lo exclusivo, cada trabajo está numerado en la parte de atrás. El objetivo es no repetir el diseño, que sea único, a ninguno se lo va a encontrar dos veces", dice.

Haenedescribequelellevatiempo elegir los "mejores materiales" para garantizar el "mejor producto posible y que tenga una larga vida útil".

El tufting, como sostiene Haene, fue ganando presencia a punto tal que hay trabajos realizados con esta técnica en museos. Un caso de éxito es Twee Muizen, un artista gallego formado por Cristina Barrientos y Denís Galocha, cuyos bordados están en más de una pinacoteca. Fueron evolucionando y ahora hacen también máscaras bordadas.

### Claves del negocio

Ventas

Sus creaciones llegan a mercados exigentes, como México. Estados Unidos, Brasil y Uruguay

2 Precio

El costo promedio de una obra de un metro por 1,50 metros va entre US\$300 y US\$500

### Pequeños productores

El caso de "Zalo Atelier" es uno de los que rompe la idea de que solo se puede exportar en volúmenes importantes. Hay chances -cada vez máscon la tecnología-deque los emprendedores se internacionalicen.

En la Argentina existe, desde 2017, el Régimen de Exportación Simplificada que busca facilitar a los pequeños productores las operaciones de exportación con fines comerciales, a través de operadores logísticos (couriers) habilitados ante la Afip y Exporta Simple, buscando potenciar el incremento de la actividad exportadora. •

### MOVIMIENTO MARÍTIMO

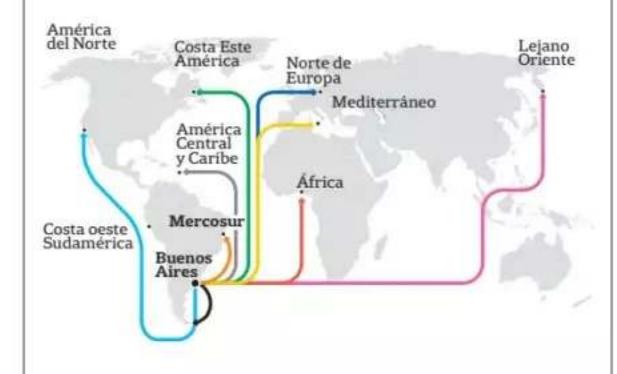

### RUTASY **COMPAÑÍAS NAVIERAS**

Norte de Europa

MSC, ZIM, CMA CGM, Maersk, Hamburg Süd, Hapag Lloyd, ONE, Grimaldi

Lejano Oriente

ONE, MSC, ZIM, CMA CGM, Cosco, Hapag Lloyd, Evergreen, Hyundai, Wan Hai Lines, Maersk, Hamburg Süd, Yang Ming, PIL (Pacific International Lines)

Mediterráneo

MSC, ZIM, Hapag Lloyd, CMA CGM, Maersk, Hamburg Süd

Mercosur

Log-In, Alianca (Hamburg Sud), Mercosul Line (CMA CGM)

Costa Este América del Norte

Maersk, MSC, ONE, ZIM, Hapag Lloyd, Hamburg Süd, CMA CGM

Costa Oeste América del Norte

ZIM, MSC, Hapag Lloyd, Maersk, Hamburg Süd, ONE, CMA CGM

América Central y Caribe CMA CGM, Hapag Lloyd, Maersk, MSC, ZIM, ONE, Hamburg Süd

Africa

ZIM, CMA CGM, MSC, Maersk, Grimaldi, Cosco, ONE, Hamburg Süd, Hapag Lloyd

Cabotaje

PSL (Patagonia Shipping Lines)

### CONTACTOS

CMA CGM:

5556-1000 www.cma-cgm.com

Cosco: 4343-0607

www.coscoarg.com.ar

Evergreen:

5382-7000 www.heinlein.com.ar

Grimaldi:

5353-0940 www.grimaldishipping.com

Hamburg Süd: 5789-9900

www.hamburgsud.com

Hapag Lloyd: 5355-5700

www.hapag-lloyd.com

Hyundai www.brings.com.ar

https://www.one-line.com

www.shippingservices.com.ar

www.patagonialines.com

Log-In: www.loginlogistica.com.br

Maersk:

5382-5800 www.maerskline.com

MSC: 5300-7200

www.msc.com

Wan Hai Lines (Brings):

5236-7013 www.naveatlantica.com.ar

Yang Ming (Brings): 4891-1766

www.yangming.com

ZIM: 4312-6868

www.starshipping.com.ar

### **PUERTOS CON SERVICIOS** REGULARES DE CONTENEDORES

CABA

 TRP (0810-444-4877). Terminal 4 (0810-555-APMT)

BACTSSA (4510-9800).

Provincia Buenos Aires

Exolgan (5811-9100).

Terminal Zárate

(03487 42-9000) y

Mar del Plata, TC2 (223-489-

7400)

Tecplata (0221 644-2200)

 Terminal Puerto Rosario (TPR) (0341 486-1300)

Bahía Blanca

· Puerto Bahía Blanca (0291 401-9000)

Puerto Madryn (0280 4451400)

Puerto Deseado

(0297 487-0262) Ushuaia

· Puerto Público Ushuaia (02901431443)

Para informar cambios en los servicios: LNcomext@lanacion.com.ar

Fuente: Centro de Navegación. www.centrodenavegacion.org.ar

LA NACION | JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024 COMERCIO EXTERIOR | 7

### ACTUALIDAD

### **Hidrovía.** Antes de la licitación, se define el aumento del peaje de la vía navegable

El costo podría tener un incremento de 30%; además, el Gobierno eliminó el organismo que incluía a las provincias en las decisiones y se encamina a lanzar los pliegos para arrancar una nueva etapa

#### Paula Urien LA NACION

La gestión de la Hidrovía tiene movimientos en los últimos días, después de meses de quietud.

Esta semana se publicó en el Boletín Oficial la decisión de eliminar el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina), un organismo conformado durante el gobierno de Alberto Fernández que incluía a las provincias que tienen contacto con la Hidrovía en las decisiones sobre su futuro. La entidad realizó varias reuniones con escasos resultados.

El nuevo Decreto 699/2024 dice que en el artículo 26 de la Constitución Nacional se establece que "la navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional". Y hace referencia que en su artículo 126 se prohíbe a las provincias ejercer el poder delegado a la Nación en materia de navegación interior o exterior. Se trata de un mensaje a las provincias: sobre la Hidrovía, va a decidir el gobierno nacional. El consejo directivo estaba integrado por representantes de gobierno central y de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe.

El Ecovina, tenía como objetivo garantizar el seguimiento y la fiscalización de la prestación de los servicios que se brindan en la Vía Navegable Troncal (VNT) y "llevar adelante el proceso licitatorio nacional e internacional para la adjudicación de las obras".

Parte de la tarea, entonces, era "confeccionar y aprobar, por mayoría absoluta de sus miembros, los pliegos de bases y condiciones que regirán los procesos licitatorios relativos a concesiones y/o contratos de obra pública que se otorguen sobre las vías navegables sujetas a su jurisdicción" y también efectuar los llamados licitatorios, aprobación de la documentación licitatoria, actos preparatorios y adjudicaciones de las concesiones y/o contratos de obra pública que se otorguen sobre la vía navegable.

Con marchas y contramarchas finalmente no llegaron a ningún lado. La VNT pasó a manos del Estado, que terminó cobrando el peaje y contratando a los mismos prestadores que la trabajaron durante los últimos 25 años.

El decreto de la era Milei no duda en denunciar que la Ecovina "desde su creación, no logró un normal o regular funcionamiento, ni ejerció efectivamente las misiones y funciones que le fueron encomendadas, por lo que no alcanzó los objetivos propuestos".

"servicio público a las actividades de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables de jurisdicción nacional". Y se designa como Autoridad de nes 16 de agosto de 2024 a las 17.



Por la Hidrovía pasa la mayor parte del comercio exterior de la Argentina

MARCELO MANERA

Aplicación a la Secretaría de Puertos y Vías Navegables dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, "lo que genera el primer paso para concretar una licitación de la Hidrovía", aseguran fuentes oficiales.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera declararon en la red social X que el decreto 699/2204 va en el camino correcto, y que ahora "queda pendiente que avancen en la licitación internacional de dragado y balizado, a riesgo empresarial y sin subsidio estatal".

### Peaje y polémica

Mientras se definen los aspectos de la licitación, está confirmado por parte de fuentes oficiales que la intención es subir el peaje porque consideran que "está muy atrasado". Es hoy de US\$3,06 por tonelada transportable.

La suba será cuando termine el proceso de participación ciudadana, la semana que viene, para la revisión de la tarifa del tramo Puerto de Santa Fe-Océano de la VNT. Este proceso fue convocado y coordinado por la Administración General de Puertos (AGP).

Toda persona humana o jurídica, pública o privada, puede participar yes de carácter gratuito. Las opiniones se realizarán por escrito y "no También, el decreto declara tendrán carácter vinculante", explica la convocatoria del Gobierno. Los interesados podrán presentar su opinión una sola vez por cada instancia convocada. El plazo de participación será hasta el día vier-

En solo 5000 caracteres los interesados podrán dar sus razones para no aumentar, por el momento, la tarifa del peaje

Estas opiniones serán "no vinculantes"; el Gobierno dice que deben lograr un "equilibrio financiero" en la Hidrovía

Es decir, en solo 5000 caracteres, los interesados podrán dar sus razones para subir o no el peaje de manera "no vinculante".

Luego AGP hará un informe técnico y en base a eso se cierra el proceso y se dicta la resolución. Es muy probable que la tarifa, según fuentes oficiales, tenga una suba de un 30%. Esto tiene que ver con una cuestión de "lograr un equilibrio financiero" y también un reconocimiento de una suba de costos de los contratistas a los que la Administración General de Puertos llamó a trabajar, pero hay también otras cuestiones que tienen que ver con "mayor dragado y con obras que se hicieron. Está incluida la posibilidad de profundizar algunos pies en la propuesta que se está considerando", agregan.

### Qué dicen los privados

Fuentes del sector privado que son usuarios de la VNT dicen que para nada están de acuerdo con una suba del peaje.

Aseguran que la deuda que tiene la AGP con la empresa contratista (US\$80 millones) es la prueba más contundente de lo que pasa pública. El año pasado, producto de la seguía, hubo menos barcos que transitaron por la Hidrovía y, como consecuencia, un cobro menor del peaje. Sin embargo, las tareas de mantenimiento se debieron realizar igual y así se generó parte de la deuda, y "las deudas hay que pagarlas", comentaron a este medio fuentes oficiales. Es por esto

que hacen hincapié en que los trabajos deben hacerse "a riesgo empresario y sin aval del Estado". El sector está convencido de que hay que poner en marcha la licitación, y que "hay decretos que están ordenando la cancha para que esto suceda. Con la gestión de Alberto Fernández no se podía avanzar", dicen a LA NACION. "En el mientras tanto la Hidrovia está en manos de la AGP. que por la deuda con la empresa de dragado está analizando aumentar el peaje. Los usuarios creemos que esta acción quita competitividad al sistema. Estamos convencidos de que, como hace el Gobierno en distintos ámbitos, hay que negociar con el prestador. Por lo pronto, llevaremos nuestros argumentos para que el aumento del peaje no sea tan importante", confirman.

Tampoco están de acuerdo en que la Hidrovía se profundice en este momento, ya que "eso debería suceder después de la licitación, donde hay varias empresas que se van a disputar el trabajo y van a competir agresivamente para hacer obras y además afrecerán cobrar lo menos posible. Lo que se propone hoy es que el sector privado pague cuando hay una administración una deuda contraida por el Estadoy tratar de tranquilizar al empresario con un poco más de profundidad en el dragado. Eso sería muy caro para nosotros".

> Como conclusión, reafirman que "tenemos la expectativa de que el proveedor nuevo haga las obras a un precio mas bajo que el actual. El Estado tiene que salir del medio de una buena vez". •

### PANORAMA INTERNACIONAL

The Economist

l espigón principal es visible desde un avión a 6000 metros dealtura, como un inmensoganchoquese adentra en las aguas del Pacífico desde las desérticas costas de Perú. Si todo sale según lo planeado, en noviembre el presidente chino, Xi Jinping, inaugurará un inmenso puerto en Chancay, 70 kilómetros al norte de Lima, en el que la empresa china Cosco y su socio local han invertido hasta el momento más de 1300 millones de dólares.

Chancayesun perfecto ejemplo de la cabecera de playa que ha establecido China en Latinoamérica desde que arrancó el siglo. Entre 2002 y 2020, menos de dos décadas, el comercio bilateral entre China y la región pasó de 18.000 a 450.000 millones de dólares. Si bien Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de Latinoamérica en su conjunto, China esahora el principal de Sudamérica, donde están Brasil, Argentina, Chile, Perú, y otros países. Pero la presencia del gigante asiático no es solo económica. Sus embajadoresen la región son muy versados en cuestiones latinoamericanas y hablan perfecto español y portude las embajadas viene creciendo sostenidamente. Por el contrario, las designaciones de embajadores de Estados Unidos suelen quedar vacantes durante meses, cajoneadas en el empantanado congreso norteamericano. China además les ofrece viajes de formación gratuitos a América Latina a sus funcionarios locales, periodistas y académicos, y durante la pandemia hizo llegar vacunas a Latinoamérica mucho antes que Estados Unidos o Europa.

Esa expansión de China en la región alarma a políticos norteamericanos como el senador republicano Marco Rubio, que integra la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Rubio dice que Estados Unidos "no puede darse el lujo de permitir que el Partido Comunista chino extienda su influencia y absorba a Latinoaméricay el Caribe en su proprio bloque político-económico personal." Y según dijo a principios de este año la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, "China está a 20 pasos de nuestra patria."

En general, la respuesta de América Latina ha sido encogerse de hombros. Sus funcionarios sostienen que al actuar como comprador, inversor y financiador de la infraestructura que necesitan en sus países, China simplemente ha llenado el vacío dejado por Occidente. Si bien Estados Unidostiene acuerdos de libre comercio con 11 países latinoamericanos, no muestra interés por firmar más. El gobierno de centroderecha de Uruguay, por ejemplo, está negociando un acuerdo con China después de haber solicitado uno con Estados Unidos que fue rechazado. Y Francia y otros países europeos están bloqueando la ratificación de un acuerdo comercial entre la Unión Europea



gués. Además, el staff diplomático El gigante asiático se afianza en la región

# Inversiones

### Dramática expansión de China en América Latina

Los gobiernos de la región no terminan de entender los riesgos de una dependencia que no para de crecer

Texto The Economist

Estados Unidos y Europa siguen siendo los mayores inversores extranjeros en América Latina. Estados Unidos todavía domina el comercio con México, América Central y la mayoría de los países del Caribe. Pero a medida que el papel de China como socio comercial y de inversión va creciendo, especialmente en América del Sur, los gobiernos no quieren verse obligados a elegir entre las dos grandes potencias del mundo. "Nuestra política es de cobertura, para tratar de mantener un equilibrio", dice un canciller latinoamericano. Algunos quieren convertir la estrategia de cobertura en una doctrina de política exterior más firme de "no alineamiento activo", término acuñado por Jorge Heine, exembajador chileno que en 2023 publicó un influyente libro que propagó esa idea. El concepto se remonta al Movimiento de Países No Alineados fundado du-(UE) y el Mercosur cuya negocia- rante la Guerra Fría por líderes 2013 un informante revesó que

llamaba entonces—, como Jawaharlal Nehru de la India y Sukarno de Indonesia. Heine sostiene que la adopción del proteccionismo por parte de Estados Unidos durante el gobierno Donald Trump —y que ha continuado con Joe Biden— y el ascenso del grupo BRICS, que incluye a Brasil y China, representan un cambio irreversible en el orden mundial. El "no alineamiento activo", sostiene Heine, "permite a las países acercarse más a una de las grandes potencias en algunas cuestiones y a otra potencia para cuestiones diferentes". Es una idea especialmente atractiva para la izquierda latinoamericana, históricamente irritada por lo que considera el imperialismo de Estados Unidos en la región. Sin duda, es una hipocresía que Washington le pida a América Latina que prohíba a Huawei por el riesgo de espionaje chino, del que no han aportado ninguna prueba. De hecho, en Nacional de Estados Unidos venía ejecutando un programa de vigilancia en América Latina: había interceptado las comunicaciones de la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y de Petrobras, la empresa petrolera estatal brasilera. "América Latina valora mucho que la política exterior de China no sea darles sermones", dice Matias Spektor, de la universidad Fundación Getulio Vargas, Brasil.

Pero si bien la "política de cobertura" puede tener sentido para América Latina, en la práctica sus líderes suelen parecer ajenos a las posibles consecuencias políticas de esas decisiones económicas. "América Latina no está pensando en el dominio de China ni en formular políticas a corto plazo ni a largo plazo", dice Margaret Myers, de Diálogo Interamericano, un centro de estudios de Washington. Y eso es especialmente aplicable a Perú, que, además del puerto de Chancay, ha permitido ción insumió más de 20 años. del Tercer Mundo --como se lo la propia Agencia de Seguridad que las empresas estatales chinas TRADUCCIÓN DE JAIME ARRAMBIDE

se alcen con el monopolio del suministro eléctrico de Lima, capital del país. El ente regulador de la competencia aplicó menos condiciones para la compra a otras generadoras eléctricas, pero ningún organismo del gobierno peruano consideró las implicancias geopolíticas. La amenaza no es tanto que China los deje sin luz, sino que ha adquirido una herramienta que le permite aplicar una presión más sutil. "China está tratando de generar una situación termine definiendo el entorno internacional en el que se mueve de América Latina de acuerdo con sus intereses", dice Myers.

Por supuesto que eso es lo mismo que viene tratando de hacer Estados Unidos desde hace añares, pero en América Latina hay mucho más conciencia de eso, y por lo tanto, hay un pensamiento más independiente sobre cómo responder. "El problema es que nadie está pensando organizadamente sobre las inversiones chinas", dice el canciller latinoamericano. No hay un análisis estratégico de las inversiones extranjeras, como sucede en Europa o Estados Unidos. Una empresa estatal china tiene una relación claramente diferente con su gobierno de origen que, por ejemplo, una empresa privada europea. Pero en Latinoamérica hay escasez de expertos en cuestiones chinas, ¿y saben quién financia varios de los pocos centros de estudios sobre política exterior que existen en la región? China.

Ahora tanto la UE como Estados Unidos están hablando más de invertir en América Latina. En una cumbre el año pasado, la UE se comprometió a invertir más de 45.000 millones de euros en la región hasta 2027, centrándose en energías verdes, digitalización y minerales de importancia crítica. Poco después, el presidente Joe Biden recibió a diez países de América Latina y el Caribe para la primera cumbre de una "Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas", respaldada principalmente por fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los diplomáticos latinoamericanos dicen que ambas iniciativas no son más que un "reempaquetamiento" de programas ya existentes y que carecen de contenido. Más fuerza tendría la aprobación la Ley de las Américas, un proyecto enviado en marzo al Congreso norteamericano y que cuenta con el respaldo de ambos partidos. Esa ley ofrecería ventajas comerciales, financiación para infraestructura y subsidios de inversión para la relocalización de empresas a América Latina y el Caribe.

Si se aprueba, China al menos enfrentaría un poco más de competencia en la región. En cuanto a Latinoamérica, si quiere sacar máxima ventaja de sus muchos pretendientes y minimizar el riesgo de dependencia, tienen que observar el cuadro completo y con una mirada más despierta.





Oportunidades

de negocios



